Clarínx

Lunes 5.9.2022

BUENOS AIRES, ARGENTINA - PRECIO: \$ 230.00

# **Boca y River**Dos triunfos clave

Uno le ganó 2-1 a Colón, el otro 2-0 a Barracas. Ambos se acercaron a la punta y se viene el Superclásico. DEP.



#### Novedades en la lista de Scaloni

Enzo Fernández y Thiago Almada, entre los convocados. DEPORTIVO

Tema del día • José Mayans, presidente del bloque de senadores del Frente de Todos

# "No habrá paz social si no frenan el juicio contra Cristina Kirchner"

Lo dijo el legislador, de absoluta confianza de la vicepresidenta. "Mañana (por hoy) está nuevamente ese juicio que debería ser parado de forma inmediata", afirmó en relación al de la causa Vialidad, en el que los fiscales pidieron 12 años de prisión para Cristina. Mayans considera que la Corte Suprema debería detener el proceso. Hoy arrancan los alegatos de las defensas de Cristina y de los restantes doce acusados por presunta corrupción en la obra pública. La oposición calificó de "chantaje a la sociedad" los dichos del senador formoseño. P.5

#### Un celular bloqueado

La Policía Federal y la PSA no lograron sacar información del teléfono de Sabag Montiel

La novia, detenida Para la jueza, el atacante de Cristina no actuó solo



EL PLEBISCITO PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

#### Sorpresa en Chile por la durísima derrota de Boric

El rechazo al proyecto apoyado por el oficialismo para modificar la Constitución logró el 61,9% de votos, muchos más de los que las encuestas indicaban. El resultado implica un "voto cas-

tigo" para el gobierno de Gabriel Boric, quien anoche anunció, como lo había prometido, que llamará a un nuevo proceso constituyente. Los puntos más resistidos del texto votado implicaban una justicia aparte para los pueblos originarios, la disolución del Senado actual, y la quita de la mayoría de sus atribuciones a la Corte Suprema de Justicia del país. P. 26 SÓLO POR SEPTIEMBRE

#### Apretados por la caída de reservas, ahora suben un 38% el dólar soja

Lo anunció el ministro de Economía, que hoy viaja a EE.UU. El dólar para los productores sojeros estará a \$200. Buscan que liquiden los US\$5 mil millones que había prometido Massa al asumir. Desde entonces el Central perdió US\$1.500 millones en reservas. P.14

FIRMARON 560 DIPLOMÁTICOS

#### Polémica en Cancillería por alterar un texto de apoyo a la vice

El viernes circuló un documento redactado por diplomáticos K entre los profesionales de carrera del área. Muchos dijeron sentirse estafados porque el texto final incluyó términos como "femicidio" y "discursos del odio". Esto generó una protesta generalizada. P.10

YA SON SEIS EN TOTAL

#### Dos muertes más en Tucumán: apuntan a falta de higiene en la clínica

Las nuevas víctimas por la bacteria legionella son dos hombres, de 64 y 81 años, Investigan aires acondicionados y tuberías. P. 34

#### De la Editora

Silvia Fesquet

El odio y la paja en el ojo ajeno

P. 2

DE LA EDITORA AL LECTOR

## El odio y la paja en el ojo ajeno





sfesquet@clarin.com

¶Guerra sangre odio en derredor/ cuándo encontraremos/dónde está el amor/Libertad, igualdady fraternidad/ es lo que buscamos/ por eso tomados de la mano/con el odio acabaremos/ Ese es nuestro credo/ basta de violencia de egoísmo de indecencia (...) Con el odio acabaremos/una bomba le pondremos/cuatro tiros seis granadas/diez misiles y un torpedo/la lengua le arrancaremos/y los dientes venderemos/con el odio acabaremos". ("Canción del odio")

La que acaba de terminar fue sin duda una de las semanas más conmocionantes de la historia argentina. El repudiable atentado contra la vicepresidenta pudo haber sido otro mojón, extremo, en una larga sucesión de conmociones y tragedias en este suelo demasiado teñido de sangre. El ataque, por fortuna fallido, debería servir como bisagra y como un oportuno llamado a la reflexión acerca de conductas y comportamientos de los principales protagonistas de la actualidad nacional, en la política, el sindicalismo y aledaños. Dicho de otro modo, acerca de la irresponsabilidad de los responsables.

La misma noche del atentado, Alberto Fernández eligió la cadena nacional para hablarle a un país que no lograba salir del estupor ante la contundencia de las imágenes que mostraban a un hombre apuntando con una pistola a la cabeza de Cristina Kirchner. Era un momento propicio para que quien, al menos en lo formal, es la autoridad máxima de la República convocara a la unidad, sin distinción de banderías y llevara a la sociedad un mensaje de concordia y paz.

Una vez más, fue una oportunidad perdida. Sin que la Justicia hubiera tenido tiempo de investigar nada todavía, el Presidente, que suele jactarse de su condición de abogado, hijo de un juez y hombre del Derecho, ya instalaba el tema del discurso del odio en la política, la Justicia y los medios.

La palabra presidencial fue multiplicada de allí en más. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, relacionó el atentado contra la vicepresidenta con el pedido de prisión del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad: "No puedo dejar de asociarlo a lo que escuchamos de parte de un exponente del Poder Judicial que también buscaba correrla de la vida política prohibiéndole la participación como candidata".

Aunque Kicillof no sea abogado debería cono-

cer cómo funciona el sistema judicial: el fiscal debe hacer su trabajo, que es acusar, presentando pruebas, y a partir de allí pedir las penas que considere pertinentes. Ese es su trabajo, ni más ni menos. Los jueces deben determinar después si corresponde condenar o no. Es decir, a su turno ellos también deberán hacer la tarea para la que fueron elegidos. Y es sabido que la vice podrá ser candidata mientras una eventual conde-

Curioso denunciar el odio y pretender combatirlo con amenazas, escraches y nombres de presuntos "culpables".

na no esté firme con un fallo de la Corte. Pero con sus palabras el gobernador no sólo parece desconocerlo sino que dibuja un blanco en la frente de Luciani.

La congregación en la Plaza de Mayo el viernes, posibilitada por el feriado nacional que dictó el Presidente, fue escenario propicio para que, desde la tribuna, una vez más, la oposición y la prensa fueran señalados como los responsables del "discurso de odio". Leído por Alejandra Darín,

el documento consignaba que "desde hace varios años un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afin al peronismoy aun de cualquier simpatizante". La oposición y los medios, con el cartel de culpables una vez más.

En la misma línea, con la franqueza brutal que lo caracteriza, fue el senador ultracristinista José Mayans, quien lo puso con todas las letras: "¿Queremos paz social? Paremos el juicio por Vialidad".

Mientras, en el fin de semana se sucedían las declaraciones de referentes kirchneristas nombrando a distintos periodistas como responsables del atentado. Uno de los que lo hizo fue el periodista ultra K Ezequiel Guazzora, que además amenazó: "Tengan mucho cuidado, porque están tirando de la soga. No tiren de la soga, muchachos, porque si siguen tirando de la soga, va a pasar lo que no queremos. Y les puedo asegurar que la sangre esta vez no va a ser la nuestra".

La agencia Télam, por su parte, difundió una ilustración en la que se veía una pistola cuyo caño remataba en un micrófono, identificando a los medios de comunicación con la violencia homicida.

Curioso esto de combatir el canibalismo comiéndose a los presuntos caníbales.

HUMOR

Sendra sendra@clarin.com



SEMAFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com



**Gabriel Boric** Presidente de Chile.



No a su Constitución Recibió un duro revés con el rechazo de los chilenos a la nueva Constitución. Ahora, deberá demostrar que tiene capacidad para negociar. EL MUNDO



Victoria Donda Titular del INADI.



Contradictoria

Quiere presentar un proyecto de una ley contra el odio. Pero en una columna de opinión afirma que "las armas de los odiadores" las cargan los opositores. EL PAIS



Santiago Mitre Director de cine.



Siguen los elogios

La crítica especializada no ahorró elogios con su película "Argentina, 1985". La califican como un "excepcional thriller político" y destacan su "destreza". SPOT

DIARIOS DE AYER, DIARIOS DE HOY HACE 70 AÑOS

#### Argentina y Chile, en un mundo de tensión



5 de septiembre de 1952.

Tres notas sobresalientes en la portada de Clarín de hace siete décadas. El triunfo en las elecciones chilenas que llevarían a la presidencia a Ibáñez del Campo, un político de travectoria que ya había gobernado al país, aunque bajo condiciones de facto. Consagrado 70 años atrás por el voto popular, llevaría a cabo una serie de reformas que influyeron por décadas en la institucionalidad del país. En Argentina, el presidente Perón, quien tendría afinidad política con Ibáñez del Campo, clausuraba la Conferencia de los Gobernadores en el Salón de Acuerdos de la Presidencia. Pondría énfasis en la necesidad de entregar el poder constitucional con las cuentas ordenadas para permitir una sana continuidad institucional. En Bonn, Alemania Federal, el canciller y anfitrión Konrad Adenauer se reunía con el "Grupo de los Tres", los países aliados en la Guerra y en el después (EE.UU., Gran Bretaña, Francia) para dar respuesta al planteo soviético en busca de consolidar un solo gobierno para Alemania, entonces intervenida por Moscú y la entente aliada. No hubo acuerdo y las diferencias se prolongarían por décadas, al punto de agravarse en 1961 con el levantamiento del muro de Berlín.

CRUCIGRAMA



#### Horizontales

1. Fundamentos, apoyos. 6. Respuesta que da Dios o por sí o por sus ministro. 7. Arbusto rosáceo de hermosas flores. 8. Anda o se mueve en derredor. 10. Portero de estrados en un palacio o tribunal. 11. Reptil saurio de cuerpo largo y casi cilíndrico y patas cortas. 12. Elevará oración.

#### Verticales

1. Abdomen. 2. Dar coces contra una persona o cosa. 3. Habla quedo produciendo un murmullo sordo. 4. Personaje central de la mítica tehuelche, más que un dios, es un héroe educador, maestro de la caza y protector. 5. Pavimento. 6. Beso. 9. Ijada.

VERTICALES: Barriga, acocear, susurra, Elal, solado, ósculo, ijar. HORIZONTALES: Bases, oráculo, rosal, circula, ujier, lagarto, orara. CLARIN
LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TEMA DEL DÍA 3

#### Ataque a la vicepresidenta • Problemas con una prueba clave



Investigación. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, al llegar el viernes a la casa de la Cristina Kirchner en Recoleta. FERNANDO DE LA ORDEN

# El celular del atacante de Cristina fue reseteado y sería una prueba inservible

La Justicia busca determinar si fue reseteado en forma remota. Ayer declararon los peritos que lo analizaron. Estudian si es factible analizarlo en los Estados Unidos.

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

El celular de Fernando Sabag Montiel, el atacante que el jueves gatilló un arma a centímetros de la cara de Cristina Kirchner, podría convertirse en una prueba inservible. Cuando se lo sometió a un aparato especial para abrirlo, los peritos dieron con la leyenda "reseteo desde fábrica", lo que podría hacer imposible recuperar datos del dispositivo. La Justicia busca determinar ahora si ese reseteo se pudo haber realizado de forma remota. Ayer declararon los peritos que analizaron el aparato electrónico.

El trabajo sobre el teléfono de Sa-

bag Montiel era una de las tareas ordenadas para determinar si actuó de forma individual o como parte de una organización. ¿Había mensajes o fotos que lo vincularan con algún grupo político? También permitiría reconstruir sus días previos al atentado que conmovió al país.

"Teléfono reseteado de fábrica" es la leyenda exacta con la que, según fuentes judiciales, se encontraron los especialistas que, después de dos días, avanzaron sobre el análisis del celular. El dispositivo electrónico estuvo bajo la custodia del juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti, después de los fallidos intentos iniciales de los especialistas de las fuerzas federales para abrirlo.

Los peritos que analizaron el celular, en declaración testimonial indicaron ante la magistrada y el fiscal que "no se logró extraer la información del celular" confirmando que fue "reseteado de fábrica".

La perito de la PSA, Camila Seren, indicó: "Las causas probables para que el error se produzca es a través de la interacción de una persona mediante una herramienta, no necesariamente forense y el equipo de comunicaciones".

También dijo que "puede ser una herramienta OPEN SOURCE o una herramienta forense como la que generalmente se utiliza UFED", el programa al que se conectó el celular, y en este punto dijo "no manualmente, tocándolo no puede suceder esto. Siempre tiene que ser a través de una herramienta, porque la herramienta es la que modifica esa partición del sistema que hace que el teléfono produzca ese error".

Al momento de descartar que el reseteo se haya hecho de forma remota, la perito de la PSA indicó que para tal tarea "resulta necesario que el equipo de comunicaciones se encuentra conectado mediante cable de conexión a la herramienta utilizada. No es posible usar la herramienta de WI-FI, la conexión si o si es con cable".

En otro tramo de su declaración testimonial, señaló que "también se puede dar el caso que al momento de proceder a realizar una extracción de datos haya una interrupción de esa comunicación con la herramienta y genere ese fallo, eso también puede pasar".

El jueves, después de las 21, Sabag Montiel fue detenido por la policía. Junto con el chequeo de rigor, se le secuestró el celular. El aparato ingresó esa noche al juzgado de Capuchetti, a cargo de la causa junto con el fiscal Carlos Rívolo. Frente al personal de juzgado, de la fiscalía, y de los efectivos de la Policía Federal, en esas primeras horas se comenzó en el tercer piso de Comodoro Py el primer estudio pericial sobre el dispositivo electrónico.

Las fuerzas federales llegaron al juzgado con una primera computadora, que cuenta con el sistema especial para estos casos denominado UFED. Ese primer chequeo dio negativo: como el celular cuenta con una contraseña de bloqueo no se pudo acceder a su contenido.

Acto seguido, se procedió a la extracción de la tarjeta SIM y de la tarjeta memoria. Esa parte de la pericia, en el acta oficial, fue volcada como "positiva", ya que se logró obtener esas dos tarjetas en las que se conservan todos los contactos del atacante de Cristina Kirchner, como una banco de imágenes y videos. Todo se encuentra bajo análisis.

El viernes por la madrugada el celular, ante todos los presentes, fue colocado en un sobre papel madera, el mismo en el que ingresó después de que la PFA lo secuestró y se lo conservó dentro de la caja fuerte del juzgado federal. El secretario de Capuchetti, Federico Clerc, por orden de la magistrada conservó la llave de la caja.

Ya habían transcurrido más de 20 horas desde que Sabag Montiel se encontraba detenido, cuando la jueza y el fiscal se trasladaron hacia allí para tomarle declaración indagatoria. En ese acto en el que se negó a declarar, Sabag Montiel tampoco quiso brindar la contraseña de su celular.

Minutos después, los efectivos federales informaron a la magistrada que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) contaba con un UFED de última generación a través del cual se podría ingresar al celular. Frente a esa sugerencia, el juzgado remitió el celular con el custodio de Capuchetti, personal de la fuerza federal, a la PSA en el Aeropuerto de Ezeiza.

Allí comenzó un nuevo análisis pericial. Se conectó nuevamente a una computadora con un sistema más moderno. Al ser conectado los especialistas dieron la leyenda que anticipó lo que podría ser la pérdida de una prueba clave en la causa que investiga el atentado.

Ayer declararon ante la jueza Capuchetti los peritos que realizaron el procedimiento sobre el celular.

La justicia analiza si el reseteo del celular "pudo realizarse de manera remota". Además buscan esclarecer en qué momento ocurrió, si fue apenas secuestrado o cuando ya estaba bajo la custodia del juzgado.

Ante la posibilidad de que con ese reseteo la información del celular se torne inaccesible, la jueza Capuchetti comenzó a averiguar si puede ser enviado a Estados Unidos para someterlo a una pericia de mayor tecnología y así, poder recuperar la infor-

mación. ■

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

4 | TEMA DEL DÍA LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### Ataque a la vicepresidenta • La marcha de la investigación



Atacante. Fernando Sabag Montiel fue individualizado por manifestantes luego de gatillar su arma contra la vicepresidenta, el jueves último.

EL CASO QUEDÓ BAJO SECRETO DE SUMARIO

# La Justicia sospecha que el agresor de Cristina actuó con alguien más

Aunque no se apunta a un grupo sofisticado, el análisis de las cámaras lleva a pensar que hay otros involucrados.

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La causa judicial que investiga el atentado a la vicepresidenta, tomó un giro inesperado. Después de analizar

una gran cantidad de imágenes de las cámaras ubicadas en el barrio de Recoleta, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decretó el secreto de sumario. Los investigadores ahora sospechan que Fernando Sabag Montiel "no actuó solo". Sin embargo, aclaran, "aún no hay algún tipo de organización identificada", señalaron a Clarín fuentes del caso.

El expediente judicial, que ya acumula trece cuerpos de documentación y medidas de prueba realizadas, permanecerá bajo secreto de sumario. En función de próximas medidas de prueba, la no divulgación busca el resguardo de la investigación.

La decisión de la jueza se concretó después de realizarse "un amplio análisis del material filmico correspondiente a los hechos", indicaron fuentes judiciales.

El viernes a primera hora la magistrada junto a los fiscales Eduardo Taiano y Carlos Rívolo, recorrieron el lugar entre otras cosas, para identificar la ubicación de las cámaras de seguridad de la zona y solicitar el registro de las mismas, tanto las de origen público como las privadas.

La causa ya tiene como carátula la tentativa de homicidio y el único imputado hasta el momento es Fernando Sabag Montiel quien gatilló dos veces la Bersa calibre 32, contra la vice. El viernes se negó a declarar.

Durante la mañana de ayer se tomaron declaraciones testimoniales en el tercer piso de Comodoro Py. Se citó en primer término a los peritos que analizaron el celular de Montiel, y después ingresó al juzgado el supuesto amigo Mario Borgarelli quien primero aclaró que no guardaba un vínculo de amistad con el acusado,

pero aseguró: "Lo creo capaz de cometer el crimen del que se lo acusa".

Las nuevas piezas se fueron colocando al rompecabezas de este expediente. Mientras las declaraciones testimoniales se tomaban, al juzgado ingresaron las imágenes de las cámaras que se encuentran ubicadas en la zona de los hechos.

El trabajo sobre ese material filmico fue revelador para los investigadores. El análisis se realizó también con personal especializado de la Policía Federal.

Como consecuencia, la justicia le restó fortaleza a una primera hipótesis, que sostenía que el joven de 35 años, de origen brasileño, había actuado en soledad a la hora de atacar a la vicepresidenta.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el trabajo sobre ese material arrojó información relevante para el expediente que permite ahora abrir una nueva línea de investigación: Montiel no habría actuado solo.

Sin embargo, pese a que ahora la justicia sospecha de la participación de otras personas, aseguraron a este medio que al momento "no hay ninguna organización sofisticada, ni se determinó que sea un grupo organizado de relevancia ni mucho menos".

La causa cuenta con diversas líneas de investigación desde su apertura hace más de 72 horas. Fuentes del caso reiteran que al momento "ninguna hipótesis es descartada". Lo que podría llevar a la ampliación de las acusaciones, como a nuevas medidas de prueba bajo el secreto de sumario dictado.

La justicia ya logró determinar con cuántas personas habló Montiel el jueves pasado, previo a apuntarle con un arma de fuego en la cabeza a Cristina Kirchner.

Asimismo, se reconstruyeron las horas previas del imputado y asimismo, conocer a través de qué medio llegó al barrio de Recoleta, más específicamente, a las afueras de la vivienda de la vicepresidenta.

Con ese circuito ya delineado, la jueza Capuchetti junto al fiscal Carlos Rívolo avanzan en la determinación de responsabilidades y si hubo en el atentado cometido con el arma Bersa, más personas involucradas. La sospecha es que sí.

FUE HALLADA EN UNA ESTACIÓN DE TREN EN PALERMO

## Detuvieron a Brenda Uliarte, la novia del atacante de la vice

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, la Policía Federal detuvo a Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, el imputado por el atentado contra Cristina Kirchner el jueves pasado.

Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que la detención se llevó a cabo en una estación de tren en la noche de este domingo y se estaba resolviendo dónde iban a alojarla hasta

ser llevada ante la jueza Capuchetti.

La mujer tiene 23 años, convivía con el agresor e intentó despegarse de él cuando fue detenido.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que Uliarte, de 23 años, que en las redes sociales y en entrevistas a medios de comunicación se presentó como "Ambar", fue detenida en la estación Palermo de la línea de tren San Martín y que por una medida judicial dispuesta en las últimas horas sus comunicaciones estaban siendo escuchadas de manera directa.

La detención fue llevada a cabo por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Tras el intento de homicidio de Cristina Kirchner por parte de Sabag Montiel, Brenda aseguró días atrás que "me enteré por la prensa de lo que pasó". Y aseguró que nunca escuchó a hablar a Sabag Montiel sobre sus intenciones de matarla.

Además dijo que la última vez que lo vio fue hace dos días, y que no estaba con él el jueves por la noche, cuando se produjo el episodio.



Brenda Uliarte. La novia de Fernando Sabag Montiel, detenida anoche.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

TEMA DEL DÍA | 5

Ataque a la vicepresidenta • Polémica iniciativa

DECLARACIONES DEL JEFE DE LA BANCADA K DEL SENADO

# "¿Queremos paz social? Paremos el juicio por Vialidad", propuso Mayans



Banca. José Mayans dijo que el juicio colaboró en "gestar el germen de la violencia extrema". JUAN M. FOGLIA

El senador de absoluta confianza de Cristina dijo que el juicio debía ser parado por la Corte de "forma inmediata".

Casi 72 horas después del atentado a Cristina Kirchner, y mientras el Gobierno redobla el discurso contra los medios de comunicación por el ataque, el presidente de la bancada oficialista del Senado, José Mayans, acusó ayer a la Justicia de "potenciar los discursos de odio" y pidió frenar el juicio por la causa de Vialidad en el que la fiscalía solicitó una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta.

"¿Queremos paz social? Bueno, comencemos con parar este juicio vergonzoso", pidió el senador formoseño en diálogo con Radio 10 en alusión a la causa en la que se juzgan beneficios al empresario Lázaro Báez en el marco de la obra pública y tras el pedido del fiscal Diego Luciani, que reclamó además la inhabilitación perpetua para la vicepresidenta.

"La violencia se viene generando hace rato con este esquema de estigmatizar a través de los medios a las personas. Por ejemplo, hay medios que saben antes que el fallo de la Justicia lo que va a pasar en la Justicia. Si no existe justicia es muy difícil que haya paz social", dijo primero el jefe de la bancada K en el Senado.

Y enseguida aseguró que el juicio por Vialidad colaboró en estas semanas en "gestar el germen de la violencia extrema". "Mañana (por hoy) está nuevamente ese juicio que para mí hay que pararlo porque no respetó el debido proceso, la presunción de inocencia, pruebas en fuera de termino, un montón de vicios que por eso debería ser parado de forma inmediata. Porque en ese juicio también se gestó el germen de la violencia extrema y debería ser parado por la Corte", advirtió el senador.

"(Cristina) es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estoy convencido de que el juicio potenció los discursos de odio y pudo haber generado este ataque", subrayó, y calificó de "show" los alegatos de Sergio Mola y de Luciani.

En paralelo a sus declaraciones, el juez Juan Ramos Padilla, confeso adherente K, convocó a una marcha para el próximo sábado en Parque Patricios "para reclamar la renuncia de los cuatro cortesanos".

Según pudo reconstruir este diario de fuentes oficiales y del entorno de la ex presidenta, los dichos de Mayans, uno de los más vehementes respecto al operativo clamor en torno a una eventual candidatura de Cristina Kirchner para el año próximo, son por ahora aislados. Pero reflejan la preocupación que existe en ese campamento en relación a la resolución de los jueces que el kirchnerismo descuenta que será desfavorable.

"Lo que corresponde jurídicamente es que la absuelvan. Pero igual no creemos en la Justicia cuando está 'enfocada", analizó ante Clarín un asesor judicial de la vice. "Las blancas también juegan", agregó en referencia a las declaraciones del senador y a la convocatoria de Ramos Padilla.

En ese sentido, fue el senador Oscar Parrilli el que planteó la posición oficial de Cristina Kirchner a través de las redes sociales: "Para CFK solo JUSTICIA, sin paralizaciones, o injerencias extrañas, y con jueces imparciales", escribió el presidente del Instituto Patria en su cuenta de Twitter. Ya lo había planteado el mismo colaborador de la ex mandataria cuando la Casa Rosada ventiló que se analizaba la posibilidad de indultarla en caso de ser condenada. "Para CFK ni indulto ni amnistiá: Justicia", tuiteó Parrilli, y fue retuiteado por Cristina Kirchner.

La ex presidenta no quiere mirarse en el espejo de Carlos Menem, que terminó su carrera política amparado por los fueros.

La tarde del fallido atentado, Cristina Kirchner había dedicado buena parte del tiempo a analizar junto a algunas de sus espadas judiciales los pasos a seguir en relación al Poder Judicial y el juicio que continúa este lunes.

En la mesa judicial que asesora a la ex presidenta no descartan acudir a tribunales internacionales si es que finalmente se la condena y la misma queda firme. ■

DURAS RESPUESTAS DESDE JXC A LA PROPUESTA DEL SENADOR K

# La oposición consideró la idea como un "chantaje a la sociedad"

Diputados y senadores de Juntos por el Cambio salieron al cruce del senador José Mayans, quien ayer afirmó, en el marco del atentado contra Cristina Kirchner, que para alcanzar la "paz social" hay que "parar el juicio de Vialidad". La oposición consideró que el oficialismo busca que "la Justicia no actúe" en relación a la investigación del atentado.

"Éste es el nudo de la cuestión. Éste es el centro del chantaje: que la Justicia no actúe. No pasarán, porque sería el fin de la República", consideró el diputado Hernán Lombardi en su cuenta de Twitter en relación a la propuesta de Mayans.

Desde diferentes alas de Juntos por el Cambio salieron al cruce. El senador Luis Naidenoff consideró "vergonzosas" las declaraciones. "La verdadera paz social es justicia e igualdad para todos, no impunidad para unos pocos", afirmó.

En tanto, el senador Pablo Daniel Blanco afirmó: "Con todo cariño, José Mayans, te digo que la paz social en democracia se logra preservando la división de poderes. Pedir que la Justicia pare el juicio de vialidad es odiar la democracia o pretender que se subordine a lo que vos creés que es bueno. Eso, querido José, es malo".

El senador radical Alfredo Cornejo sostuvo: "La Justicia odia, la oposición odia, los medios de comunicación odian. Ellos aman solo a los que plensan lo mismo, informan lo que ellos quieren y no investigan los posibles delitos que cometen".

"Para consolidar la paz social necesitamos una Justicia libre y sin amenazas y una dirigencia responsable. La Justicia no se negocia", alertó a su turno Rogelio Frigerio.

El diputado ladero de Patricia Bullrich, Gerardo Milman, también analizó los dichos del legislador formoseño: "El senador Mayans yendo al grano: aquí poco importa si es culpable o inocente, si quieren paz social frenen el juicio a Cristina".

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica Maxi Ferraro analizó que "no es insólito lo dicho por el senador José Mayans" sino que "forma parte del objetivo de impunidad que vienen buscando". "El camino es la paz, y también la verdad y justicia", añadió.

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, calificó al pedido de Mayans como una "amenaza mafiosa y violenta".

Mario Negri, presidente del bloque de la UCR de Diputados, sumó: "El presidente del bloque de senadores K pidió canjear la impunidad de Cristina (que la Corte frene el juicio) por paz social. Aprovechan el repudiable atentado contra la vicepresidenta para chantajear a la sociedad. El también radical Julio Cobos tuiteó ayer: Las paz social se logra cuando la Justicia investiga y resuelve sin presiones, nunca cuando se le pretende vendar los ojos.

La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, planteó: "Lo único que garantiza la paz social es el funcionamiento pleno de la Justicia y la igualdad ante la ley, sea la vicepresidenta o el ultimo ciudadano de a pie. Los argentinos queremos justicia en la Argentina. No a la impunidad". Y el diputado macrista Fernando Iglesias dijo: "La declaración de Mayans deja perfectamente en claro la estrategia de defensa de Cristina Kirchner. Chantajearnos con el caos social".

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADE PressReader.com +1 604 278 460 Ataque a la vicepresidenta • Causa por presunta corrupción

HOY A LAS 8.30

# En plena conmoción, se retoman los alegatos en el juicio de Vialidad

Arrancan los alegatos de las defensas de Cristina y los otros 12 acusados. La primera es la del imputado Garro.

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Hoy a las 8.30 se reanudan los alegatos en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública. Después del pedido de condena a doce años de prisión para Cristina Kirchner por parte del Ministerio Público Fiscal. las defensas tendrán por delante tres audiencias cada una para exponer sus argumentos en base a los cuales desecharán las acusaciones formuladas en el expediente que tiene como principal imputada la vice.

Pasaron cuatro días desde que Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces una pistola a pocos centímetros de la cabeza de Cristina. En medio del avance del expediente judicial por el ataque, en Comodoro Py se reanuda el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.

La audiencia a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, se reanudará a partir de las 8.30. Está previsto que el abogado Mariano Fraguerio Frias utilice en este caso, una sola audiencia para su exposición. Es el defensor de Héctor Garro, ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial en Santa Cruz entre fines de 2005 y marzo de la 2006.

Con la continuidad del juicio, se espera que después del 20 de septiembre sea el turno de Carlos Beraldi, abogado de Cristina, para formular su alegato.

Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales señalaron que no hubo ningún refuerzo ni modificación del dispositivo de seguridad vinculado al debate oral. Los alegatos, además, se realizan de manera virtual para las partes y sólo los magistrados se encuentran en la sala de audiencias.

Este expediente conocido como "Vialidad" se inició con la denuncia de Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional durante el gobierno macrista.

Acusó a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y a Abel Fatala, de haber "diseñado una estructura en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las em-

El dispositivo de seguridad no se reforzó. Los alegatos se hacen de forma virtual.

presas de Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 años".

La estructura bajo investigación se construye en base a tres delitos: la asociación ilícita integrada por cinco de los imputados, la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que nuclea a los trece imputados con distinto ni-

vel de responsabilidad, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que no incluye a Lázaro Báez que era el empresario privado.

Al analizar el rol de cada uno de los imputados, el fiscal Diego Luciani señaló que "Todos los miembros de la organización criminal decidieron mantener en sus respectivos cargos durante 12 años, para que el mecanismo defraudatorio continúe funcionando" y que esto contó "con el aporte indispensable de Lázaro Báez que se presentó sistemáticamente a las obras que le terminaron asignando".

Para la fiscalía se "constituyó una asociación ilícita que perduró en el tiempo para sustraer fondos públicos, crearon una organización criminal dedicada a la comisión de delitos". Los mismo responden al "apoderamiento ilegítimo y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

La administración fraudulenta, que se agrava al ser en perjuicio del Estado teniendo en cuenta las partidas presupuestarias otorgadas al Grupo Báez, "bajo un acuerdo espurio, permitiendo sobreprecios, licita-

ciones amañadas, obras inconclusas, un flujo constante de fondos de forma ilegal", se le atribuye a los trece imputados.

La estructura muestra cómo sin el dueño de Austral Construcciones la maniobra no se podría haber concretado: era indispensable contar con una empresa que sea la adjudicataria de las 51 licitaciones por \$46.000 millones. La compañía se puso en marcha en mayo de 2003 y dejó de funcionar en diciembre de 2015.

En la cabeza de la asociación ilícita, indicó Luciani, se encontraba Cristina "en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015".

En su pedido de condena dijo que la vice "fue quien decidió todo, intervino y permitió que siempre se beneficiara a Báez".

Por eso el caso no se reduce a las maniobras "irregulares y fraudulentas vinculadas a la obra pública", explicó Luciani, sino que hubo una etapa final de "reciclaje de esos fondos ilegales que se movieron en una estructura de reciclaje que tuvo como beneficiaria final" a Cristina.

En este punto hizo referencia a los negocios a través de los hoteles y la inmobiliaria Los Sauces, investigadas por presuntas maniobras de blanqueoy en las que intervino Báez y su holding que en simultáneo, recibía fondos de la obra pública vial. Estos casos conocidos como Hotesur y Los Sauces, donde se investigó una ruta de fondos ilegales por más de \$ 130 millones, está bajo análisis en la Cámara de Casación después del sobreseimiento sin realización del juicio oral.

#### Principales imputados



Vicepresidenta. El fiscal pidió 12 años de prisión a Cristina Kirchner.



Julio de Vido

Al ex ministro, la Fiscalía pidió 12 años de cárcel. Acusado como organizador de la banda.



Nelson Periotti

Para el ex titular de Vialidad Nacional la Fiscalía pidió 10 años de prisión. Fue un agravante su cargo.

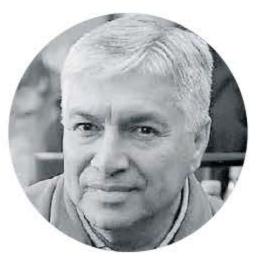

Lázaro Báez

Empresario Ky amigo de Néstor: pidieron 12 años de prisión como organizador de la asociación ilícita.



Mauricio Colladera

Ex director de Vialidad de Santa Cruz. Pidieron 6 años de prisión para él por ser "parte del plan".



José López

Al ex secretario de Obras Públicas que revoleó los bolsos con dólares, le pidieron 10 años de prisión.



Juan Carlos Villafañe

También ex director de Vialidad de Santa Cruz. Le pidieron 6 años de cárcel. Le otorgó 24 obras a Báez.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

TEMA DEL DÍA 7 LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### Ataque a la vicepresidenta • Iniciativa controvertida



Juntos. Nicolás Maduro con Cristina Kirchner. El venezolano la llamó por teléfono tras el atentado: "Le dije que fue un milagro de Dios", recordó.

ENTREVISTA CON UNA RADIO ARGENTINA

# Maduro calificó de "golpe de estado" el ataque y defendió la ley que limita a los medios

Justificó y promovió la polémica "ley de odio" que rige en su país. Desde la ONU, Bachelet rechazó la norma.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó el atentado que sufrió Cristina Kirchner de "golpe de Es-

tado", en una extensa entrevista con una radio argentina en la que defendió la polémica 'ley de odio' que rige en su país, calificada por sectores opositores como una forma de censura por los límites que le impone a la prensa y a las redes sociales.

Tan criticada es dicha ley que, apenas minutos después de la entrevista de Maduro, desde la ONU Michelle Bachelet salió a repudiarla y a alertar que el venezolano quiera "promoverla" en otros países. "Se usa para restringir la libertad de expresión en Venezuela", dijo en un comunicado.

"No salgo de mi asombro con lo sucedido a Cristina Kirchner -afirmó Maduro en su entrevista-, este intento de magnicidio ha marcado a todo el continente y se disparan las alarmas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Es increíble que pase este tipo de intento magnicidio en el siglo XXI", arrancó el mandatario venezolano.

"En 2018 viví un intento de magnicidio. Fueron capturados los autores materiales y contaron dónde se entrenaron", comparó Maduro, quien además vinculó estos ataques con los llamados "discursos de odio", una postura que coincide con los planteos de los sectores más duros del oficialismo en la Argentina.

"Es el resultado de una acumulación de campañas de odio, polarización excluyente, guerra psicológica. Las personas que manejan grandes medios de comunicación y redes saben la influencia que tienen las campañas de odio", sostuvo en una entrevista con Radio 10.

En ese contexto, Maduro fue consultado por la polémica 'Ley de odio', aprobada en 2017 en el país caribeño y que pone fuertes límites a medios y redes sociales. "Aplicar la legislación es muy importante. El mensaje de multiplicación de símbolos de muerte es lo peor que le puede pasar a una sociedad. La violencia les vuelve", sos-

A pesar de lo que denuncian sus

opositores, Maduro negó que existan prohibiciones a los medios en su pais. "Ningún medio tiene prohibición en Venezuela, pero hay reglas porque los mensajes de odio tienen límites en medios y redes", sostuvo, antes de lanzar una curiosa comparación con la pornografía

"Lo que hay son reglas de juego. La pornografía, por ejemplo, está prohibida. Es un límite que se establece. Los mensajes de odio se prohíben. Los medios tienen sus leyes en todos lados. Las redes sociales responden a regulación en Estados Unidos y en la Unión Europea solamente. En el resto de los países hacen lo que da la gana, siguen los lineamientos de los magnates multimillonarios", opinó.

Posteriormente lanzó otra comparación, con el Chile del derrocado presidente Salvador Allende, al afirmar que fue posibilitado por "discursos de odio" que luego "volvieron contra la sociedad".

"Los fascistas que se impusieron (en Chile) con las balas, con el martirio de Allende lo hicieron con una acumulación de mensajes de odio. Y esa violencia regresó luego contra la sociedad. Miles de torturados, exiliados. En Venezuela desde 2001 sufrimos esas campañas de la clase media alta", acusó.

"Nosotros logramos derrotar al movimiento golpista que se intentó realizar en Venezuela y quedarse con el Gobierno", opinó Maduro, quien sostuvo que "lo que pasó con Cristina fue un golpe (de Estado). "Se quiso eliminar al adversario", agregó.

"Ya es una forma de lógica, cuando no les alcanza los votos la oligarquía ha actuado de la misma manera. Tenemos que cuidarnos en el sur", con-

Consultado sobre qué se puede hacer con dichos discursos, Maduro sostuvo que la ley les sirvió para construir "una consciencia crítica sobre los contenidos de medios y redes". "Que la sociedad entre al combate de las ideas y la simbología, entre a denunciar las campañas pornográficas y criminales de odio"

Maduro además confirmó que pudo charlar con la vicepresidenta el sábado. "Hablé por teléfono con Cristina y le dije que fue un milagro de Dios, fue una charla muy espiritual y bonita", recordó.

EL MINISTRO JUAN CABANDIÉ Y LA TITULAR DEL INADI, VICTORIA DONDA

#### Desde el Gobierno salieron a pedir una norma que regule los "discursos del odio"

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, consideró ayer que el ataque contra Cristina Kirchner fue "un hecho social y político" y exhortó a regular los discursos de odio desde "la ética del periodismo y de los que hacemos políti-

"El discurso del odio es un fenómeno global, muy lejos está lo que aconteció con Cristina de ser un hecho policial o de seguridad. Esto es un hecho social y político que acontece en todo el mundo", dijo Cabandié

en diálogo con Futurock.

Además, criticó a los "sectores de la política que viven del odio" y analizó que "ese odio emana de distintos ámbitos sociales y hay un porcentaje de la población que son receptivos a

Ante esta situación, consideró que los discursos de odio "podrían regularse" desde "la ética del periodismo, de la comunicación y de lo que hacemos política", y valoró las "distintas experiencias en el mundo" que van en esa dirección.

#### LLAMADO Y REPUDIO DE ADEPA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) llamó ayer nuevamente "a la paz social y a la responsabilidad en estas horas" y repudió actitudes como la de Ezequiel Guazzora, que llegó a amenazar genéricamente a periodistas con la frase "esta vez la sangre no va a ser la nuestra".

Por otro lado, Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), convocó al Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias para iniciar la redacción de un proyecto de ley contra los "discursos de odio" para que sea debatido en el Congreso de la Nación.

La primera reunión será el jueves que viene. Se espera la participación de la Defensoría del Público de la Nación, el Instituto contra la Discriminación de la Ciudad y de funcionarios cuyas tareas se encuentren relacionadas. El objetivo "será proponer una serie de herramientas para actuar frente a estos discursos".

"Ante el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una violencia política creciente que se sustenta en discursos de odio, urge ampliar el debate democrático y con carácter federal de una iniciativa parlamentaria que busque acabar con las expresiones y acciones antidemocráticas", sostiene el comunicado del Inadi. Ayer, JxC pidió la renuncia de Donda por ejercer "violencia simbólica" contra la oposición (Ver página 8).

Ayer, por otro lado, Rosario Lufrano, presidenta de RTA acusó a sectores de la oposición de buscar eliminar a los medios públicos. "Hay una construcción periodística y política para tratar de eliminar a los medios públicos. Para eso tenes que mostrar que gastan mucha plata, tienen mucha gente, no son plurales, no los ve nadie, no miden. Esto sistemáticamente se hace especialmente con la TV Pública una vez por semana. Una parte de la oposición quiere eliminar los medios públicos para justificar las medidas que van a tomar", sostuvo.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

Ataque a la vicepresidenta • La reacción de la oposición

CARTA DEL EX MANDATARIO

# Macri advirtió que los K usan el ataque para perseguir a la prensa y la Justicia

Afirmó que aprovechan para tratar de lograr la impunidad de la vice, y criticó los dichos del camporista De Pedro.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el ex presidente Mauricio Macri advirtió que el oficialismo está usando el atentando contra Cristina Kirchner para lanzar "una cacería de enemigos simbólicos", entre los que incluyó la prensa y la Justicia.

"El hechoviolento que puso en riesgo la vida de la vicepresidenta y que mereció el repudio de todas las organizaciones y los dirigentes, está siendo ahora utilizado por el kirchnerismo de forma partidaria para iniciar una cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye, sin ninguna racionalidad, la instigación a ese ataque", afirmó el ex mandatario.

Y agregó: "Vengo acá a advertir a la opinión pública sobre esta maniobra que está usufructuando el atentado a Cristina Kirchner para alentar la persecución a la prensa y a la Justicia. Usan la oportunidad para debilitar dos columnas esenciales de la democracia y, en ese acto, cambiar el curso de los acontecimientos judiciales que todos conocemos". Justamente, después de a carta de Macri salió el senador oficialista José Mayans, a pedir el punto final de la causa por corrupción multimillonaria en que la vice tiene un pedido del fiscal de 12 años de cárcel.

Macri había estado en la primera



Ex presidente. Mauricio Macri, con una dura carta contra el uso del atentado a la vicepresidenta. ANDRÉS D'ELÍA

Sin ninguna racionalidad atribuyen a enemigos simbólicos la instigación a este ataque".

Usan la oportunidad para debilitar la democracia...y cambiar el curso de los acontecimientos judiciales".

tanda de dirigentes de la oposición que salieron a repudiar el ataque apenas minutos después de sucedido el pasado jueves. Reclamó además, una inmediata investigación, y en privado criticó duro "el feriado de Alberto".

Con el correr de las horas, y especialmente luego de que Alberto Fernes con el objetivo de alentar una mo-

vilización partidaria a Plaza de Mayo en apoyo a la vicepresidenta, dirigentes de Juntos por el Cambio se expresaron en contra de esta medida.

La distancia aumentó el sábado luego de que el Frente de Todos debiese modificar el texto que pretendía aprobar en la sesión especial en Diputados a cambio de que los diputados de la oposición lo aprobaran.

Tal como publicó Clarín días atrás, "prudencia", es la palabra que más repite el ex mandatario, según confiaron fuentes que hablan diariamente con él. "Y reclama que la Policía y la Justicia investiguen y esclarezcan lo más rápido posible este hecho, que no es normal, más allá del contexto que quiere darle cada uno. Es un hecho absolutamente repudiable", agre-

En las últimas horas Macri partió a Ruanda, donde permanecerá hasta mediados de la próxima semana en el marco de sus actividades como titular de la Fundación FIFA.

En su carta, Macri dijo respecto del atentado contra la vice que hay un "contraste" con la "austera y responsable reacción que mereció de parte del Dr. Alfonsin su atentado en 1991, cuando de inmediato se negó a situarse como víctima o a utilizar políticamente el ataque como un ariete". Y siguió: "A diferencia de la sabiduría de Alfonsín, hoy vemos cómo en sus discursos, declaraciones, tweets y manifestaciones públicas captadas por cronistas de la televisión, dirigentes y militantes del oficialismo señalan con furia la supuesta responsabilidad de la prensa en haber incitado al atacante a intentar matar a la vicepresidenta. El propio ministro del interior estableció un vínculo directo entre editoriales de diarios, radio y televisión y el ataque a Cristina Kirchner", dijo por el camporista Wado de Pedro.

"Esta atribución es tan irracional como el propio atentado y puede poner en peligro la vida de periodistas, la integridad de los medios de comunicación independientes y, a continández decretase el feriado del vier- nuación, a la democracia misma", afirmó.

FUERTE REPUDIO A LAS AGRESIONES DE LA FUNCIONARIA K

## Por violencia simbólica, Juntos exige la renuncia de Donda

Los diputados de Juntos por el Cambio pidieron al renuncia de Victoria Donda como titular del INADI tras expresar su "más enérgico repudio" a lo que consideraron "inadmisibles expresiones" de la funcionaria, quien en una columna de opinión sostuvo que "las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy" al abordar el atentado a Cristina Kirchner.

"Lamentablemente la interventora del INADI utiliza su cargo a mando de una entidad cuya misión principal es luchar contra la discriminación como una herramienta política par-

tidaria para hacer juicios sesgados y ejercer ella misma una enorme violencia simbólica contra opositores políticos", precisaron desde el interbloque opositor en el Congreso en un comunicado.

El texto responde a la columna de opinión que Donda publicó este domingo titulada "La política del gatillo", en la que la funcionaria de Alberto Fernández sostiene que el "intento de magnicidio a Cristina Kirchner debe marcar el fin de la tolerancia del Estado hacia los discursos que se amparan en la libertad de expresión para hacer del otro un enemigo".

A su vez, la ex diputada afirma que

el ataque a la vicepresidenta "debe generar una reflexión institucional entre quienes se aprovechan de ellos para hacer política".

En el texto que escribiera para el portal Infobae, Donda agrega: "La pistola en la cabeza de Cristina es la pistola en la cabeza de nuestra democracia, es la pistola en la cabeza de nuestro pueblo, y las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy".

Para los diputados de JxC "es claro a todas las luces que el comportamiento que viene teniendo no puede continuar a cargo de dicha enti-



Cuestionada. Donda culpó a la oposición por el atentado a Cristina.

dad"y, en ese sentido, exigieron la "inmediata" renuncia de Donda como titular del INADI. "En caso de que esto no ocurriera solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas correspondientes para que cese en la función pública", aclararon.

El comunicado fue difundido por

los diputados de JxC a través de sus redes entre los que figuraron María Eugenia Vidal, Alejandro Finocchiaro, Paula Oliveto y Graciela Ocaña.

"Nada más autoritario que acusar a la oposición, la Justicia y los medios del ataque a la Vicepresidente", es-

cribió Vidal. pressreader

# telecom



# TelecomSummIT

## El futuro de tus negocios, hoy

Un encuentro único de conferencias sobre transformación digital con los principales referentes de la industria y experiencias inspiradoras de los más grandes del deporte argentino.



Roberto Nobile CEO Telecom



Leonardo Coca Director de Negocios B2B Telecom



Martín Palermo Director técnico



Guillermo Coria Capitán de la Selección Argentina de Tenis, CEO de New Pampas



Paz Alvarez CEO & cofounder de Zavia Bio

Seguilo online



6 6/9 desde las 9:30 h

Inscribite en telecom.com.ar

**Nuestros partners** 

aws

allialia. CISCO

**D¢LL**Technologies



ESET Digital Security
Progress, Protected,







NOKIA

TELECOM ARGENTINA S.A. GENERAL HORNOS 690. C.A.B.A. CUIT 30-63945373-8

10 | TEMA DEL DÍA LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Ataque a la vicepresidenta • La reacción de la opinión pública

RELEVAMIENTO DE TAQUION

# Un tercio de las opiniones en las redes puso en duda el atentado a Cristina

El informe analizó 158.000 conversaciones registradas tras el ataque a la figura de la vicepresidenta.

Eduardo Paladini epaladini@clarin,com

¿Para vos fue de verdad o estaba todo armado? La pregunta que atraviesa a la sociedad argentina desde que en la noche del jueves un hombre gatilló dos veces a centímetros de la cara de la vicepresidenta Cristina Kirchner se convirtió en la prueba más certera de que la grieta política sigue viva. Ni siquiera la transmisión en vivo del episodio y la comprobación de la Justicia de que el arma portada por el agresor estaba en condiciones de disparar logran despejar el interrogante. Al menos en un sector importante de la sociedad. Así lo certificó un amplio estudio, en caliente, que realizó la consultora Taquion: analizó la "conversación" de 158.000 personas en las horas posteriores al atentado y cerca de un tercio planteó dudas sobre el hecho.

Taquion es una consultora que trabaja hace años cerca de la política. Dirigida por el analista Sergio Doval, hace mediciones para ambos lados de la grieta. El informe que publicaron este fin de semana tiene 11 páginas. Allí se ponderaron las expresiones de esos miles de usuarios que se expresaron en caliente en los portales de noticias y las principales redes sociales: Twitter, Facebook e Insta-



¿Hecho real o armado? Las opiniones sobre el ataque a CFK se dividieron en las redes sociales

**RESULTADOS LLAMATIVOS** 

De las menciones analizadas sobre el ataque a la vicepresidenta se registraron en la red social

31%

De las reacciones fueron negativas y plantearon dudas sobre la veracidad del atentado que sufrió Cristina Kirchner.

20%

De los participantes de la "conversación digital" se manifestó en forma neutral respecto al epi-

El texto del documento de los 560

Fue la "conversación digital" que ocurrió entre la noche del jueves y el mediodía del viernes. Según detalla el documento, 158.000 "personas hablando", que hicieron 264.000 "menciones", con un "alcance" de 19.000.000 de usuarios.

De ese volumen extraordinario, se hace una división gruesa según el "sentimiento" de las menciones: positivas, neutras o negativas. Las primeras llegaron al 49% y se consideran las que de algún modo creen en la veracidad del atentado. El 20% neutro se ubica en el medio y el 31% de negativas (casi un tercio) son los que se expresaron en contra de la vice y el episodio y por eso se evalúa que dudan de alguna manera del hecho.

El informe de Taquion analiza que la "conversación digital" del episodio se registró mayormente en la red social Twitter, menciona que los principales hashtags fueron de respaldo a la Vicepresidenta y evalúa la distribución de las opiniones en todo el territorio argentino, provincia por provincia. En esa línea, el relevamiento refiere que "en las redes sociales, la gran mayoría de las menciones al hecho fueron de apoyo y de rechazo a la violencia política. El principal hashtag de apoyo fue #TodosConCristina". "Sin embargo, también hubo una porción pequeña, pero ruidosa en el ecosistema digital, de personas que descreyeron de la veracidad del hecho y sugirieron a idea de un autoatentado, logrando hacer tendencia el hashtag #NoLesCreemosNada", remarcó el informe.

Por otra parte, respecto a la distribución de la conversación en las redes sociales, Taquion destacó que en Twitter se registró el 60% de las intervenciones, en tanto que 27% de las menciones tuvo lugar en Facebook, un 12% en los portales de noticias.

"En una Argentina altamente polarizada y en tensión, la mayoría de la dirigencia política se unificó detrás del apoyo a la vicepresidenta y en rechazo a la violencia como medio para dirimir las disputas políticas. Las redes sociales fueron el medio privilegiado para dichas manifestaciones", indicó el informe.

DIFERENCIAS EN LA DIPLOMACIA

## Polémica en Cancillería por un documento en apoyo a CFK

Natasha Niebieskikwiat natashan@clarin.com

La Cancillería no se había visto tan activa en materia de comunicación interna en estos dos años y ocho meses como desde hace dos semanas: se despertó tras el pedido de condena del fiscal Diego Luciani a 12 de años de prisión para Cristina Kirchner en la causa por Vialidad. Y desde entonces, los embajadores y diplomáticos kirchneristas militaron fuertemente en favor de la vicepresidenta, con distintos documentos que elaborarony distribuyeron.

Pero el ataque con un arma de fue-

go a Cristina Kirchner, que se encuentra en plena investigación fue un punto de inflexión que terminó por explotar en una fuerte polémica no sólo en redes sociales sino entre diversos funcionarios de carrera que aceptaron hablar con Clarín en off de record.

Este último capítulo comenzó el viernes con un documento redactado por los diplomáticos kirchneristas que fue enviando a todos los colegas de la Cancillería, por email, para que adhirieran a una condena al ataque a la vicepresidenta. Con el correr de las horas consiguieron algo más de 560 firmas entre los más de 1000 profesionales de carrera. Hasta estamparon su firma diplomáticos que tuvieron destinos o puestos centrales en la gestión de Mauricio Macri pero que fueron "castigados" cuando Felipe Solá llegó a la Cancillería.

Con las horas, el documento fue generando bronca y polémica dentro y fuera de lo que llaman La Casa. Los que firmaron dicen sentirse molestos e incomodos con algunas de las frases del pronunciamiento. Por ejemplo, mencionaron la inclusión de la palabra "femicidio" y también generó incomodidad la referencia a la tan mentada frase de los "discursos del odio".

diplomáticos dice así: "Las personas firmantes, integrantes del Servicio Exterior de la Nación, expresamos nuestro más profundo repudio al intento de magnicidio y femicidio contra la Señora Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Como representante de nuestro país, llevamos adelante una política exterior basada en el consenso democrático post dictadura, es opuesto a la posibilidad de aniquilar al otro, alienta el ejercicio de la memoria para evitar la repetición de la violencia y propone discusiones políticas basadas en la racionalidad". Y señala en línea oficialista que tras "40 años desde la recuperación de la democracia, llamamos a abandonar los discursos de odio, violencia y machismo que sustentan y reproducen hechos de extrema gravedad como este atentado".

La otra parte de la polémica por el documento se reflejó a partir del tuit de la diplomática ultrakirchnerista

Diana Quiodo que se desempeña en la embajada de Chile junto al embajador político Rafael Bielsa. "Muchas de las personas que firman son simpatizantes de la actual oposición. Defienden a la democracia y a pesar de no gustarles CFK, firmaron igual. Porque no les da los mismo", escribió publicando toda la lista de nombres que firmaron la condena al atentado.

Clarín consultó entre diplomáticos no kirchneristas que pusieron su firma si fueron obligados a firmar y todos lo negaron. Otros, sin embargo, reconocieron que recibieron el email y si no adherían quedaban "mal". "¿Cómo no vas a condenar la violencia?", sonó el reproche.

Entre tanto, hay quienes señalaron que la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación "demoró" más de la "cuenta" en pronunciarse. El comunicado del APSEN al que sí adhirieron los que no estaban en el documento K dice que la institución expresa "su más enérgico y profun-

do repudio" al atentado . PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

TEMA DEL DÍA 11 CLARIN LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INTERNA SINDICAL

# La CGT resiste la presión de Pablo Moyano y descarta un paro por el ataque a Cristina

La central volverá a reunirse hoy. Crecen las diferencias y hay preocupación por una nueva ruptura.

Elizabeth Peger epeger@clarin.com

La CGT no avanzará en la convocatoria a un paro general con movilización en repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, como impulsaron desde el viernes los dirigentes sindicales más identificados con el kirchnerismo, liderados por los dirigentes Pablo Moyano y Sergio Palazzo. Esa decisión, consensuada por los sectores mayoritarios de la entidad, evidencia una vez más la profundidad de las diferencias internas que surcan la cúpula gremial a la vez que alimenta los temores sobre una inminente nueva ruptura de la principal central sindical.

Después de la fuerte tensión y los duros cruces que protagonizaron algunos dirigentes en el encuentro del último viernes en el que se resolvió participar de la movilización a Plaza de Mayo alentada por el oficialismo para ese mismo día, el consejo directivo-dominado por los grupos de los "gordos", "independientes" y el barrionuevismo-dispuso patear hasta hoy la definición sobre la conveniencia de avanzar con el llamado a un paro, como reclamaban el moyanismo y sus aliados. Y según confirmaron desde la cúpula de la central a Clarín, en la reunión prevista para hoy a las 16 se cerrará la puerta a cualquier posibilidad de anunciar una medida de fuerza para amplificar el repudio de la entidad frente al ataque contra Cristina.

"Tenemos que llevar tranquilidad, no más locura", definió uno de los referentes de la primera línea cegetista respecto al sentido de la decisión que adoptará la entidad. La misma opinión expresaron ante este diario otros dos dirigentes de la conducción, quienes aseguraron que "no va a prosperar" ninguna iniciativa que suponga el llamado a un paro o a una nueva movilización.

Esa postura será refrendada este lunes por los triunviros Héctor Daer (Sanidad) como representante del

VENDO/FINANCIO 11**-5837-464** 

sector de los "gordos" (grandes gremios) y el barrionuevista Carlos Acuña (estacioneros), a quienes se plegarán los "independientes" Gerardo Martinez (Uocra), Andrés Rodríguez (Upcn) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), además de otros sectores sindicales que en conjunto ostentan la mayoría de los 37 miembros del

consejo directivo. En cambio, Pablo Moyano y sus aliados del Fresimona junto a los sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores, el sector de Palazzo, volverán a presionar con la definición de un paro, aunque su planteo no tiene chances de prosperar frente al consenso entre los sectores mayoritarios de la CGT.



Diferencias. El consejo directivo de la CGT vuelve a reunirse hoy.



12 | TEMA DEL DÍA

#### Ataque a la vicepresidenta • La visión del cristinismo

**Sin votos.** Hace tiempo que CFK da por perdidas las elecciones 2023. Sin control de la inflación, con el pedido de condena, más el atentado, acelera la táctica del caos.

# El claro silencio de Cristina, y la estrategia de profundizar la grieta

#### Escenario

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

Tres días después del lamentable y repudiable atentado contra Cristina Kirchner, no hay indicios de que este episodio sea un punto de inflexión en la política argentina, que deje atrás la grieta y dé lugar a una nueva etapa signada por el diálogo, el consenso y la construcción colectiva. Más bien, todo lo contrario.

"Todo indica que estamos frente a un lobo solitario", afirmó el titular de la agencia de Inteligencia AFI, Agustín Rossi. Sin embargo, desde lo más alto del Gobiernoy de la cúpula cristinista, se sigue acusando al Poder Judicial, a los medios y a la oposición de haber creado las condiciones para que Sabag Montiel intentara matar a la vicepresidenta.

#### El silencio de Cristina no es casual sino un aval a esa estrategia.

La vicepresidenta recibió a Alberto Fernández y discutió con él, el tono y el contenido del duro discurso por cadena nacional en el que el Presidente responsabilizó a los opositores, la Justicia y al periodismo. El día después del episodio, salió de su departamento en Recoleta y saludó a algunos militantes presentes.

Pero Cristina no difundió ni un solo tuit, red social que venía utilizando varias veces al día desde el pedido de condena por la causa Vialidad, para agradecer la inmensa solidaridad y repudio que le hicieron llegar, inmediatamente, tanto hombres y mujeres del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio y de otras fuerzas políticas, además de empresarios, sindicalistas y distintos actores sociales. Ese silencio lo dice todo.

Con el reconocimiento por parte del Gobierno-Agustín Rossi- de que hasta ahora se trata de "un lobo solitario" y no de un intento de magnicidio planificado por una facción política. Sumado a que el conflicto en las calles venía creciendo peligrosamente a partir de los sucesos en Recoleta, ¿no sería más conveniente un mensaje pacificador de la vice y un llamado al diálogo con las distintas fuerzas políticas? No estaría en los planes ni en la estrategia por venir.

Victoria Donda, dirigente mediática que debió ocultarse luego que una empleada doméstica la acusara de tenerla en negro durante años y trascendiera que ofrecía contratos en el Estado a sus conocidos, sintetiza de alguna manera la estrategia K. Por un lado, trabaja en un proyecto para penar ciertas manifestaciones que considere de odio, al



Un día después. Cristina Kirchner saludó a sus seguidores. También coordinó con Alberto F. el discurso.

mejor estilo del macartismo. Y en paralelo, afirma que "las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei, los Granata y los López Murphy".

En esa misma línea, el intelectual K Mempo Giardinelli acaba de proponer cortar la pauta oficial de algunos medios y que Alberto Fernández reponga por decreto la Ley de Medios. "No se puede seguir en ese tono buenista de profe de facultad", lanzó.

Apuntar a los medios es, en parte, desconocer un cambio de época y la actividad de los ciudadanos en las redes sociales, que en muchos ocasiones marcan la agenda que luego se reproduce en los medios tradicionales. De acuerdo con informes privados, en la Argentina unas 35 millones de personas utilizan las redes sociales sobre un total de 45 millones. Y se espera que esa cifra llegue a los 40 millones en 2026.

Hay varios ejemplos de ciudadanos

cuyos mensajes se viralizaron en las redes en las últimas horas, y nunca aparecieron en los medios. Un joven con el buzo de Boca criticó al Gobierno por señalar que el atentado es responsabilidad de todos y afirmó en un video que él también sufre a diario de inseguridad en el Conurbano; su comentario sumó 13.500 "me gusta". Otro

#### Venía usando Twitter a diario, pero no escribió un solo mensaje para agradecer tantos apoyos.

joven, dentro de un auto, cuestionó el feriado nacional del viernes porque iba en contra de su necesidad de trabajar. Reunió 24.500 "likes". Y un tercero, directamente repudió la utilización del término "pueblo" y criticó por ello al kirchnerismo y a la clase política. Tuvo 13.000 aprobaciones. Nadie los tiene en cuenta.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, también hizo su aporte. Acaba de proponer regular la ética del periodismo, de la comunicación y de la política. ¿Quién ejercería ese control, al igual del proyecto de Donda? ¿Lo haría el Gobierno, el observatorio de la información creado por el kirchnerismo, un organismo a cargo de Eugenio Zaffaroni?

Si bien la discusión sobre las expresiones violentas, en especial en las redes, es una realidad, Naciones Unidas deja en claro que "existe un peligro real de que, en los países menos democráticos, los defensores de los derechos humanos, los líderes de la oposición, los académicos, los sindicalistas, los organizadores de base y los periodistas sean silenciados mediante restricciones excesivas a la libertad de expresión. En la actualidad, varios países de todo el mundo utilizan las leyes de incitación al odio para reprimir la disidencia legítima o perseguir a las minorías".

Mientras, la oposición lava su ropa sucia a la vista de todos en un espectáculo que hace dudar de su capacidad para erigirse en una verdadera alternativa política. En los últimos días sevio el enojo de casi todo el arco de Juntos por el Cambio con Facundo Manes, porque no adhirió al pedido de juicio político contra Alberto Fernández. El aspirante presidencial radical dijo que ni Cristina ni Macri lo representan porque dividen a la sociedad, a lo que Macri le retrucó que Manes "no suma nada".

Después fue el turno del episodio de las vallas puestas por la Ciudad, luego derribadas por militantes K. Patricia Bullrich criticó a Horacio Rodríguez Larreta por dejar que avanzara el kirchnerismo. Ni una reunión en privado logró limar asperezas. Al parecer, la puja entre ambos se agravará cuanto más cerca esté el momento de definir las candidaturas.

Y el tercer acto ocurrió este sábado, cuando la coalición antikirchnerista no pudo lucir una posición común frente al atentado contra Cristina y el posterior ataque K. El bloque del PRO con Cristian Ritondo a la cabeza se retiró del recinto de Diputados luego de sentar su posición, pero el radicalismo y la Coalición Cívica se quedaron. ¿Llegarán unidos a mediados del año que viene?

La sucesión de hechos saca de la escena el principal flagelo que azota a los argentinos, la inflación, junto con la incertidumbre y la sensación de que su situación económica empeorará. Los índices de alza de precios y pobreza dan cuenta de ello.

Sin nada convincente que anunciar en materia económica, más allá de la gestualidad del ministro Sergio Massa, el oficialismo encontró cierto alivio al hablarse menos de inflación y más del atentado. Pero es algo aparente, porque en las redes sociales el factor desencadenante sigue siendo la pérdida del poder del bolsillo.

Previo a lo ocurrido el jueves por la noche, Cristina Kirchner ya se había abrazado al peronismo para reinterpretar su pedido del condena como una persecución al movimiento. Y el PJ le respondió el viernes feriado con una masiva manifestación. Lejos de ser un acto de fortaleza, asoman varias señales de debilidad. La primera, que Néstor y Cristina Kirchner no construyeron después de casi dos décadas cuadros ni dirigentes capaces de sucederlos en la conducción.

Y la segunda, quizás la más grave, que ninguna de las tres banderas que sintetizan al peronismo está hoy vigente bajo un gobierno peronista: no hay justicia social con semejante inflación y nivel de trabajo en negro que precariza a los trabajadores y les quita los derechos que enarbolaron Perón y Evita; la independencia económica no es tal para un Gobierno que no sabe de dónde sacar dólares para encauzar su economía; y la soberanía política es una fantasía. Ricardo Lagos, ex presidente socialista chileno decía que "Chile es un país pequeño, pero digno". El kirchnerismo, pero también el macrismo, han sido incapaces de definir un modelo de país digno para insertarse en el mundo. Porque para ello, es necesario

el consenso.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADE PressReader.com +1 604 278 460



## **EL PAÍS**

Una economía en crisis • Un tipo de cambio especial

# Ante la dramática escasez de divisas, Massa le mejoró 38% el dólar al campo

Rige desde hoy y hasta el 30 de este mes, y llega después de otro intento que fracasó. Los productores podrán vender soja a un precio de \$200 por dólar. Buscan que liquiden US\$ 5.000 millones. Prometen compensación a sectores vulnerables.

Ana Clara Pedotti apedotti@clarin.com

Apurado por el bajo nivel de reservas netas y antes de su viaje a Estados Unidos, Sergio Massa presentó anoche un tipo de cambio diferencial para el sector agroexportador, por el que eleva el precio del dólar que reciben los productores sojeros a \$200.

De esta manera, el Gobierno busca contrarrestar el rojo alcanzado en agosto, cuando pese a la mejor liquidación del agro en los últimos 20 años, las reservas del BCRA cayeron más de US\$ 1.500 millones. Massa asumió el último 4 de agosto.

Luego de largas negociaciones con el sector, Massa buscó dar una señal antes de sus reuniones con el Fondo Monetario y de su primera gira internacional desde que está al frente del Palacio de Hacienda: hizo el anuncio con su gabinete económico en pleno y con la presencia de los principales empresarios exportadores. En concreto, lo que se acordó es pagarle al productor como precio "de pizarra" \$ 200 por dólar.

En realidad el productor va a pagar retenciones sobre ese dólar de \$ 200 con lo que recibirá un valor neto de \$ 130. Pero la semana pasada percibía \$ 94 por lo que la mejora real es de 38%.

Esta mejora actúa como compensación de las retenciones que actualmente los sojeros reciben: según explicaron fuentes de la Secretaría de Agricultura, el beneficio acordado no elimina las retenciones, por lo que no existe un costo fiscal para esta medida, pero si mejora el precio final que el productor recibe por sus ventas: estiman que por tonelada, el precio se elevaría desde los \$ 52.000 que se le paga actualmente hasta los \$76.000.

Anoche se publicó en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia. Con esta medida "de adhesión voluntaria" que estará disponible desde este lunes hasta el 30 de este mes, el Gobierno busca que las liquidaciones del agro alcancen los US\$ 5.000 millones en septiembre.



Anuncio. Lo hizo anoche el ministro de Economía Sergio Massa, antes de su viaje a Estados Unidos.

Se ponen incentivos sobre la mesa a partir de un esfuerzo del Estado, con un reconocimiento de precio al productor".

Se prevén US\$ 5.000 millones garantizados por septiembre y US\$1.000 millones serán en las primeras 72 horas".



El complejo sojero es clave porque es una de las turbinas más importantes de la economía argentina".

Es una apuesta ambiciosa: si se lograra esta meta, se alcanzaría el ingreso de agro dólares más alto de la historia. Sin embargo, entre los presentes había relativo optimismo. Como señal, para las primeras tres ruedas de esta semana está comprometido el ingreso de unos US\$ 1.000 millones de dólares.

Para esto, el Banco Central instrumentó una "rueda especial", a la que únicamente podrán acceder productores del complejo sojero. A pesar de los reclamos del sector, que pedían que este beneficio se extienda a otros productos del agro, como el maíz y el trigo, Massa explicó que sólo se aplicará los exportadores de soja, desde porotos hasta harina, aceite, pellets y otros derivados, ya que el 98% de estos son exportables y este incremento no afectaría los precios en el mercado doméstico.

A diferencia de los mecanismos anteriores implementados por el Gobierno que no tuvieron el efecto deseado, Massa destacó que la operatoria será esta vez "sencilla" para el productor, que deberá mirar el precio de pizarra en la Bolsa de Rosario para cobrar en su cuenta y elegir usar los recursos para comprar insumos o usar la cuenta especial creada para esta liquidación chacarero o cuenta dolar linked.

"El productor se va a encontrar con retenciones cero, respecto al precio que recibía en el Mercado Único Libre de Cambios. De esta manera, esta política tendrá más incidencia en exportaciones y menor impacto en el mercado local", aseguró Massa.

El costo de elevar momentáneamente el precio del dólar para el agro será de \$ 600.000 millones, que serán puestos en la calle vía emisión del Banco Central. Sin embargo, aseguraron que este mecanismo no tendrá "impacto monetario", ya que el organismo que preside Miguel Pesce trabaja en medidas especiales para lograr la esterilización de ese excedente de pesos.

Como en la práctica las retenciones no se eliminan, el Gobierno espera recaudar unos \$ 200.000 millones

Con el incremental respecto a las exportaciones que se hubiesen obtenido sin estas mejoras para el agro, el proyecto estima crear dos fondos especiales para ayudar a las economías regionales y a los sectores más vulnerables, vía ANSeS.

Massa destacó que pese a que durante las intensas negociaciones de los últimos días se vivieron momentos tensos con el sector, "el campo es el motor de la economía". En ese sentido, reconoció que si bien su gobierno está en tratativas con otros sectores de la economía, como la minería. para que eleven el nivel de exportaciones, el acuerdo sellado con el agro "surge de una propuesta muy agresiva" del sector.

Luego de los anuncios, los empresarios que asistieron en primera línea se mostraron cautelosos pero confiados que el monto acordado podrá cumplirse (ver más información

en página 15).

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

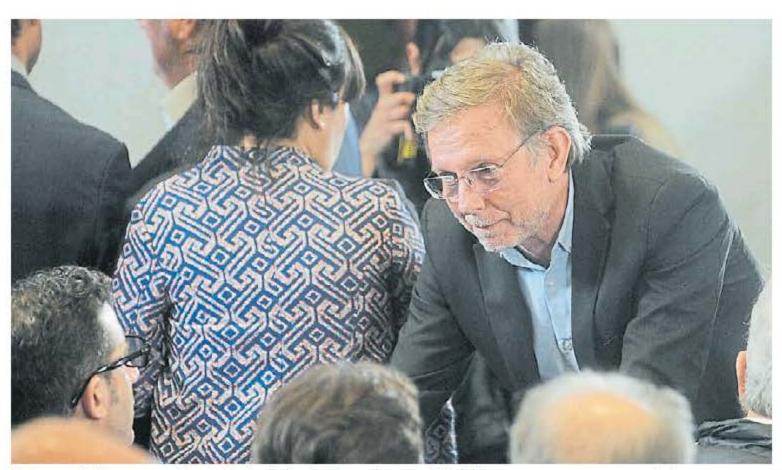

En la rueda de prensa. El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, conversa con un exportador. J.M. FOGLIA

REPERCUSIÓN

# Productores critican que la medida sea temporal y piden que se pague el precio lleno

Los exportadores hablan de mejora sustancial y los ruralistas advirtieron efectos no deseados.

**Esteban Fuentes** efuentes@clarin.com

Sergio Massa, anunció ayer un nuevo régimen para la comercialización de soja. Será a un tipo de cambio especial de 200 pesos entre el 5 al 30 de septiembre. El régimen es voluntario. Acompañando a los funcionarios en primera fila se encontraban los exportadores que no suelen aparecer en público. Y fue una manera de expresar un acuerdo previo.

Massa contó que hubo muchas discusiones con los exportadores en los últimos 15 días y llegaron a ese acuerdo de liquidación de un piso de US\$ 5.000 millones garantizados.

"Vemos a esta nueva condición como una mejora significativa que, aunque sea temporal, tendrá un impacto directo en el precio de la soja en el mercado interno. Entendemos que esto ha surgido del proceso de consultas que abrió el gobierno desde hace semanas con las entidades de productores y los demás eslabones de la cadena", dijo Idigoras.

Resaltó "que la decisión de venta de soja está siempre en manos del productor, y será él quien decida cuándo vender, entendiendo que en esta oportunidad el tipo de cambio dura únicamente hasta fin de mes".

Desde la Rural, Nicolás Pino sostuvo: "Si bien debería representar una mejora en el valor del producto, está lejos de acercarse al precio internacional como pasa en países vecinos como Uruguay o Paraguay", expresó.

También aseguró que "el nuevo anuncio es transitorio para septiembre, pero ¿qué va a pasar en octubre? No es justo con los que, por ejemplo, vendieron la semana pasada. La cantidad de operaciones comerciales que están ligadas al precio de la soja, ¿a qué precio se van a tomar? ¿Qué pa-

PARA TENER EN CUENTA

154.000

Pesos vale la soja en Chicago si se considera el dólar blue. En Argentina se reconocerán \$70 mil la tonelada.

1.500

Son los millones de dólares que perdió en reservas el Banco Central desde que asumió Massa el pasado 4 de agosto.

sará con los arrendamientos?".

El dirigente rural analizó: "Cada productor evaluará si le conviene o no aplicar la nueva medida porque el que cambia los dólares es el exportador y no el productor". Y apeló a "un dólar único, sin brecha, que es algo que necesita todo el sistema para poder funcionar correctamente".

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria, indicó: "Tal como le expresamos al ministro en las reuniones que mantuvimos, se trata de una medida que, para intentar resolver una necesidad coyuntural del Estado, vuelve a brindar beneficios a los mismos actores de siempre. Una vez más, pese a que nos mencionó en su presentación como posibles destinatarios de un supuesto programa, los pequeños y medianos productores y las economías regionales no somos destinatarios ni beneficiados por las políticas públicas anunciadas", recriminó.

Con el mismo tono crítico, el vicepresidente de CRA, Gabriel De Raedemaeker, quien remarcó que al Gobierno le resulta dificil entender que la eliminación de los Derechos de Exportación no debe ser una excepción por un mes y solamente para la so-

"La medida es simple, clara y genera una mejora de precio sustancial (43%), sostuvo el economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), David Miazzo.

Mejora. Como las retenciones siguen vigentes, el neto será un dólar de \$130. Pero la semana pasada era de \$94.

## Al final idearon un mecanismo más sencillo y el Gobierno se aseguró septiembre

#### Análisis

**Héctor Huergo** hhuergo@clarin.com

En concreto, la medida anunciada anoche por el ministro de Economía Sergio Massa tiene el objetivo de asegurarse 5 mil millones de dólares para el mes de setiembre. Los proveerá el sector exportador, eslabón final de la cadena agroindustrial sojera. De ese monto, según informó el propio ministro, mil millones entrarán entre el lunes y el martes. Como contrapartida, el gobierno le asegura a la cadena un dólar de 200 pesos, en lugar de los 145 que vale el dólar oficial. Es una meiora del 35%.

Esto permitiría que los exportadores aumenten el precio que hoy pagan por la soja (53.000 pesos por tonelada) a 70.000 pesos. Así lo consignó Sergio Massa, con lo que prácticamente dejó establecido un "precio pizarra" que será a partir de ahora el valor de referencia. Y operando como una especie de precio sostén.

Este régimen es mucho más sencillo que el fracasado sistema diseñado por el Banco Central hace poco más de un mes, cuando se hacía sentir una creciente retención de poroto de soja almacenado por los productores en sus silobolsas.

Es sabido que los exportadores ingresan divisas para adquirir la mercadería que van a procesar y embarcar, convertida en harina de alto contenido proteico, aceite, lecitina, biodiesel y otros derivados de valor agregado. En otras palabras, no son los productores los que tienen los dólares.

Cuando los productores no venden, la primera complicación es para la industria exportadora, que no puede liquidar dólares sin saber cuánto tendrá que pagar por la soja al momento en que los productores se decidan a venderla. Y paralelamente se complican las cuentas públicas, porque el Banco Central no cuenta con los dólares que necesita para atender la demanda de los importadores y sus propios compromisos externos.

La medida tiene una componente temporal, en la inteligencia de que al existir un vencimiento a plazo fijo (30 de setiembre) los productores se apurarán a liquidar antes de esa fecha. El escenario más probable es que empiece a aparecer la mercadería. Y no solo por este aumento del 35% del valor que se ofrecía hasta el viernes pasado, sino porque a partir de setiembre se comienza a empinar la pirámide de las inversiones que requiere la siembra de la próxima campaña.

Los productores retienen la soja (también algo de maíz, y muy poco trigo) porque es la forma de mantener su caja en orden. Frente a una alta inflación e incertidumbre cambiaria, sólo se desprenden de sus tenencias para atender sus necesidades operativas. Y también para la compra de bienes de capital. La excelente evolución de las ventas de maquinaria agrícola en los últimos meses fue una clara expresión de esta conducta. Algunos atrasos en la entrega de equipos, sumado al enrarecimiento del clima político y económico, fueron enfriando al sectory esto también quitó estímulo a las ventas de soja.

Veremos cuál es la reacción ahora. Dice Juan Carlos de Pablo que "precio es cuando aparece la mercadería". La mejora del 35% es sensible. Un dólar de \$200 es algo soñado por cualquier industria. Pero en el campo saben que de esos 200 pesos, el 33% serán capturados por Afip/Aduana via retenciones. Así que el neto será un dólar de \$130. Pero la semana pasada era de \$94, una mejora de 38%.

Un camino de mil millas se inicia con un primer paso. El ministro dijo que "para nosotros el sector agroindustrial es clave". Habló también de "seguridad alimentaria a nivel global: Argentina es uno de los grandes jugadores de proteínas" y mencionó la importancia de tratar a corto plazo una Ley de Agroindustria. En el medio del caos político y los arrebatos del kirchnerismo duro, es difícil evitar la sensación de canto de sirenas. El tiempo dirá. ■

Printed and distributed by Pressreader PressReader.com +1 604 278 4604 COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

16 | EL PAÍS LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Una economía en crisis • Tipo de cambio especial

Dólar soja. Se crea porque el Central está ahogado por la falta de divisas, ¿seguirán el dólar minero y el dólar auto? Subirá la tasa y es probable un "veranito financiero".

# La era del dólar a medida y de importaciones más selectivas

#### Análisis

Daniel Fernández Canedo dfcanedo@clarin.com

A muy poco de asumir Sergio Massa anunció que conseguiría US\$5.000 millones del sector agroexportador, lo que no había dicho es que para intentar lograrlo le mejoraria 38% el precio que pueden recibir los productores de soja hasta fin de septiembre.

Ahogado por la falta de dólares (en 15 ruedas consecutivas del fin de agosto el Banco Central sólo logró comprar US\$316 millones) y atado al compromiso de no devaluar (en forma "inminente" según un audio del viceministro Gabriel Rubinstein) el

ministro de Economía inauguró la nueva era del "dólar a medida".

El "dólar-soja" de \$200, de eso se trata, por el que los productores podrán liquidar sus tenencias hasta fin de septiembre además de cambiar las reglas de juego en forma arbitraria se creó porque, en la visión del ministro, acercará US\$5.000 millones a las reservas al Banco Central (anoche se consideraba probable porque los grandes exportadores estuvieron en la primera fila en la conferencia del ministro) y no tendrá impacto sobre el bolsillo de la gente porque no se trata de trigo y maíz que sí determinan la "mesa de los argentinos".

La soja, otrora muy mala para el kirchnerismo ahora ocupa el centro

de la escena en materia cambiaria al punto tal que el ministro dijo que para bajar la inflación primero es necesario conseguir dólares para fortalecer al peso. Massa reconoció que el "dólar-soja" implicará que el Banco Central tenga que emitir más pesos para comprar los dólares y anticipó que el Central tomará medidas para absorber esa mayor emisión. En otras palabras, adelantó que el jueves el Central podría volver a subir la tasa de interés de referencia que actualmente está en 69,5% anual, alta pero inferior de una inflación al galope.

"Dólar-soja" y "a medida", ¿implica abrir la puerta a un posible desdoblamiento del mercado cambiario con un dólar para exportaciones e importaciones en general (aunque arrancaría ya con excepciones) y otro más caro e institucional para turismo y pagos de servicios y deuda en dólares? No hubo señales de eso, aunque Rubinstein barajaba esa posibilidad antes de asumir su cargo en Economía, pero sí de que las restricciones selectivas en función de criterios arbitrarios se profundizarían.

Tanto los importadores de electrónica (a los que Massa les habría adelantado que tendrán que importar "algo menos", justo en un año de Mundial de fútbol) como los de toallas mencionados por el ministro en la conferencia deberían poner sus barbas en remojo, a menos que logren que sus pedidos de importación

por medio del SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de importaciones) consigan un trámite acelerado.

El compromiso asumido por el Gobierno con el FMI en materia de reservas fijó un aumento de US\$5.800 millones para fin de año. Era claro que aún cuando en agosto los pagos de importación de energía fueron del orden de los US\$1.000 millones, menos de la mitad de los de julio, la oferta de divisas no reaccionó y estacionalidad de las liquidaciones del campo demostraron históricamente que septiembre, octubre y noviembre son los meses de menores liquidaciones de divisas del año hasta que llegan los "salvadores" dólares del trigo que abren el ciclo para el maízy la soja.

En medio del anuncio del dólar soja de \$200 no pasó desapercibido el cambio del gobierno kirchnerista sobre el diagnóstico sobre las causas de la inflación. Contrariando a Cristina Kirchner que consideró que ni el déficit fiscal ni la emisión monetaria son causantes de la inflación, Massa dijo que entre sus objetivos está reducir el déficit y eliminar la emisión.

¿Vendrán "dólar minero", "dólar-auto" y así para una devaluación en grageas y arbitraria dentro del plan "lo vamos viendo" que caracteriza al Gobierno? Pero si entran más dólares al Central y suben la tasa de interés, otro "veranito" financiero puede estar a la vuelta de la esquina.

## LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365







**SEMANA DE LA PINTURA** 

**CON AMBAS TARJETAS** 

DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN SUCURSALES DE PRESTIGIO

Ver más en 365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | @ @ &







A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

EL PAÍS | 17 LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SE DEJARON DE PRODUCIR HASTA 1,4 MILLÓN DE CUBIERTAS

# Neumáticos: demoras de cuatro meses y subas de precios de hasta 80%

Es por las trabas a las importaciones y por los 120 días de conflicto entre los fabricantes locales y el gremio.

#### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

Lo saben los usuarios de autos de alta gama, o de modelos que no son masivos: hoy conseguir una cubierta de reemplazo se transformó en un dolor de cabeza. En algunos casos, ni siquiera alcanza la voluntad de pagar sobreprecios que duplican el valor "de mercado" que había meses atrás.

Un informe de la consultora Claves Información Competitiva le pone números a la situación: las demoras para conseguir algunas medidas de neumáticos ya llegan a los cuatro



Crece el contrabando. Por el faltante hay importaciones ilegales.

meses. Se replica, para lo que es sólo una parte de los vehículos, la misma situación que se viene dando en los últimos dos años para los compradores de vehículos cero kilómetro.

La consecuencia de ese particular desabastecimiento tiene su correlato en los precios. Según el informe de Claves, las subas en el último año llegan al 80% promedio. En algunos productos puntuales, como importados de alta gama con pocas unidades vendidas en el país, no hay un plazo certero para conseguir reposición. Al menos, "por derecha", tal como consigna el informe.

"Esto genera en muchos casos contrabando y especulación con la compra de neumáticos en los países limítrofes", señala Claves. "En el sector de las compañías especializadas en la venta de neumáticos advierten que, durante el último año, los stocks se fueron agotando, a tal punto que hoy existen medidas que prácticamente no se consiguen, con demoras de reposición que pueden llegar hasta los tres o cuatro meses".

¿Por qué faltan cubiertas? Por una combinación: a la restricción generalizada a las importaciones, por falta de dólares en el Banco Central, se suma la prolongada medida de fuerza del Sindicato del Neumático (SUT-NA), que ya lleva 120 días.

En la Argentina hay tres fábricas de cubiertas: Pirelli, con planta en Merlo, Firestone (Llavallol) y Fate (San Fernando). Entre las tres producen, en épocas normales, unas 500.000 unidades por mes. Un 40%

es adquirida por las terminales y el 60% son cubiertas para el mercado de reposición y también para exportación. Uno de los destinos donde más se exporta es Estados Unidos (47%), seguido de Brasil (45%), según destacó Claves.

Pero el conflicto entre las fábricas y el SUTNA ya pega con fuerza en el mercado. Según estimó Javier Madanes Quintanilla, dueño de la fábrica Fate (y también de la productora de aluminio Aluar), a causa del conflicto se dejaron de producir entre 1,3 y 1,4 millón de cubiertas. Sobre un potencial para producir 2 millones de cubiertas en cuatro meses, las fábricas sólo despacharon 700.000 o aun menos, según el empresario.

A esa "restricción" interna se suma el cepo a las importaciones, que afectan a la industria automotriz en su conjunto.

"Las fábricas están buscando cubiertas hasta en el mercado de reposición. Están pidiendo cargamentos completos a Asia, pero eso demorará meses. Es muy serio lo que está pasando", dijo a Clarín un empresario autopartista, proveedor clave de dos de las fábricas de pick ups radicadas en el país.

Según Claves, las ventas minoristas de neumáticos crecieron 17,1% en 2021 y cerca de un 21% en lo que va de 2022 "aunque la situación gremial y el tema de importaciones afectarían los pronósticos de cierre del año". Y por la menor producción local, además, se está generando un problema inesperado de balanza comercial.



IMAGEN NO CONTRACTUAL: EL NÚMERO Y ORDEN DE ENTREGAS DE ESTA COLECCIÓN PUEDE SUFRIR VARIACIONES POR INCIDENCIAS A JENAS A AGEA S.A., ASÍ COMO LA PERIODICIDAD Y EL PRECIO DE LA MISMA. DISPONIBLE ÚNICAMENTE EN CABA, GBA, SANTA FE, CÓRDOBA, ENTRE RÍOS, MENDOZA, SALTA Y RIO NEGRO. OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 10/08/22 AL 28/09/22 O HASTA AGOTAR STOCK DE 22,900 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*) LÁMPARAS INTELIGENTES WIZ: ORIGEN CHINA.

18 EL PAÍS LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Piqueteros. El Potenciar Trabajo es uno de los programas que más reclamos ha generado en las agrupaciones sociales disidentes.

EL GASTO EN PLANES SOCIALES

# Por segunda vez en el año, el plan Potenciar Trabajo se quedó sin fondos

El programa social parece escaparle al recorte. El Ministerio de Economía deberá inyectarle más dinero.

Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

Fueron pocos los ministerios que zafaron de la tijera presupuestaria que sacó el equipo económico que conduce Sergio Massa, a modo de señal para mostrar un uso más eficiente de los fondos y bajar los elevados niveles de gasto, uno de los pedidos en los que mayor hincapié hace el Fondo Monetario Internacional.

Educación, Desarrollo Territorial y Hábitat, Desarrollo Productivo, Obras Públicas, Salud y las Fuerzas Armadas fueron algunas de las áreas que resignaron fondos, ya sea a partir de la subejecución que mostraban o porque se reperfiló ese dinero hacia otras administraciones del Estado.

Hay un programa específico que no sólo viene eludiendo el recorte, sino que también los agota antes de tiempo y deberá recurrir a una inyección extra de dinero.

Se trata de, cuándo no, el Potenciar Trabajo, principal partida de asistencia social que existe en el Ministerio de Desarrollo Social y que fue foco de discusión durante todo este año entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras de izquierda que viene, sin éxito, exigiendo más cupos.

Aun en ese contexto, el programa que tiene a cargo el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico necesitará cubrir gastos en el último cuatrimestre y no contará con los fondos a menos que se los reasignen. Al 31 de agosto, última fecha de actualización del sitio oficial Presupuesto Abierto, el Potenciar Trabajo recibió recursos por \$ 275.571 millones, el equivalente a \$ 1.131 millones por día.

Teniendo en cuenta que tiene un presupuesto total de \$284.587 millones, le queda apenas un remanente de \$ 9.000 millones para afrontar el último cuatrimestre. Con esos fondos, a lo sumo, puede cubrir los primeros diez días de septiembre, ya que por mes se le destinan más de \$ 30.000 millones en recursos.

Teniendo en cuenta que los recursos originales que se le iban a girar al Potenciar Trabajo en 2022 eran \$ 227.100 millones, la nueva actualización presupuestaria será la segunda en menos de nueve meses. La primera se dio antes de la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía, a fines de junio, cuando se actualizaron casi todas las partidas de Desarrollo Social.

El aumento del Salario Minimo Vital y Móvil, que elevó también los haberes del plan, motivó durante todo el año un ajuste del presupuesto, pero muy por encima de la inflación. Como parámetro, en agosto de 2021, el gasto total en el programa era de \$

97.792 millones. En los primeros ocho meses de este año esa cifra escaló fuertemente hasta los actuales \$ 275.571 millones, es decir, un 181,7%, cuando la inflación interanual, a julio, según el Indec, fue del 71%.

El Potenciar Trabajo cuenta con 1.271.000 beneficiarios que perciben desde agosto \$23.925, equivalente a medio Salario Mínimo Vital y Móvil, y a principios del mes pasado se les pagó adicionalmente un bono extraordinario de \$11.000. Al programa a cargo de Pérsico, secretario de Economía Social, le vienen pidiendo una inyección de fondos mayor las organizaciones piqueteras de izquierda, por caso, un bono de \$20.000.

En su proyecto de convertir planes sociales en empleo formal, el Gobierno apunta a repensar el Potenciar Trabajo, logrando que 200.000 beneficiarios actuales sean contratados por empresas, y que estas les paguen un salario mientras siguen cobrando su parte del haber social que abona el Estado. Además, la Casa Rosada impulsa una auditoría a las organizaciones sociales que manejan esos planes, y busca darle un mayor control a los intendentes, que administran otra parte de esos recursos.

Qué partidas tuvieron recortes

A diferencia del Potenciar Trabajo, sí hubo áreas del Estado donde el Gobierno recortó fondos, principalmente en las que mostraban subejecución. Quizás los ejemplos más gráficos fueron el extinto Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, que sufrieron una merma de recursos.

En el caso de la cartera que condujeron Matías Kulfas y Daniel Scioli, que ahora absorbió Massa en Economía, perdió más de \$40.000 millones de presupuesto, pasando de \$139.449 millones a \$ 98.614 millones. La que encabeza Jorge Ferraresi, en tanto, tuvo un recorte de casi \$ 50.000 millones, ya que pasó de \$ 303.820 millones a \$ 254.063 millones.

Además, se recortaron \$ 50.000 millones a Educación, sobre todo unos \$ 18.000 millones en fondos ligados al plan Conectar Igualdad que no se habían gastado, según el argumento oficial, por problemas contractuales, 20.000 millones a Obras Públicas, y unos \$10.000 millones, cada una, a Transporte y Salud, en el último caso dinero que se iba a utilizar para la compra de vacunas en un contexto mucho más complejo de pandemia por coronavirus.

MARCHA ATRÁS DEL DIRIGENTE PIQUETERO

### Grabois ahora dice que por el atentado a CFK pospuso la salida de su fuerza

El amague de ruptura del frente oficialista de parte de Juan Grabois volvió a quedar trunco. El dirigente social y su fuerza definieron este domingo posponer la decisión de abandonar el Frente de Todos ante la conmoción que causó el atentado contra Cristina Kirchner.

Fue una semana convulsionada y de cambios en el Frente Patria Grande (FPG), el espacio político conducido por Grabois. Luego de la amenaza del líder social de romper con el Frente de Todos y armarse su propia ban-

cada, esa decisión quedó sin efecto este domingo, tras el plenario partidario donde estuvieron presentes representantes de todo el país.

La marcha atrás tuvo un fuerte componente: el ataque del jueves a Cristina Kirchner. El apoyo hacia la vicepresidenta y el repudio al atentado cambió la decisión, que la semana pasada parecía un hecho. También la posibilidad de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anuncie una medida de alivio económico destinada a los sectores más posterga-

dos, una de las demandas que apuraban Grabois y sus colaboradores.

"No hay casualidades, ni loquitos, ni ineptos, sino causalidades, asesinos y responsables" publicaron a través de un comunicado, en el cual exhortan al Gobierno a "cuidar a su máxima dirigente y garantizar una investigación seria".

Entre las resoluciones del plenario se destaca la decisión de enfrentar a cualquier agresión física, jurídica o simbólica contra Cristina Kirchner, reafirmando su alianza con la expresidenta a quien calificaron de principal líder del movimiento nacional popular.

Para llevar adelante dicha resolución, se establecieron acciones en todos sus campos de intervención política entre los que se destacan las movilizaciones callejeras.

El plenario partidario fue encabezado por Grabois, y participaron los diputados nacionales Ital Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli; la diputada provincial Lucía Klug, y la legisladora porteña Ofelia Fernández. Eran quienes iban a armar bloques independiente al FdT.

Durante la semana pasada, y previo al atentado contra la vicepresidenta, el espacio político había adelantado que este domingo llevaría adelante una reunión de autoridades para definir "la conformación de sus propios bloques legislativos".

La bronca de Patria Grande comenzó con las primeras medidas económicas de Massa y subió la apuesta con una confrontación abierta de su máximo líder, Grabois, quien le reclamó "medidas concretas para los más vulnerables".

La amenaza de Grabois fue una bomba interna para el Frente de Todos, que de haberse concretado no sólo hubieran roto el bloque de diputados oficialista: habría dejado al peronismo sin la primera minoría. Esto hubiese hecho más que complicada la estrategia parlamentaria para lo que resta del año.

Pero el ataque perpetrado el jueves motivó el alineamiento de la totalidad de los actores de la coalición kirchnerista como no había sucedido prácticamente desde los primeros meses de gobierno de Alberto Fer-

pressreader

nández. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW CLARIN LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EL IMPACTO DEL BLANQUEO EN LA CONSTRUCCIÓN

# Invertir en la construcción: sale barato en dólares, pero las obras están frenadas

Hay sobreoferta en el mercado inmobiliario y bajaron precios, pero igual no se vende y se frenan nuevas obras.

Natalia Muscatelli nmuscatelli@clarin.com

La construcción sigue mostrando indicadores de recuperación y está entre el selecto grupo de actividades que traccionan el empleo. Para los desarrolladores, el costo para construir se mantiene bajo en dólares (US\$ 600 el m2) mientras que los precios de las propiedades -si bien están en caída- descienden en menor medida. Estas razones hacen pensar que sigue siendo conveniente construir. Sin embargo, el contexto de un mercado inmobiliario con muy pocas ventas, genera dudas entre quienes deben iniciar una nueva obra. ¿En qué casos, entonces, resulta conveniente destinar la plata a los ladrillos?

"Si una persona tiene que invertir dinero en su propia casa para construir o refaccionar, sí es conveniente porque cambia sus dólares "blue" y le rinden los pesos con los que construye", advierte Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. De hecho, en el interior del país, la autoconstrucción de vivienda tiene un gran impacto. "Pero para los desarrolladores que pien-



Tracción. Desarrolladores creen que el blanqueo ayudará a motorizar el mercado inmobiliario.

METRO CUADRADO

600

Son los dólares que cuesta construir un metro cuadrado. Aconsejan invertir en remodelaciones en el hogar. san encarar una nueva obra, "hoy no es muy buen momento: los edificios que están en marcha se iniciaron hace bastante tiempo, antes de la caida del mercado inmobiliario que hoy está demasiado tranquilo. Por eso, los inversores se retiraron en gran medida porque hoy no es negocio comprar en el pozo y vender el producto terminado, dice el directivo. "Antes se hacia una diferencia importante

pero ahora ya no existe y por otro lado, los usuarios finales tampoco tienen créditos hipotecarios como para comprar, excepto unos pocos".

Desde el Consejo de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo advierten que "en un contexto de incertidumbre cambiaria y regulaciones a la compra de moneda extranjera, la inversión en la construcción es una alternativa sencilla para dolarizar los ahorros en pesos". Además, esperan que el Gobierno siga apostando al sector como principal motor del crecimiento no solo por la generación de empleos sino también por la posibilidad de captar fondos provenientes del "blanqueo" de capitales, una medida de estímulo a la actividad que prorrogó hace pocos días.

Santiago Levrio, gerente general de TBT Real Estate cuenta que, en el caso de la Ciudad, desde la modificación del normativa urbana se han incorporado una gran cantidad de terrenos a la oferta y ello conllevó una caída abrupta de los precios (50% en cinco años)", describe. "Respecto del costo de construcción, aún se encuentra en el promedio inferior de los últimos 20 años. Ambas caídas fueron incluso más abruptas que las caídas de precio de venta, por lo cual, si se logra acertar en lo comercial en cuanto al producto, los márgenes potenciales son oportunos. Por otro lado, para quien busca refugio de sus recursos la construcción aún tiene insumos valorizados al dólar oficial, por lo cual tener un activo -en este caso inmueble- que pueda capturar esa oportunidad es conveniente", opina.

-¿Pero se vende lo que se construye?, consultó Clarín.

-Poco, la mitad de los registros de planos se convierten en obras efectivas, y de esas obras no todas poseen un flujo de ventas que permitan financiarse sin el apoyo del capital de quien lo desarrolla. Sin embargo, existen segmentos específicos que tienen demanda sostenida, pero es sólo eso, segmentos específicos.

Fernando Cueto, director comercial de la desarrolladora Qubo, se entusiasma con las posibilidades que se presentan con el blanqueo. "Puede ayudar a captar inversores del sector, aunque también esperamos que se complemente con algún impulso a créditos que ayuden a los clientes a acceder a sus hogares y solucionar el acceso del usuario final a su vivienda". dice. ■



**Flores** 

3 amb bcon 65 m u\$s 115.000

A estrenar - Piso alto - Vista panor Yerbal 2149 y Granaderos acepto auto/prop p/pago

Max Plen / Soaje Pinto 4312-8544 / 156931-8372 153361-4211 / 156548-4949 maxplen@maxplen.com.ar



#### Ministerio de Educación Argentina

Llamado a Licitación

Objeto: OBRA A CONSTRUIR: ESCUELA SECUNDARIA Nº13 — SAN VICENTE Licitación Pública Nº37/2022

Presupuesto Oficial: \$260.859.790,09

Garantía de oferta exigida: 1% del monto del Presupuesto Oficial Fecha y hora de apertura: 4/10/22 — 11:00hs.

Lugar: Municipalidad de San Vicente, Sarmiento 39, San Vicente.

Plazo de entrega: 3/10/22 — 11:00hs Valor del Pliego: \$250.000,00

Lugar de Adquisición del Pliego: Municipalidad de San Vicente- Dirección de Compras (Sarmiento 39, San Vicente)- Hasta el 30/09/2022 a las 11:hs

Financiamiento

Ministerio de Educación de la Nación





DISFRUTÁ AHORRANDO SUSCRIBITE I 365.COM.AR





20 | EL PAÍS LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### **AVANT PREMIERE**

Paz social. Hay temor por la posible violencia política. Juntos por el Cambio se impuso en el recinto.

# Prueba clave para Cristina, Congreso opositor y la orden que bajó Macri





Periodista

#### La Plaza, flor de un día para gobierno débil

El curso de los días demostrará si el ataque con arma sobre Cristina de Kirchner tiene trama política, más allá de los simbolismos que quiere darle el Gobierno. También, si le suma o le quita votos a alguien. El Gobierno logró ocupar las pantallas con consignas de una unidad que le cuesta mantener. No le bastó para recuperar fuerza.

La sesión en el Congreso del sábado sólo pudo existir concediendo a la oposición la forma y el fondo del debate. Confirmó que el Congreso es controlado por la oposición y que el Gobierno sigue siendo débil. Puso en pausa las querellas internas de fondo por el manejo de la economía y le sirvió la cobertura de la defensa colectiva a Cristina agredida. Disfruta ese anabólico pasajero, pero no remedió su debilidad de fondo, que no es una cuestión de estilo ni se compensa con batucadas que duran el tiempo que deciden los movileros.

Lo que le queda para adelante será la prueba de fuego. Es responsable del orden público, algo que tampoco se remedia con aspirinas. La investigación policial dirá si estamos ante un Lee Harvey Oswald -el loquito teledirigido-, un Travis Bickle-el justiciero de "Taxi Driver "- o un Arthur Fleck-el reivindicador de indignados de "El Guasón"-.



El curso de los días dirá si el ataque con arma a Cristina tiene trama política y si le suma o resta votos a oficialismo u oposición.

En cualquier caso, habrá que prevenir a la sociedad de los efectos de que termine todo en una correría por los sótanos de la democracia. Ocurriría si aparece un Jack Ruby, misterioso agente de la mafia que se comió una perpetua hasta morir como un símbolo de omertá. Sepultó la trama del magnicidio más importante y misterioso del último siglo.

#### La Argentina, Isla de Paz

Que haya claridad depende de que el ataque a la vicepresidenta no desencadene un contagio de violencia política, a partir de lo que hasta ahora es un delito común, ejercido sobre una figura central del escenario político. La conmoción se debe a la envergadura política de Cristina y al contraste entre ese hecho y un país que hace 40 años renunció a la violencia política. El año que viene la Argentina cumplirá el período de estabilidad institucional y paz interior más extenso de su historia. En este lapso no ha habido violencia política, salvo los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, dos agresiones externas sobre la Argentina pacífica. En la Argentina ha habido alternancia de gobiernos contrarios en 2015 y 2019 sin ningún hecho de violencia, a diferencia de los tumultos que ocurrieron en la región -Bolivia, Chile, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, EE.UU.-.

Argentina en 2022 recibió el tercer puesto en el ranking de países más pacíficos de América Latina. La medición del Global Peace Index 2022 que hace el Institute for Economics & Peace (IEP) coloca sólo a Uruguay y Chile por encima de la Argentina. Un lujo para un mundo en guerra. No es difícil entenderlo, por la solidez del sistema político argentino en el cual dos familias políticas representan -bajo formatos que cambian con el



"Fui ingenuo en creer que esto podía cambiar con diálogo", aseguran que dijo Alberto F. en una reunión en la Rosada.

tiempo- al 80% del electorado, desde que rige la llamada ley Sáenz Peña, hace 106 años.

#### Otra derrota del Gobierno

La agresión ha ocurrido sobre una de las principales dirigentes del oficialismo, y en un período condicionado por:

1) El proceso judicial de obra pública que está en su tramo final con pedidos de condena.

2) La campaña, ya en marcha, para 2023. Ese contexto explica que las fuerzas políticas intenten medrar con el hecho en su beneficio y, como parte de ese aprovechamiento, se acusen de ejercer manipulaciones. El oficialismo ensaya argumentos parecidos a los que recibió de la oposición con el caso Nisman. Como el gobierno de Cristina lo fustigaba, fue responsable de su muerte. En el caso de Cristina, como la oposición fustiga a la vicepresidenta, es responsable del ataque.

El Gobierno repitió el intento frustrado de hacerle firmar a la oposición en el Congreso un dictamen incriminatorio como responsable de este intento de asesinato. La oposición se lo volteó. Fue un calco del debate de marzo de este año en torno al proyecto de ley de aprobación del acuerdo con el FMI.

El Gobierno intentó que el Congreso lo aprobase con considerandos que acusaban a la gestión de Cambiemos del delito de por haber tomado esa deuda. También intentó que le votasen, además, un programa económico anejo a la aprobación del acuerdo. La oposición, mediante el ingenio legislativo de Elisa Carrió, frustró el intento, deshuesó el proyecto para dejar sólo la aprobación del acuerdo. Fue lo que permitió que se aprobase la ley. Le costó al Gobierno una derrota

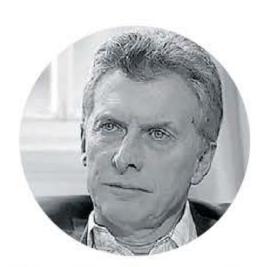

Macri tenía previsto un acto en La Matanza a la vuelta de su viaje por la FIFA. Por el nivel de tensión, entró en duda.

dialéctica del mismo tipo de la que sufrió en Diputados.

#### El peligro de las provocaciones

Alberto Fernández desnudó el intento del Gobierno en la reunión del viernes en la casa Rosada. "Fui ingenuo en creer-dijo- que esto podía cambiar con diálogo. El diálogo es el camino, pero con esta gente no hay diálogo. No es porque no queramos. Es porque ellos no quieren. Planearon 15 años esta situación" (versión del locutor militante Ezequiel Guazzora-presente en la reunión-por la emisora AM1300, radio La Salada).

En esa mesa se sentaron representantes del oficialismo y algunos invitados que cuando pudieron se despegaron de la encerrona. Por ejemplo, la cúpula de la DAIA, que rechazó el documento que salió del encuentro. Mientras no surja alguna luz sobre los detalles del hecho, la colectividad política caminará sobre hielo delgado, porque cada acto va a ser leído a partir de la acusación del Gobierno de que los responsables son la oposición, la prensa y la justicia, y de la réplica opositora de que se quiere usar el hecho para hacer músculo.

El Gobierno se entusiasma con que el episodio les ha servido para mostrarse unido, por encima de las divisiones profundas que mantiene el Ejecutivo con el peronismo de Buenos Aires que conduce Cristina. Los separa sin remedio el acuerdo con el FMI: Olivos cree que con el acuerdo se salva. Cristina cree que con el acuerdo perderán el Gobierno el año que viene.

Los batatas que hay en toda organización política pueden excederse en formas de provocación ante la oposición, en actos en zonas dominadas por el PJ. Por ejemplo, en La Ma-



Carrió, mediadora eterna, pidió: paz, noviolencia, no alimenten el escándalo entre la gente, no busquen réditos personales.



EL PAÍS | 21 CLARIN LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

tanza, donde Mauricio Macri tiene turno para un acto al regreso de Ruanda este miércoles. ¿Finalmente irá?

#### La sesión, digna de un país maduro

Pasada la sesión y aliviada la tensión, los jefes de Juntos saludaron el resultado final:

1) El Gobierno sacó menos de lo que ponía y demostró que aun mostrándose juntos en la calle siguen siendo débiles en la cúpula.

2) El PRO tiene necesidades especiales porque esta crisis agudizó la puja entre los caciques con Macri.

3) El radicalismo mostró lo contrario, que mantiene la unidad con todos alineados, por encima de las divisiones que cerró la elección de Morales como presidente del partido.

Los gobernadores rechazaron el feriado en sus provincias, el despacho del bloque UCR fue la sede del comando para la sesión. Licuó disidencias hirientes como la de Facundo Manes, que quedó desdibujado y solitario por segunda vez en pocos días (antes no firmó el pedido de juicio político al presidente). No se quedó hasta el final de la sesión. Se probó que liderar no es pelear, es administrar las diferencias. Y eso no se compra en Mercado Libre.

También gravitó el criterio que trasmitió Carrió, mediadora eterna en esa fuerza, en sus charlas con todos los jefes de Juntos por el Cambio: paz, no violencia, no alimenten el escándalo entre la gente, no usen esto para sacar réditos personales. Una crisis que comenzó con la algarada cristinista por defensa en el juicio Vialidad, alcanzó niveles de exasperación máxima con el ataque criminal del jueves, y cerró el sábado con una sesión del Congreso que hay que celebrar como propia de un país maduro.

#### Oficialismo forzado

La sesión exhibió esta división entre los dirigentes, pero dejó en evidencia el dominio que tiene hoy la oposición en la agenda legislativa. Lograron lo que querían. El gobierno no, con lo cual admite que la fantasía de que Cristina controla al peronismo y la agenda política, es una creencia limitada a los estudios de la TV por cable, que durará el tiempo que tarden los vecinos de salir de las calles. A menos que el oficialismo los convoque de nuevo para acompañar los alegatos de las defensas en el juicio Vialidad, con lo cual admitiría que actuó desde el jueves de mala fe.

Esta semana se pondrá a prueba este resul-



Tras los duros cruces con Bullrich en el último almuerzo del PRO, Larreta avisó: de la candidatura no me bajo.

tado. El Gobierno puede conseguir, en otra sesión pacífica, la prórroga de los impuestos que no pudo tratar la semana anterior, antes del ataque a Cristina. Es otra prueba de fuerza o debilidad: no habrá prórroga sin el voto, con reservas, de la oposición. El martes por la noche hay una convocatoria a la cúpula ampliada del radicalismo. El miércoles estará en Buenos Aires Macri, que tiene que recoger los pedazos para pacificar a un PRO halconizado al que Larreta desmarcó repitiendo: de la candidatura presidente no me bajo.

#### La oposición se divide para crecer

La oposición ha mostrado disidencias discretas y públicas, que le pueden servir para ampliar el radio de adhesiones. En una semana se ahondaron las diferencias entre tribus del PRO. El ala Macri-Bullrich-Ritondo-Pichetto-Vidal se diferenció de la de Larreta-Santilli, que encontró contención en sus aliados objetivos y subjetivos del radicalismo de todas las tribus. El arbitraje ha estado, como en otros momentos, a cargo de Carrió.

La semana decantó con percepciones claras para la tribu del PRO. La primera, que Macri recuperó varias casillas en el intento de controlar el partido y produjo un empate entre las alas Bullrichy Larreta.

En el almuerzo del martes en Happening, Larreta acusó a Bullrich de oportunista por haberlo criticado por instalar, negociar y retirar las vallas en Juncal y Uruguay. Macri lo frenó con el argumento de que Bullrich sólo reiteró su posición de siempre ante hechos de orden público. Ese respaldo a Patricia mosqueó a Larreta. Lo compensó Mauricio cuando reconoció que Larreta, como gobernante del distrito, debe tener el apoyo de todos para tomar las medidas que crea necesario.

#### Macri en los hombros de Horacio y Patricia

A Patricia y a Horacio les quedó en claro el intento de Mauricio de ponerse por encima de los dos. Con esos gestos prolonga la expectativa de una candidatura para 2023. Admite ante ellos que haya unas PASO-en caso de que no se suspendan- en donde los postulantes de los partidos de la Coalición vayan en listas cruzadas, para amortiguar las represalias de quienes queden marginados.

Patricia reclama todo el tiempo que la dejen competir, como si temiera que la dejen sin juego. Ya la bajaron de las listas de candidatos a diputados en 2021 y teme que eso se repita y quedar a merced de acuerdos discretos de Macri con Larreta, que comparten una burbuja, para decirlo con léxico covid, de la que muy pocos forman parte en el PRO.

Sus aliados la retan en privado: "Tenés que parar, no sabés parar". Responde sonriendo: "Yo sé parar". Son cruces agrios y suspicaces como lo que se escuchan cuando Macri suele recordarle a Carrió: "Vos dijiste que me querés". Ella suele responder, sonriendo: "Yo no te quiero, pero te apoyo, como te apoyé cuando gobernabas y la apoyé a Patricia con el ca-

Es la razón del intento de Bullrich de encarnar la posición maximalista de mano dura, una lectura del prejuicio de que "la gente pide orden". Un dictamen lineal que empujó Larreta para no quedarse atrás, sin prever que desencadenaba una crisis. Fueron las vallas más caras de la historia. Para todos.

El maximalismo de Bullrich llevó a los diputados de su partido a retirarse del recinto el sábado. El PRO acató instrucciones de Macri, que habló a lo largo de la semana con todos, pero con todos, los otros jefes de la coalición. El argumento fue: "Ese texto es muy agresivo, no lo podemos admitir".

# **NO TE DUERMAS**



# DISFRUTA AHORRANDO

Y APROVECHÁ BENEFICIOS EN MÁS **DE 1500 MARCAS** 

SUSCRIBITE 0810.333.0365 365.COM.AR

SEGUINOS







22 | EL PAÍS

#### Principales indicadores



288,74

Contado con Liquidación, Bolsa. **1** 

2.422

RIESGO PAIS Puntos y elaborado por JP Morgan = 0%

MERVAL Bolsa de Buenos Alres T 1,07%

DOW JONES Bolsa de Nueva York ↑ 93,12

PETROLEO WTI, en dólares por barril **↑** 540,97

SOJA Chicago, en dólares por tonelada

#### INVERSIÓN EN AIRES

Parte del plan de inversión de US\$ 10 millones, York, la marca de aire acondicionados de la multi Johnson Controls, inauguró nuevas oficinas.

#### MISIÓN EN VENEZUELA

Un grupo de empresas agroindustriales realizó una misión de negocios en Venezuela, organizada por la Cancillería.

TIENE CUATRO RUTAS DESDE ARGENTINA

# Conectar ciudades y un hub en Panamá: el plan de Copa para volar entre gigantes

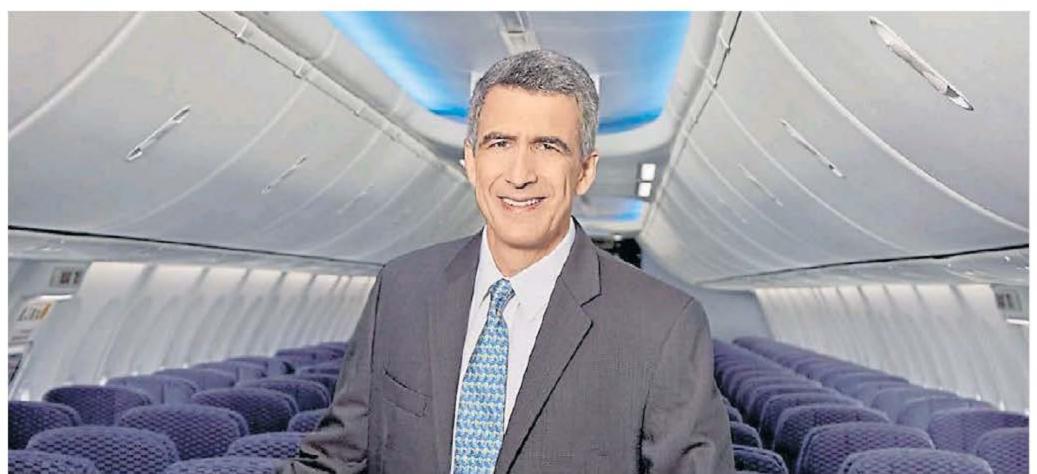

Los desafíos. Copa cumplió 75 años y cotiza en Wall Street. Su CEO, Perdo Heilbron dice que aún les llevará otros cuatro años recuperarse.

Con créditos y bonos convertibles pudo afrontar pérdidas por la pandemia. Apuesta a innovar y a ser puntual.

#### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

La historia de Copa empieza en 1947 cuando la ya desaparecida Pan Am se une a la familia Motta, fuertes inversores panameños. Lograron despegar con tres gigantescos Douglas C47, esos aviones de transporte militar que fueron convertidos en aviones de pasajeros. En aquellos años, Panamá era un país flamante: se había separado de Colombia en 1903. Y, aunque contaba desde 1914 con el canal que une al Pacífico con el Atlántico, ese paso estratégico era administrado por Estados Unidos. Los Motta, sin embargo, ya pesaban en su economía y se les reconoce haber tenido la visión de construir un hub para convertir a Panamá en el centro de operaciones que vincule América del Norte con el Caribe y América del Sur.

A juzgar por el tamaño de Tocumen, su principal aeropuerto, lo consiguieron: acaba de ampliarse al compás de una actividad frenética. La red de rutas que desembocan indica que Panamá se ha convertido en el primer centro de América latina. Este hub aéreo aporta el equivalente al 15% del PBI de Panamá que ascendió en 2021 a US\$ 63.000 millones. El Canal aporta unos US\$ 2.000 millones al año, casi 3,5% del PBI.

Copa reemplazó a Pan Am por Continental y la misma Continental se retiró en poco después. En 2005 debutaron en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, los Motta diluyeron su participación. Y en 2016 Copa compró Aerorepública para convertirla en Wingo, su línea low cost.

Esta semana en la ciudad de Panamá había referencia a los 75 años cumplidos por Copa. No es poco, en un negocio como la aviación en el que la pandemia borró del mapa a numerosas compañías y dejó a otras con deudas millonarias imposibles de cumplir. Algunas pueden sobrevivir, como Aerolíneas Argentinas, por el generoso subsidio estatal. No es el caso de Copa. De acuerdo con IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), 33 empresas dejaron de volar por culpa de la pandemia.

Copa estuvo seis meses sin volar, ajustó personal, hubo retiro voluntario para pilotos y hasta envió sus aviones al desierto de México para resguardarlos ya que la humedad que reina en Panamá los deteriora aún cuando se estacionan en los hangares. Hoy se encuentran al 88% de

2019 y su CEO Pedro Heilbron asegura que recién dentro de cuatro años se recuperarán del todo. En el camino perdieron US\$ 800 millones y lograron seguir gracias a la emisión de bonos convertibles en acciones y bancos que les prestaron. En el medio, llegó la guerra en Ucrania y el alza del costo de los combustibles, que representó este año US\$ 350 millones extras respecto de 2019.

En esa ciudad de cara al Pacífico, y

#### EL HUB

15%

Es lo que aporta al PBI panameño el centro de conexión aéreo que desarrollaron en el aeropuerto de Tocumen.

asombrosa por su población de rascacielos y por su casco histórico de los 1.000 balcones recién remodelado, el vicepresidente ejecutivo de Copa, Bolívar Domínguez le dice a Clarín: "Nuestra receta es conectar ciudades olvidadas por las otras aerolíneas, saber adaptarnos, invertir en eficiencia y tecnología y ser muy puntuales. Eso implica ahorrar costos". En Argentina conectan hacia el exterior a Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Y abrirán Salta. En el mundo aterrizan en 75 ciudades y todavía les falta para llegar a las 80 destinos en 33 países que contabilizaban antes de la pandemia, en parte por demoras en entregas de los Boeing.

#### -¿Cómo sobrevive Copa entre las grandes fusiones en la aeronáutica?, le preguntó Clarín a Heilbron.

-Es un reto. Apostamos a la innovación y eficiencia. Los pilotos que se fueron durante la pandemia ya están de regreso y ampliaremos en 1.300 personas nuestro equipo que suma 7.000 colaboradores. Vamos a llegar a los 100 aviones en 2023.

Un capítulo aparte es su centro de entrenamiento que funciona en la Ciudad del Saber, todo un símbolo en Panamá: fue la antigua sede del Comando Sur para las Américas del Ejército de EE.UU. En edificios puestos a nuevo, Copa entrena a pilotos y tiene su propia escuela con simuladores de última generación que cuestan entre US\$ 16 y US\$ 55 millones, según la complejidad.

En una sala que bautizaron "todo es posible", pasan por pruebas exigentes. Gastón Rivera Aburto es el comandante a cargo, y desliza lo que se viene, los aviones que funcionan con biocombustibles. "Los he piloteado y funcionan maravillosamente", dice de lo más entusiasmado.

CANAL DE PANAMÁ

#### El peaje más caro del mundo: de US\$ 90 mil al millón

El istmo, ese accidente geográfico que bendijo a Panamá, ya era conocido por los españoles en los tiempos en que la plata de Potosí era llevada hacia el Atlántico por ese estrecho y alargado cordón de tierra que separa a los dos océanos.

El famoso canal vino siglos después en la que fue una obra de la ingeniería francesa de la mano del constructor del canal de Suez, Ferdinand de Lesseps y luego con el sistema que finalmente rige en base a tres esclusas que elevan los barcos para posteriormente descenderlos y que fueron obra de los estadounidenses.

El canal se inaugura en 1914 justo en la Primera Guerra. En el medio hubo miles muertes por enfermedades y trabajo esclavo en lo que fue un verdadero apartheid, entre los estadounidenses blancos, los gold y los silver que abarcaba a todo el resto, entre chinos, españoles y los habitantes de Barbados que lo construyeron. Estados Unidos tuvo la administración del canal hasta 1998.

En 2016 quedó lista la ampliación para permitir barcos de mayor porte que los panamax que con su nombre hacen honor al canal y tienen un ancho de 34 metros. Los nuevos llegan hasta los 55 metros.

Hoy circulan 35 a 45 barcos por día, una cantidad que no mermó en tiempos de pandemia. El peaje arranca en los US\$ 90.000 y puede llegar a US\$1 millón en los barcos de mayor porte por los 10 minutos que lleva la operación. El canal origina US\$ 2.000 millones anuales en ingresos. Se trata de una empresa autárquica pero estataly cuyo presidente, Jorge Luis Quijano, un ingeniero con 36 años de experiencia, es aún más poderoso que el presidente de la república, Laurentino Cortizo Cohen, de un partido de centro.

Panamá cuenta con 4,3 millones de habitantes y su economía gira alrededor de los dos hub, el aéreo y el marítimo a través del canal. Eso sí el negocio del juego y la plaza financiera de un país que aún es considerado un gran paraíso fiscal son sus otras dos grandes fuentes de ingreso, difíciles de cuantificar por las fuentes consultadas. ■

Silvia Naishtat

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
Press Reader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

## LA ALTERNATIVA CAPITAL

Cada vez son más las pymes que optan por financiarse en bolsa, gracias a los nuevos instrumentos electrónicos y a las tasas más bajas.



YA ESTÁ EN TU KIOSCO

#### **ADEMÁS**

#### **TECNOLOGÍA**

Paso a paso, cómo poner el negocio en Google Maps

#### **EN FOCO**

Vuelven los cines al barrio: Flores, Caballito y Liniers

#### +DOSSIER

Los fabricantes de muebles piden pista



SUSCRIBITE A PYMES Y RECIBÍ TU TARJETA 365

365.COM.AR/PYMES

0810.333.0365

TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS, Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS, Y/O DESCUENTOS, PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

## **OPINIÓN**

DEBATE

# **De odios** y de hermanos

#### Norma Morandini

Periodista y ex senadora nacional

iez mil kilómetros los separan. La inmensidad del Atlántico se interpone entre los hermanos Darín, la metáfora más simbólica de lo que nos sucede a los argentinos.

En cuanto Aleiandra fue la voz oficial del multitudinario acto decretado por el presidente Alberto Fernández para repudiar la violencia por ese revólver sobre la sien de la vicepresidente Cristina Kirchner, el otro hermano, Ricardo, muy lejos de la Plaza de Mayo, en el festival de Venecia, muestra al mundo el rostro más luminoso de nuestra democratización, esa Argentina del 1985 que recuperó la libertad de la manera más auspiciosa, restituyó en los Tribunales el sentido de justicia.

Condenó a la dictadura y partió la historia en un antes y un ahora. El fin de la impunidad, de los golpes militares y el mayor consenso al que llegó nuestro país, ese "nunca más" a la violencia política. "El odio, afuera", ha dicho Alejandra, uno de los dos hermanos, en el mayor escenario de la vida compartida en Argentina, la emblemática Plaza de Mayo, donde se escenifican las protestas como los festejos. Como un eco, desde el otro lado del mundo, Ricardo, el otro hermano, nos recordó: "El odio no prescribe".

No pudo tener escenografía más planetaria, la bella Venecia donde en el Festival Internacional de Cine, el más prestigioso de todos, se muestra lo mejor que los seres humanos podemos hacer, recrear la vida y el amor que inspira a la verdadera creación.

El que se profesan esos dos hermanos artistas, los Darín, el amor que acorta las distancias, hace superfluas las diferencias, una metáfora aleccionadora de la que me sirvo para tratar de entender lo que nos inquieta, el retorno de la violencia y su contracara, la ausencia del amor cívico. La negación del otro que invalida lo que define a la democracia, la pluralidad, la diversidad, los derechos humanos, esa filosofía jurídica basada en el respeto. Ese

**EL NIÑO RODRIGUEZ** 

amor al mundo, a la vida y a la política que está en los fundamentos filosóficos de la democracia.

¿Qué nos pasó para que cuarenta años después de aquel inicio auspicioso, los que compartimos la primavera democrática, hayamos introducido la palabra odio en el espacio del decir público? Cuando el odio nos viene de ese pasado que todos queremos dejar atrás, el tiempo en el que los argentinos dejamos de ser seres humanos y compatriotas para otros argentinos y nos convertimos en el número de las desapariciones y una sociedad inmovilizada por el terror.

¿Cuánto odio se puede albergar para torturar, matar, humillar, arrojar los cuerpos al mar, viiolar, despreciar? Cuesta imaginar el sostén emocional de esas crueldades. Supongo que el torturador, el asesino, el violador necesita disolver la individualidad humana, personal en un objeto colectivo, los subversivos, los bolches, los zurdos, los fachos, los negros, los musulmanes, los judíos, la derecha.

"El odio se fabrica su propio objeto", observa, Carolin Emcke, una de las intelectuales alemanas más interesantes de su generación. En un pequeño gran ensayo, "Contra el odio", ella nos insta. "El odio solo se combate rechazando su invitación al contagio.

Es necesario activar lo que escapa a quienes odian: la observación atenta, la diferenciación constante y el cuestionamiento a uno mismo", se lee en su brillante alegato en defensa de la pluralidad del pensamiento, la tolerancia y la libertad.

Lo que define la democracia. Una democracia de un solo color político es antidemocrática hasta por definición. Como de lo que se trata es mirarnos a nostros mismos, me temo que la democracia no quiere decir para todos lo mismos como si habláramos idiomas diferentes, sin posibilidad de una conversación democrática.

La Argentina del 1985 que evoca Darín, la del Juicio, inauguró un sistema constitucional ajeno a nuestra tradición política, dominada por los golpes militares y los movimientos políticos mayoritarios. Así como el horror del nazismo paradójicamente le dio a la humanidad esa bella utopía, los derechos humanos, la dictadura militar nos hizo a los argentinos valorar la democracia. Pero no la democracia violenta que antecedió al golpe militar.

Los derechos humanos se incorporaron a la Constitución para proteger a ese nuevo actor, el ciudadano, de la prepotencia del Estadoy de los grupos de terror. Sin embargo, sobrevive como cultura política la idea de que la democracia es el sistema de las mayorías electorales, sin respeto a la división de poderes de la República.

Sin que se termine de aceptar que el derecho a decir, la libertad de expresión, es la madre de todas las libertades que demanda una férrea limitación, no incitar al odio.

Esa pasión que condenamos tanto por estas horas pero niegan las consignas en la plaza y me recuerdan al general Joao Figueiredo, el militar presidente de la democratización brasileña, que en la década del 80 decía "Mi compromiso es la democracia, y al que se oponga, lo reviento".

La ironía que me permito para no cometer lo que critico, la ofensa, la negación del otro, el insulto que corre suelto por las redes de manera anónima, sin responsabilidad, o las odiosas consignas de los actos partidarios donde se disuelven las individualidades y se insulta como una turba. La democracia no es uniformidad, no es solo votar, ni es propiedad de los dirigentes políticos, aun cuando delegamos nuestra confianza para que resuelvan los conflictos y cuiden del bien común, expresión erradicada

Para dejar el odio afuera como instó Alejandra Darín, él adentro debe incluirnos a todos, iguales en las diferencias y ante la ley por más víctimas que se haya sido en el pasado. Demasiados muertos ya tiene nuestro país como para hacer política con nuestros muertos.

Menos aún una amenaza de nuevos dolores. ¿O queremos seguir matándonos a perpetuidad? Ricardo Darín que en la ficción encarna al fiscal Julio Strassera nos recuerda que el odio no prescribe, lo que significa que el paso del tiempo no atenúa sus daños ni pueden perdonarse los crimenes que el odio impulsa, en cambio, sí podemos desterrarlo de nuestros corazones como escribió Baruch Spinoza, "El odio que es vencido por el amor en amor se trueca, y ese amor es aun mayor si no hubiera estado precedido por el odio".

#### **MIRADAS**

Verónica Abdala vabdala@clarin.com

#### Marguerite Duras, la dimensión íntima de la escritura

"Creo que la literatura es escandalosa. Porque es rara y porque vuelve loca a la gente. ¿Ese escándalo carece de todo fundamento? ¿Acaso no soy escandalosa, por atreverme, por rompermey por volver a atreverme? Tengo la impresión de que escribo fuera, que escribo abiertamente, que escribo...de manera indecente."

La francesa Marguerite Duras (Donnadieu era su verdadero apellido) entendía la escritura como un fenómeno de lectura interior, de aventurarse, e incluso de temer, porque escribir es saber y no saber adonde nos conducirá ese ejercicio improvisado y que en su caso podía conducirla hacia abismos inciertos. La escritura era para ella una forma de catarsis o de exorcismo, que le permitió elaborar una infancia desdichada que le había dejado marcas profundas, para reacomodarse en las sombras.

Su tendencia a la soledad y al alcohol eran fruto de la prostitución a la que la había inducido su propia madre en la adolescencia, en un marco de pobreza extrema; experiencias de las que nunca llegó a librarse del todo.

En novelas como La impudicia-su primer libro, Un dique contra el Pacífico y El amante - Premio Gouncourt 1984 y traducido a 40 idiomas-, Durás dejaba testimonio de aquellos traumas precoces, en clave de ficción.

A la compleja infancia en Saigóny el desamor de su madre seguirían otras vivencias dolorosas: un matrimonio con Robert Antelme, que terminaría como sobreviviente de un campo de exterminio nazi, y la muerte del hijo de ambos, en 1942. Escribir (Tusquets), uno de sus libros emblemáticos y más celebrados y que se reedita este mes en el país es, antes que un ensayo un manifiesto arrebatado y pasional sobre la dimensión intima de la escritura: una cruzada que, en su caso, le insumió la vida y, a su modo, la salvó, en términos de que le dio un sentido. "Escribir: es lo único que llenó mi vida y la hechizó. Lo he hecho. La escritura nunca me ha abandonado".



Marguerite Duras.



pressreader

# Brasil: un bicentenario cercano

#### Rosendo Fraga

Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Integrante del Consejo Ejecutivo del CARI

a independencia brasileña, que tuvo lugar el 7 de septiembre de 1822, fue más compleja que un simple traspaso de poder de padre a hijo, y tenerlo en cuenta es fundamental para entender no sólo la historia, sino también la cultura política de Brasil.

En términos de "historia global", el hecho se enmarca en las crisis políticas que tienen lugar en España y Portugal en 1820, donde los sectores liberales logran avanzar en el modelo de monarquía constitucional, limitando el poder de la Corona. Las situaciones políticas entre las metrópolis y sus colonias hicieron que los liberales portugueses fueran reacios a la independencia de Brasil, y que en cambio los españoles buscaran-aunque sin éxito-algún tipo de acuerdo con los independentis-

El 8 de febrero de 1822, el Congreso estadounidense reconoce la independencia de los países hispanoamericanos en forma genérica y sin nombrarlos, dada la incertidumbre que tenían los límites de las naciones que se iban organizando. Esa decisión se había demorado varios años, mientras Washington definía con España la adquisición de la Florida. Es así como la independencia de Brasil tiene lugar al mismo tiempo que Estados Unidos empieza a jugar un rol de pretendida hegemonía continental.

Pero también, al mismo tiempo, tiene lugar el 26 y 27 de abril la entrevista de Guayaquil entre San Martíny Bolívar, la que constituyó la convergencia desde el norte y el sur de los movimientos de independencia hispanoamericanos. Esto sucede casi simultánea-

mente a la declaración de independencia de Brasil. Pero las distancias de la época no permitían que desde la costa del Pacífico del actual Ecuador hasta el Brasil atlántico pudieran saber entonces, respectivamente, qué es lo que estaba sucediendo. No había así un nexo causal directo, pero sí fenómenos simultáneos en un "clima de época".

Generalmente se ha impuesto la interpretación de que la independencia brasileña fue una traslación de poder pacífica entre el rey Juan VI de Portugal y su hijo, el príncipe Pedro, que por la declaración de la independencia se transforma en el emperador Pedro I de Brasil. Pero fue un proceso más complejo y conflictivo que esta imagen, aunque sin acercarse a los quince años que duró la guerra de la independencia hispanoamericana.

En medio de este complejo proceso, Portugal

fue el primer país del mundo que reconoció la independencia de la actual Argentina en 1821.

Posiblemente, la expresión más acabada de la tensión política que generó la declaración de independencia de Brasil es la carta que el 22 de septiembre de ese año envía el nuevo monarca brasileño Pedro I a su padre, el rev Juan VI. quien residía en Lisboa.

El nuevo monarca del Brasil independiente expresa que "como yo ahora estoy bien informado, sé que Vuestra Majestad está realmente preso, escribo esta última carta sobre cuestiones ya decididas por los brasileños, del mismo modo porque con perfecto conocimiento de causa, estoy capacitado para saber que, por el estado de coacción, Su Majestad se halla reducido a obrar en forma contraria a su genio liberal. Dios nos libre si pensáramos otra cosa". Es un reclamo duro, acusando al padre de estar actuando en con-

tra de la declaración de la independencia.

Desconociendo la autoridad de Lisboa, Pedro dice: "Su majestad me manda, ¡qué digo!, las Cortes por Vuestra Majestad mandan que haga ejecutar sus decretos; para que yo los hiciera ejecutar era necesario que los brasileños libres obedecieran a la facción. Respondimos con dos palabras: No queremos", y luego amenaza con la guerra si Lisboa se niega a reconocer la independencia.

> Aunque Pedro finaliza con una expresión cariñosa, es claro que la independencia de Brasil estuvo en ese momento más cerca de una ruptura entre padre e hijo, que de una estrategia combinada entre ambos. Pero sí es evidente que, en este caso, se evitaron las

dramáticas guerras civiles por las cuales pasaron la América española y la inglesa.

Pero fueron varios los movimientos que resistieron al nuevo monarca. Por empezar, la guarnición militar portuguesa de Río de Janeiro se mantuvo leal al gobierno de Lisboa. Esto hizo que las fuerzas que respondían a Pedro I se organizaran rápidamente, forzando a las fuerzas portuguesas a abandonar el país sin combatir. En la Banda Oriental, entonces provincia dependiente de Río de Janeiro, la guarnición de Montevideo, formada por fuerzas portuguesas, también desconoció al nuevo régimen.

Otro foco de resistencia al emperador Pedro I tuvo lugar en Bahía, en el norte del país. Para sofocarlo envió una escuadra que no logró dominar la situación inicialmente, pero una segunda bajo el mando del Almirante británico Lord Cochrane tuvo éxito. Otros episodios tuvieron lugar en Piauí, Maranhao y Pará.

Un segundo movimiento contra el Imperio tuvo lugar en 1824, frente a la nueva Constitución Imperial. Este movimiento, a diferencia de los anteriores, tenía influencia republicana, federalista y apoyo popular. Las Cámaras de Olinda y Recife rechazaron la Constitución y el 2 de julio de 1824 proclamaron la "Confederación de Ecuador", rompiendo con el gobierno central. La organización de la nueva república seguía el modelo político de los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno provisional, hasta que se reuniera una constituyente, estableció la vigencia de la Constitución de la Gran Colombia.

La América luso-brasileña logró mantener intacta su unidad territorial, lo que no sucedió ni en la América inglesa ni en la española. Se conmemora así el bicentenario de la independencia de un gran país, que no sólo es el más extensotiene frontera con todos los países de América del Sur con excepción de Chile- y más poblado, sino también una nación que ha mostrado, a lo largo de dos siglos, una tendencia hacia los valores del consenso y la negociación que le permitieron un tránsito menos traumático hacia la independencia, que en el resto del continente.



DEBATE

#### Las redes sociales y las expresiones de intolerancia

tentos de controlar los contenidos que circulan han fracasado. Los textos vertidos escapan al dicterio de las

leyes. En la actualidad los mecanismos denominados de autorregulación, es decir los términos y condiciones fijados por las empresas, son el único recurso para ponderar lo que se dice en estos medios.

e entiende por "discurso de odio" a

aquellas expresiones dogmáticas que

promueven e incitan la deshumaniza-

ción, la discriminación y la violencia a

grupos o personas. Las redes sociales

se han convertido en el canal predominante de

estas manifestaciones. Su anonimato y alcance

masivo hacen el ámbito ideal para este objetivo.

tegernos de estas expresiones es no entender la

composición de Internet por ello, los vanos in-

Pensar modelos regulatorios que puedan pro-

Ahora bien, ¿quién tiene el poder de moderar? ¿Sólo la empresa? ¿Y si las manifestaciones de odio no son consideradas como pasibles de su remoción, qué ocurre? Por el contrario, ¿si una expresión no satisface la línea editorial o política de una empresa, puede eliminar la cuenta? (Caso de Twitter con la cuenta de Donald Trump)

El camino por donde se transita es muy endeble: o se delega en la empresa el control de los contenidos, con el riesgo de convertirlas en tribunales privados. O se lo hace en un órgano del Estado, pudiendo esto afectar la libertad de expresión. Es una pena que existan algoritmos de sorprendente precisión para saber nuestras preferencias como consumidores, pero no para identificar el odio y la discriminación expresa.

Evaluemos los elementos en juego. Primero: contenidos circulando libremente: comentarios, opiniones, imágenes, videos, fotos. Noticias reales o falsas, insultos, discriminación y amenazas.

Segundo: ausencia de regulación específica. Y en el caso de existir, imposibilidad de aplicarla a empresas radicadas en otros países.

Tercero: voluntad o no de las compañías de cooperar con la resolución de temas como antisemitismo, negacionismo, incitación a violencia o difamación. Cuarto: órganos judiciales o administrativos impávidos frente a cómo y de qué forma actuar ante todo ello.

Parecen enunciados de una ecuación en donde cada elemento representa una incógnita a la resolución del problema de fondo.

Los acontecimientos que estamos viviendo a

raíz del fallido atentado contra la Vicepresidenta, y los comentarios de odio e intolerancia vertidos en las redes sociales, son una clara demostración que el control de esto escapa al sentido común.

En nuestro país, la CSJN falló en su oportunidad diciendo que, ante la ausencia de una regulación específica, hay que sentar una regla que establezca la remoción directa de los siguiente contenidos en las redes: daño manifiesto y grosero, difusión de datos que faciliten la comisión de delitos, que pongan en peligro la vida o la integridad física de personas, que hagan apología del genocidio, del racismo o de la discriminación con manifiesta perversidad o incitación a la violencia o que importen violaciones graves a la privacidad.

No obstante, si las plataformas no tienen domicilio en el país, cualquier acción de imputación o investigación caería en un sin sentido. Como usuarios, la única forma de cortar estas cadenas de odio es no replicarlas. En la palma de nuestra mano, literalmente se encuentra la posibilidad de cortar su propagación sea esta verbal o gráfica. Una decisión que implica una postura ética, de empatía y de valores personales.

#### Raúl Martínez Fazzalari

Abogado especialista en delitos informáticos

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

#### **EL MUNDO**

La consulta trasandina • Una votación que altera el panorama político en Santiago

# Categórico rechazo en el plebiscito de Chile a la Carta Magna defendida por Boric

El "rechazo" se impuso por más diferencia que la estimada en sondeos. Es un fuerte golpe para el presidente, quien anoche anunció un nuevo proceso constituyente.

#### Clarín en Chile

SANTIAGO. ENVIADA ESPECIAL Carolina Brunstein

La oposición al gobierno de Gabriel Boric salió a festejar en las calles de Santiago y otras ciudades de Chile apenas comenzaron a afianzarse los resultados. Las urnas mostraron un categórico rechazo a la nueva Constitución, en un plebiscito histórico que abre un nuevo escenario en este

país, que aún espera reformas y cambios que reviertan décadas de desigualdades sociales y políticas.

El mandatario admitió enseguida anoche que deberá iniciar un nuevo proceso constituyente. En un discurso desde el Palacio presidencial de La Moneda, Boric remarcó la necesidad de diálogo entre los distintos sectores políticos. Y remarcó que ahora el Congreso deberá ser el gran protagonista. Para eso, dijo, hoy lunes se reunirá con los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado para avan-

zar en acuerdos que permitan llevar a un nuevo texto constitucional que sí logre consensos y resulte convincente para la sociedad.

Con el 98% de los votos computados, la opción del Rechazo se imponía por 61,9% contra el 38,1% del Apruebo. Un triunfo mucho más amplio de lo que vaticinaban los sondeos, que esperaban una diferencia de no más de 10 puntos porcentuales. Hubo una participación del 86%.

Fue un duro golpe para el gobierno de centroizquierda, que había apos98% DE VOTOS ESCRUTADOS

61,9%

La opción del "Rechazo".

38,1%

La opción del "Apruebo".

tado por este cambio, aunque el propio presidente había admitido que el texto necesitaba una cantidad de reformas y cambios para poder implementarse si llegaba a aprobarse. El mandatario salió poco antes de las 9 de la noche a hablar al país. "Me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente", dijo anoche.

"Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de forma fuerte, clara. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura en este llamado", subrayó el presidente.

Este resultado redefinirá sin dudas el rumbo de su gobierno. Boric, de 36 años, apostó fuerte por este cambio, aunque tenía claro que el texto constitucional rechazado no convenció a gran parte de la población.

Muchos analistas señalan que esta consulta se vivió como un referéndum sobre el mandatario más joven de la historia de Chile, que llegó al poder en marzo pasado con la promesa de implementar las reformas necesarias para asegurar un país más justo y democrático, pero que perdió gran parte de su popularidad.

La Constitución presentada a este plebiscito buscaba sustituir a la que está vigente hoy, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet -reformada parcialmente en democracia- y vista por una parte de la sociedad como el origen de las desigualdades del



país porque fomenta la privatización de servicios básicos como la salud, la educación o el acceso al agua.

Boric tenía claro ya en los últimos días que, cualquiera que fuera el resultado del plebiscito, este texto redactado durante un año por una Asamblea formada en su mayor parte por representantes de organizaciones sociales y sectores ajenos a los partidos políticos tradicionales no podría implementarse porque era resistido por una porción importante de los chilenos. Lo que el presidente dejó claro es que cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80% de los chilenos pidió un cambio constitucional.

Fue la culminación del gigantesco movimiento de protesta iniciado en octubre de 2019, cuando una multitud salió a las calles a reclamar reformas para terminar con las desigualdades históricas en el país.

El texto que se presentó al plebiscito de ayer declaraba a Chile un "Estado social de derecho". Se lo consideraba vanguardista en relación a la igualdad de género y defensa del medio ambiente. Sus defensores, que se concentran en la izquierda y parte del centro, señalaban que ayudaría a crear un Chile "más justo". Sus detractores - la derecha y parte del centroargumentaron en cambio que era un texto "radical" y divisivo". El gobierno deberá ahora lograr consenso para avanzar en una nueva Constitución que logre realmente unir al país.

#### LO QUE VIENE

#### Los pasos que siguen tras la consulta de ayer

Al imponerse la opción del "Rechazo", seguirá vigente por ahora la Constitución legada por Pinochet. Sin embargo, la oposición de derecha y centroderecha representada en el Congreso, y que se había opuesto a la Carta Magna plebiscitada, se ha comprometido a promover una decena de reformas a la actual Constitución, entre ellas una para sustituir el actual Estado subsidiario por uno social de derechos con inclusión de temas relativos a educación, salud y vivienda.

El Congreso aprobó el 10 de agosto una lev que rebajó los votos necesarios para reformar la Constitución heredada de los militares (de 66% a 57% de sufragios), anticipándose a un posible triunfo del "Rechazo". No están del todo claro los pasos que tomaría, aunque se promovería un proyecto de ley de rápida aprobación para reformar el actual artículo 142, con lo que el gobierno podrá convocar a la conformación de otra Constituyente que redacte un texto constitucional más acorde al voto de ayer.

Problemas. El rotundo rechazo al texto apoyado por La Moneda va a derivar en un cambio de gabinete. Gabriel Boric debe negociar con la oposición en el Congreso.

# Un "voto castigo" que reclama al gobierno un golpe de timón

#### Análisis

Carolina Brunstein cbrunstein@clarin.com

El mensaje de las urnas fue bien claro. Y un golpe duro para Gabriel Boric, quien había apostado por esta Constitución que fue rechazada rotundamente. El presidente deberá asumir acciones urgentes y firmes para mostrar que aún tiene la fuerza para dirigir las riendas de Chile y conducirlo por el camino de cambios que gran parte de la sociedad reclama. La ventaja del "Rechazo" superó todas las previsiones, aunque los sondeos ya mostraban un casi seguro triunfo de esta opción.

Hay una sensación de "voto castigo". Ahora comienza otra etapa en un país dividido por una profunda grieta. El presidente ya tiene agendadas varias reuniones con los líderes del Congreso y referentes de distintos espacios políticos. Sabe que deberá negociar con el Parlamento, donde no tiene mayoría, para iniciar un nuevo proceso constituyente. Porque pese al rechazo a este texto, parece viva todavía en el país la voluntad de tener una nueva Constitución que deje atrás la de la dictadura.

"Queremos escuchar todas las voces para poder seguir adelante con este proceso, ya sea para implementar el texto de la nueva Constitución, para lo cual hemos ya convocado a varios constitucionalistas y diferen-

tes personalidades de la sociedad civil, o para también darle continuidad al proceso constituyente en caso de ganar la otra opción, Rechazo", afirmó el propio mandatario ayer temprano, luego de votar en un colegio de Punta Arenas, en el extremo sur del país, cuando no esperaba semejante triunfo del Rechazo.

Está claro que el texto que fue sometido a votación no logró el consenso que se esperaba cuando comenzó a redactarse, en julio de 2021. El firme reclamo de cambios que expresaron los chilenos en las protestas de 2019 y que se plasmó en el llamado a redactar una nueva Carta Magna no se vio reflejado en los 388 artículos que la Asamblea Constituyente presentó al presidente en julio pasado.

"Lo que se percibe es que este documento no produce estabilidad política y económica. El texto no logró traducir los reclamos sociales de la revuelta de 2019", explicó a Clarín el analista Kenneth Bunker, de la consultora Tresquintos. "Muchos chilenos sienten que esta Constitución plantea una ruptura que no necesariamente es buena", remarcó.

La propuesta de Constitución que fue rechazada ayer declara a Chile como "un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico". También introduce derechos a vivienda, salud y educación gratuita, entre otros derechos esenciales. El texto establece territorios indígenas autónomos, reconoce un sistema paralelo de justicia en esas zonas y plantea cambios en el sistema político que causaron fuerte resistencia, como la eliminación del Senado. Muchos sectores interpretaron que se amenazaba el derecho a la propiedad, que les daba una representación desproporcionada a los pueblos originarios y que presentaba cambios extremos que podrían generar inestabilidad.

El propio Boric admitió semanas atrás que este texto tenía puntos débiles que deberían reformarse y modificarse. Ahora deberá dar a su gobierno una nueva impronta, con una popularidad que cae y llega ahora al 30%. Crece aquí la sensación de que este gobierno, una coalición variopinta de partidos de izquierda y centroizquierda, no fue capaz de comenzar a revertir los grandes problemas que se planteaban como prioritarios cuando llegó al Palacio de la Moneda. La economía se desacelera, la inflación alcanzó un nivel récord-se espera un 13% anual- y el desempleo preocupa a gran parte de la población. A la vez, recrudece el conflicto mapuche en el sur, con episodios de más violencia, y aquí en Chile cada vez más preocupa la delincuencia.

"Va a tener que reorganizar su gabinete", señaló a Clarín Marta Lagos, líder de la consultora Latinobarómetro. Ese cambio será fundamental también para darle calma al mundo privado ante la reacción que pueda mostrar el mercado, remarcan los analistas. "Es una derrota importante pero no terminal. A mediano plazo, Boric se puede recuperar", interpretó Bunker. Pero deberá mostrar, sin demoras, señales claras.■



Desolación. Anoche, la plaza del "apruebo", al conocerse los resultados del histórico plebiscito. EFE

#### La consulta trasandina • El significado del sufragio

**Mensaje.** Pese al "rechazo", la mayoría quiere otra Constitución. Pero repudia los extremos. Al final del plebiscito, Chile volvió a mostrar que se inclina al centro.

# Una gran mayoría silenciosa y moderada que respira con alivio

#### Escenario

José María del Pino Especial para Clarín

No se puede explicar este proceso sin señalar que el 80% de los chilenos desea una nueva Constitución. Tampoco se puede negar que la inmensa mayoría del país acordó un diagnóstico común: el desarrollo económico y social alcanzado debe democratizarse territorialmente y traspasarse a las distintas capas sociales.

La izquierda chilena, comandada por Gabriel Boric, se enfrentó a la mayor ventana de oportunidad de su historia. Jamás tuvo antes una opción tan clara de generar un proyecto transformador que sentase sus bases en un texto constitucional, con todo el simbolismo que implicaba extinguir la Constitución de Pinochet.

Sin embargo, como la historia latinoamericana lo ha escrito en reiterados capítulos de su almanaque, la izquierdavolvió a tentar sus designios, esta vez en Chile. Cayó derrotada presa de su propio identitarismo. El 80% del plebiscito los emborrachó de entrada a tal punto que las consignas del estallido social de octubre de 2019, como mejor salud o educación, dieron paso a la plurinacionalidad, a autonomías territoriales, a la eliminación del Senado y a la intervención al sistema judicial. En un santiamén transformaron un texto constitucional en un programa de gobierno. Con ello, comenzaron a debilitar la abismal mayoría alcanzada meses antes.

La noche de ayer hubo pocas celebraciones. La aplastante e histórica mayoría fue silenciosa. Los chilenos no se abrazaron, sino que respiraron aliviados. En los grandes centros los "bocinazos" fueron pocos.

Es que lo que prometía ser un proceso de encuentro y "casa común" ter-



Celebración. Los partidarios del "rechazo" salieron a festejar en algunos puntos de Santiago anoche. AFP

minó transformado en una verdadera guerra de trincheras, llenas de violencia contra aquel que pensaba de una manera distinta. Sin quererlo o queriéndolo, la izquierda construyó un marco comunicacional de superioridad moral. Le sirvió con una parte de la juventud, pero finalmente sevolvió en su contra. Al obligar a callar a todo aquel que pensaba distinto se olvidó de escuchar. Porque aquel que pensaba distinto dejó de opinar. Y así, tanto la Constituyente como el gobierno de Gabriel Boric se sumergieron en un microclima de autocomplacencia y obtuso convencimiento.

El rechazo obtuvo, al final del día, el mismo número de votos que todos los participantes de las presidenciales de 2021 en su conjunto. El rechazo consiguió más votos que todo el universo de electores que votaron en el plebiscito de entrada. No existe en la historia otra opción electoral con mayor número de sufragios. La mayoría silenciosa no tuvo mítines de campaña ni actos multitudinarios. No estaba movilizada en las calles, sino en los hogares. No salió a vociferar, prefirió opinar en Whatsapp.

Nota aparte es el categórico mensaje contra la violencia política. Y ahí la izquierda del Frente Amplio tendrá la ocasión de entender que su propia gobernabilidad está en la construcción de una mayoría tornando la mirada hacia el centro.

Es que este domingo una parte de la centroizquierda concertacionista respiró aliviada también. Sintió que el pais recuperó la memoria perdida, esa donde hoy vuelven a resonar los apellidos de Aylwin y Lagos Escobar.

Al final del día, Chile muestra otra vez que es un país moderado. Que anhela cambios, pero no dramáticos. Que quiere un mejor porvenir, pero sin permitirle a un sector de la sociedad que perpetúe un triunfo ideológico sobre el resto de la población a través de una Constitución, como lo hizo la dictadura. La mayoría silenciosa le ha dado a la izquierda y sus convicciones identitarias un bálsamo de humildad, una invitación a madurar.

#### PETRO: "REVIVIÓ PINOCHET"

Apenas se confirmó el rechazo a la nueva Constitución chilena, el presidente colombiano Gustavo Petro-aliado político de Boric-escribió en su cuenta de Twitter: "Revivió Pinochet".

#### ALGUNOS DE LOS PUNTOS MÁS POLÉMICOS DEL TEXTO PLEBISCITADO

 La nueva Constitución, como quedó confirmado ayer con el plebiscito, tiene tanto defensores como detractores. Pero durante toda la campaña electoral previa a la consulta hubo discusiones encendidas sobre una serie de temas que concitan la atención y la polémica.

 Originarios y plurinacionalidad El texto sometido a plebiscito establece que Chile sea un Estado Plurinacional e intercultural y reconoce la existencia de los 11 pueblos originarios. Precisa que

el Estado debe promover y ga-



Voto. Boric, temprano al sufragar.

rantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, respetar sus derechos colectivos y reconocer la diversidad étnica. Además, debe proteger sus derechos a la autonomía y al patrimonio, y reconocer sus tierras y recursos. Esto despertó temor de quienes ven un intento de dividir al país y donde se multiplica la violencia de los radicales mapuches.

#### El Poder Judicial

La propuesta reconoce los sistemas judiciales de los pueblos originarios, que "coexisten en un plano de igualdad" con el sistema nacional de justicia. El oficialismo prometió reformar los artículos sobre las autonomías territoriales para indicar que "serán coherentes" con el carácter indivisible del país. Se



Apoyo. Masiva llegada a las urnas.

crea un Consejo de Justicia plurinacional y paritario, que nombrará a todos los jueces y funcionarios. La Corte Suprema pierde la mayoría de sus atribuciones.

#### El Senado

Plantea su eliminación. Propone en su lugar una de Cámara de las Regiones, que apuntaría a la descentralización. Los detractores de este punto sostienen que hará peligrar el poder de veto de la oposición y traerá inestabilidad.

#### Aborto

El texto constitucional plebiscitado alude al aborto sin nombrarlo. La norma consagra los derechos sexuales y reproductivos de las personas, pero evita aclarar cuál es el límite de semanas para poder practica un aborto. LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

#### Estados Unidos • Ofensiva del magnate contra la Casa Blanca

**Réplica.** Lo acusó de ordenar al FBI que allanara su residencia. El republicano guardaba allí ilegalmente archivos clasificados.

# Trump regresa a las tribunas y llama a Biden "un enemigo del Estado"

#### WASHINGTON, ANSA, AFP Y AP

En el primer acto político que ofrece desde que el 8 de agosto pasado el FBI allanó su residencia en Florida a la búsqueda de documentos clasificados de la Casa Blanca, el ex presidente Donald Trump acusó a su sucesor Joe Biden de ser un "enemigo del Estado" y advirtió que la irrupción en su domicilio avalada por un juez fue una "parodia" que podría causar una reacción "que nadie ha visto nunca".

"No puede haber un ejemplo más claro de las verdaderas amenazas sobre la libertad (...) que lo ocurrido pocas semanas atrás-ustedes lo vieron-, cuando fuimos testigos de uno de los más chocantes abusos de poder por parte de un gobierno en la historia de Estados Unidos", lanzó el magnate republicano, que enfrenta graves problemas por haber llevado a su casa archivos clasificados, algo penado por la ley.

La insinuación de Trump de que la administración Biden estuvo relacionada con el allanamiento cuestiona el seguimiento de viejos protocolos que determinan que el Departamento de Justicia y el FBI actúan de forma independiente a la Casa Blanca. "El peligro para la democracia viene de la izquierda radical. No de la derecha", atizó el multimillonario frente a sus enfáticos seguidores.

La ofensiva del dirigente republicano pareció replicar un duro discurso que el jueves el presidente Joe Biden dedicó al tema del allanamiento, ocasión en que la que calificó a Trump y los "extremistas" que lo siguen de enemigos de la democracia estadounidense. Fue en el curso de una aparición pública en Filadelfia con la que buscó animar a los votantes antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, cuando se renueva parte del Congreso.

Biden atacó sobre todo a los republicanos que abrazan la ideología MAGA (Make America Great Again, el slogan de Trump en su campaña presidencial de 2016). "Donald Trump y los republicanos del MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra República", expresó Biden hablando cerca del lugar donde se proclamó la Declaración de Independencia y se adoptó la Constitución de Estados Unidos hace más de dos siglos.

"No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Nunca", advirtió el presidente demócrata en una clara referencia al asalto del año pasado al Capitolio por parte de los partidarios de línea dura de Trump que se negaron a aceptar su derrota en las elecciones de 2020.

Trump es objeto de investigaciones civiles, penales y parlamentarias por diversos temas, desde el asalto al Congreso del 6 de enero por parte de una turba de simpatizantes, pasando por problemas fiscales e impositivos hasta la cuestión de los archivos oficiales llevados a su domicilio.

Una jueza aceptó el jueves revisar su solicitud de nombrar a un experto independiente para estudiar los documentos incautados por el FBI durante el allanamiento de su residencia en Florida.

La agencia encargada de los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que reúnen la información oficial cuando concluye cada período presidencial, nunca se había visto implicada en una investigación penal sobre un expresidente.

Eso es lo que ha pasado ahora, luego de que la agencia le enviara una notificación al FBI en la que aseguraba que 15 cajas recuperadas en enero de la finca de Trump en Florida contenían decenas de documentos con información clasificada. "No creo que Donald Trump haya politizado los Archivos Nacionales", opinó Tim Naftali, primer director de la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon. "Pienso que Donald Trump cruzó rayas a las que los servidores públicos tuvieron que responder".

Los Archivos Nacionales, fundados por el Congreso en 1934, salvaguardan documentos nacionales preciosos como la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos. Pero también son asiento de una vasta colección, que abarca 13.000 millones de páginas de texto y 10 millones de mapas, gráficos y dibujos, además de decenas de millones de fotografías, películas y otros documentos. Además de su trabajo en Washington, los Archivos supervisan 13 bibliotecas presidenciales.

## LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365



-30%

FIESTA DE PINTURA EN REX

DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE SOBRE TOTAL DE LA FACTURA Ver más en 365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | @ @ @



BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DESDE EL 27/08/2020 HASTA EL 12/09/2022. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

30 EL MUNDO LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Ceremonia. El papa Francisco, ayer, durante un momento de la liturgia al encabezar la misa que llevó a la beatificación de Albino Luciani. ANSA

EL "PAPA DE LA SONRISA"

# Francisco beatificó a Juan Pablo I por la cura de una nena argentina

Albino Luciani falleció de improviso por un infarto a los 65 años, sólo 33 días después de haber sido elegido.

VATICANO. CORRESPONSAL

Julio Algañaraz

jalganaraz@clarin.com

Sentado, con tiempo inclemente ayer de mañana en Roma, el papa Francisco beatificó en la plaza de San Pedro al último pontífice italiano. Juan Pa-

blo I, o Albino Luciani, falleció de improviso por un infarto a los 65 años, sólo 33 días después de haber sido elegido, en uno de los pontificados más breves de la historia de la Iglesia.

La beatificación es el primer escalón hacia la santidad.

La beatificación requiere el reconocimiento de un milagro. El atribuido a Albino Luciani es la curación en 2011 en Buenos Aires de una niña de 11 años que se estaba muriendo. Candela Giarda estuvo internada en la clinica Favaloro de Buenos Aires por una muy grave encefalitis cuando su madre pidió al sacerdote José Dabusti que rezara para que su hija no falleciera aquella noche. El buen cura, que también vino a Roma, dijo que no sabe porqué invocó en sus oraciones a Juan Pablo I. "Fue el Espiritu Santo el que me inspiró", dijo. Candela lleva hoy una vida normal, sin secuelas de la enfermedad. Para ser canonizado. el Vaticano ahora debe reconocer un segundo milagro. En la ceremonia, a la que asistieron millares de fieles bajo una insistente lluvia, estaba presente la joven argentina.

Juan Pablo I, recordado como "el Papa de la sonrisa", no se sentía bien aquella última noche de su vida, el 28 de setiembre de 1978. Su secretario, Diego Lorenzi, le sugirió llamar al méSe atribuye a Luciani la curación de Candela Giarda, enferma de una grave encefalitis.

dico aunque el Papa prefirió "no molestar". La monja que lo encontró muerto en el apartamento pontificio, sor Margherita Marin, de 81 años, testimonió que junto con la monja enfermera Vincenza Taffarel entraron extrañadas porque el pontífice no había retirado el café que le dejaban todas las mañanas.

"El Papa estaba en su lecho con las luces encendidas y una hoja entre las manos, los anteojos puestos".

La monja dijo que "vivimos un momento dramático, pedimos ayuda". El último día "estaba escribiendo un documento para los obispos, no salió de su departamento. Me vio planchando y me dijo, 'no trabaje demasiado, planche el cuello, lo demás no se ve'. Era el colmo de la cordialidad y la serenidad, siempre", contó.

"Recordé sus últimas palabras, unas horas antes al retirarse, que nos dijo a las tres monjas que lo asistíamos: 'Hasta mañana, si Dios quiere, cuando celebraremos misa juntos".

Giovanni Vian, ex director del Osservatore Romano, contó que el papa Luciani "sufrió un infarto tan fuerte que no pudo ni tocar el timbre para pedir ayuda".

Su muerte improvisa desató toda clase de especulaciones y campañas que afirmaban que Juan Pablo I había sido víctima de un asesinato incubado en los ambientes de la Curia Romana, en particular por las malversaciones financieras que se habían detectado en el IOR (Instituto para las Obras de Religión), el banco de la Santa Sede.

Albino Luciani nació en 1922, hijo de una modesta familia obrera. Su padre era socialista y muy católico, algo común en Italia. Su educación fue muy religiosa. Fue seminarista y se doctoró en teología. En 1969 Pablo VI lo nombró patriarca de Venecia y lo hizo cardenal en 1973.

Siempre mantuvo una gran sensibilidad hacia la pobreza y pidió un "salario justo para todos". En el momento culminante de la ceremonia de beatificación, el papa Francisco dijo: "Con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el Venerable siervo de Dios, Juan Pablo I, Papa, de ahora en adelante sea llamado beato". Con esta fórmula Francisco elevó a los altares a Albino Luciani, disponiendo que cada año se lo celebre el 26 de agosto, en recuerdo de ese día de 1978 fue elegido como 263° sucesor de San Pedro.

Tras la proclamación, en el balcón central de la basílica vaticana fue desplegado un gran retrato de Juan Pablo I con su característica sonrisa, obra del artista chino Yan Zhang, que "parece abrazar tiernamente a toda la plaza".

NUEVO PAQUETE POR US\$ 1,000 MILLONES

## EE.UU. vende más armas a Taiwán y eleva las tensiones con China

WASHINGTON, ANSAY AP

Desafiando las advertencias de China, la administración del presidente estadounidense Joe Biden aprobó una nueva venta de armas a Taiwán por 1.100 millones de dólares.

El paquete incluye 60 misiles antibuque AGM-84L Harpoon Block II por 355 millones y 100 misiles aireaire AIM-9X Block II Sidewinder por 85,6 millones, más 655,4 millones por la extensión de un contrato de vigilancia por radar.

El gobierno de China amenaza con

"adoptar resueltamente las legítimas y necesarias contramedidas" si Estados Unidos no se da por vencido en la venta de nuevas armas a Taipéi.

Pero Washington no parece temer la reacción de Beijing y aumenta la presión en otros frentes, a mes y medio del XX Congreso del Partido Comunista que otorgará al presidente Xi Jinping un inédito tercer mandato como secretario general.

De hecho, la Casa Blanca ha anunciado que a finales de septiembre Joe Biden dará la bienvenida a los líderes de las islas regionales para lo que se-

#### La medida pretende contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

rá la primera cumbre de este tipo.

La medida pretende claramente contrarrestar la creciente influencia de China en la región, como demuestra el caso de las Islas Salomón, que tras un acuerdo con Beijing prohibieron el atraque de barcos estadounidenses en sus puertos.

El objetivo de Washington se expresa abiertamente en el amplio espectro de la cooperación: "seguridad marítima" y "el avance de un Indo-Pacífico libre y abierto".

Estados Unidos también declaró la "guerra de los chips" de China, prohibiendo a dos gigantes estadounidenses del sector (Nvidia y AMD) vender sus microprocesadores más avanzados (los de inteligencia artificial) a la segunda economía más grande del planeta.

"Viola los principios de la competencia justa y las reglas del comercio internacional", protestó Beijing.

Por si fuera poco, Washington también presiona a China en el frente de los derechos humanos, exigiendo un relato del genocidio de los uigures tras un duro y reciente informe de la ONU sobre "graves violaciones" de los derechos humanos en Xinjiang.

Pero el punto de fricción más fuerte sigue siendo Taiwán. El máximo

suministro de armas estadounidenses se produce cuando Beijing continúa enviando barcos y aviones de combate al Estrecho de Taiwán todos los días, solo unas semanas después de la controvertida visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a inicios de mes como solidaridad contra la creciente presión sobre la isla, que China considera parte integral del país.

Una visita a la que Beijing respondió con ejercicios militares sin precedentes, lanzando misiles sobre Taipéi por primera vez.

Las primeras chispas en el cielo alrededor de la isla aumentan los temores: en los últimos días, las fuerzas armadas taiwanesas han disparado por primera vez tiros de advertencia contra "aviones no tripulados chinos encontrados en el área de Kinmen", un grupo de islas administradas por Taiwán a unos pocos kilómetros de la costa continental de Fujian, en la China continental.

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW



(1) PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 01/01/2022 HASTA EL 31/12/2022, AMBOS DÍAS INCLUIDOS, PARA NUEVOS SOCIOS DE SPORTCLUB QUE CONTRATEN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS TOTAL, PLUS Y CLUB EN TODOS LOS LOCALES UBICADOS EN CABA Y GBA, RECIBIRÁN SIN CARGO LA TARJETA DEL DEPORTE. PROMOCIÓN VÁLIDA ÚNICAMENTE CON DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARJETAS DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS, VISA Y MASTERCARD DE TODOS LOS BANCOS. PERIODO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN A SPORTCLUB: 3 MESES. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES EN WWW.SPORTCLUB.COM.AR. GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS SA. CUIT 30-71028354-7, DOMICILIO PARAGUAY 2060, PB, CABA. (2) BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNA DE LAS TARJETAS DEL PROGRAMA 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810 333 0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO SA. CUIT 30 500124152. PIEDRAS 1743, CP 1139, CABA.

32 | EL MUNDO

UN INUSUAL EPISODIO DE EXTREMA VIOLENCIA

# Diez muertos y 15 heridos en ataques con cuchillo en el sur de Canadá

Fue en Saskatchewan, en el límite con EE.UU. Se buscaba a dos personas y se ignoran las causas del hecho.

OTAWA. AFP, AP Y CLARIN

Al menos diez personas murieron y otras 15 sufrieron heridas de distinta gravedad cuando dos personas que eran anoche intensamente buscadas las apuñalaron en varias ciudades cercanas de la región canadiende de Saskatchewan, en la frontera con el centronorte de Estados Unidos a la altura de los Estados de Montana y Dakota.

Según el diario The Globe and Mail de Canadá, la policía local había identificado a dos sospechosos, Damien y Myles Sanderson, a quienes consideraba peligrosos y armados. Hasta el cierre de esta edición, los motivos por los ataques eran una incógnita, aunque por las características del hecho se descartaba un acto terrorista y se pensaba más bien en riñas locales. Apuntalaba esta hipótesis que se trata de una zona tranquila, alejada de grandes centros.

La comisionada asistente de la Policial de Canadá, Shonda Blackmore, dijo que las muertos y heridos se habían registrado en trece lugares de la región de James Smith Cree y en el pueblo de Weldon, al noreste de Saskatoon.

La funcionaria sostuvo que los heridos habían sido llevados a varios hospitales y que podía haber otras víctimas que concurrieron por su cuenta a otros lugares. "La mayoría de las personas fueron atacadas al azar. Es horroroso lo que ha pasado hoy en nuestra provincia", dijo.

Los episodios de violencia extrema como el de ayer son muy raros en Canadá, y eso es lo que hacía aún más extraño el episodio. En junio de 2021, una familia musulmana de cuatro integrantes murió al sureste de Toronto cuando una camioneta los atrope-



Consuelo. Familiares de algunas de las víctimas ayer en Canadá. AP

lló deliberadamente. Poco después del ataque, la Policía arrestó a Nathaniel Veltman, de 20 años de edad.

Ayer, la residente de Weldon, Diane Shier, dijo que su vecino, un hombre que vivía con su nieto, fue asesinado. No quiso identificar a la víctima por respeto a su familia.

"Estoy muy molesta porque perdí a un buen vecino", sostuvo la mujer según reportó la prensa local.

De acuerdo con la descripción de la habitante de Weldon, los negocios en el pueblo de unas 200 personas generalmente están cerrados los domingos, pero las tiendas en las comunidades circundantes más grandes habían cerrado como medida de seguridad. La búsqueda de sospechosos se intensificó cuando simpatizantes de la liga local de futbol llegaron a Regina, la capital de la región, para un juego anual con entradas agotadas entre los Saskatchewan Roughriders de la Canadian Football League y los Winnipeg Blue Bombers.

El Servicio de Policía de Regina, en un comunicado de prensa, dijo que estaba investigando en varios frentes para localizar y arrestar a los sospechosos.

La mayor parte de su población se concentra en la parte sur de la provincia. La agricultura es un elemento fundamental en la economía de Saskatchewan, sobre todo el trigo, del que se cosecha el 45 % de todo el país, por lo que se ganó el nombre de "el granero de Canadá". Otra fuente fundamental de la economía de la provincia es la minería.



# ESTA SEMANA CON



Revista + Block de preguntas + Libro Escolar: Sarmiento ¡Con más páginas y una lámina!







**IYA ESTÁ EN TU KIOSCO!** 

#### SOCIEDAD

Brote fatal • Hay otros cinco pacientes contagiados, de los cuales dos están comprometidos



Antecedentes. Familiares de ex pacientes criticaron el mal funcionamiento de la clínica en casos anteriores al actual brote bacteriano. LA GACETA

# Legionella en Tucumán: hubo dos muertes más y apuntan a la falta de higiene en la clínica

Son seis en total. Fallecieron un hombre de 64 y otro de 81. Investigan si falló la limpieza y mantenimiento de aires acondicionados y tuberías en el edificio.

**Pablo Sigal** psigal@clarin.com

Las muertes por neumonía de origen ahora conocido en Tucumán, que al cierre de esta nota sumaban seis, pueden ser una sorpresa para los que por primera vez se enteran de la existencia de Luz Médica, el sanatorio donde ocurrió el brote. No parece serlo, en cambio, para algunos empleados del centro de salud y gente que tuvo la experiencia de atenderse allí.

Tras varios días de análisis e incertidumbre, se confirmó que la causa fue la bacteria legionella. ¿Cómo lle-

gó allí y contagió a los pacientes? Su presencia puede estar en los conductos de los aires acondicionados o acumulada en tuberías donde el agua se estanca a altas temperaturas. También en duchas y canillas. El motivo sería la falta de higiene y de un correcto mantenimiento.

Tanto los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos (CDC) como los estándares europeos recomiendan testeos periódicos del agua para detectar la presencia de legionella y evitar que contamine los ambientes y contagie. Esto es clave en hospitales porque los sistemas de refrigeración están asociados a tuberías de agua.

Una profesional que trabaja en el sanatorio Luz Médica y prefirió mantener su anonimato, a cuyo testimonio tuvo acceso Clarín, describió algunos detalles sobre el funcionamiento de la institución, que darían cuenta de esta falta de higiene. Por ejemplo, habló de "presencia de ratas en los depósitos".

También hizo referencia a la idoneidad de los médicos: "Tienen sellos de los médicos, pero estudiantes practicantes trabajando". En las últimas horas hubo familiares de víctimas que sembraron dudas sobre los motivos atribuidos por los profesionales de la salud a esas muertes.

Clarin consultó al Ministerio de Salud de Tucumán sobre cuáles eran los controles que se habían hecho en la clínica Luz Médica, pero no respondieron. También intentó comunicarse con algún responsable del sanatorio, pero no fue posible. "Por el momento no hay nadie que pueda hablar", fue la respuesta.

El histórico dueño de la clínica, Julio Luna, murió por Covid en diciembre de 2020. Había sido secretario general del gremio Luz y Fuerza en Tu-

cumán y también dirigente deportivo. Tenía 74 años y había padecido diabetes por décadas.

En 2017, Luna fue denunciado por la conducción del sindicato que lo sucedió. Desde el nuevo oficialismo, representado por el secretario general José Avellaneda, señalaron a Luna por un supuesto faltante de \$ 33 millones que no se habría volcado en los balances de los años 2010, 2011 y 2012.

En su sitio web, Luz Médica describe el sanatorio: "Cuenta con hermosas instalaciones de gran calidad para el cuidado de la salud de miles de personas, con abundante maquinaria médica brindando un puesto de trabajo para más de 130 personas (médicos, enfermeros, administrativos, mantenimiento, entre otros)".

En plena pandemia de Covid, Luz Médica ya había sido objeto de denuncias públicas. En septiembre de 2020 trascendió que alrededor de 50 empleados de la clínica habrían tenido Covid y que no habrían contado con los elementos de protección necesarios. El testimonio, al parecer de un enfermero, había sido citado en un artículo de La Izquierda Diario. La misma persona hablaba de salarios atrasados a pesar de que la clínica había recibido el ATP del Gobierno.

Las denuncias de aquel momento se replicaron en familiares de pacientes. "En plena pandemia en ese monstruoso lugar llevé a mi madre para la atención de un médico y ni me tomaron la temperatura ni nos pusieron alcohol. Convivían pacientes de la tercera edad en un pasillo con personas de la construcción, los cuales ninguno llevaba barbijo", dijo Luis Acosta en su cuenta de Facebook.

Trini Larrahona también contó su experiencia a través de la red social: "Hace 7 años llevé al abuelo por espasmos pulmonares. Sólo necesitaba estar en observación y nebulización constante y resulta que lo terminó sacando en un cajón. Y no era época de Covid".

El director del sanatorio, Alejandro Lembo, hizo sólo una declaración pública cuando se conoció la primera muerte, el martes, y cuando los afectados en total eran seis. Trató de bajarle el tono a la emergencia: "La paranoia que se generó no tiene nada que ver con la situación actual", dijo.

Recién este sábado, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, viajó a Tucumán tras la confirmación de que se trataba de legionella y anunció en conferencia de prensa: "Se continuará con el estudio exhaustivo del centro de salud de modo de poder generar acciones en el edificio para que sea totalmente seguro volver a trabajar allí". Los pacientes fueron evacuados.

Las medidas de vigilancia que ahora anuncia Vizzotti llegan cuando las consecuencias del déficit están a la vista. Un buen protocolo de prevención de la legionelosis debería incluir -dicen los manuales- impedir la colonización, multiplicación y dispersión de legionella en las instalaciones de riesgo mediante el control de la temperatura y la suciedad, y evitar su aerosolización.

pressreader

#### LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 35

DESDE 6 MESES HASTA 5 AÑOS

#### EN LA CLÍNICA LUZ MÉDICA

#### Sospechan que no hubo un solo foco de contagios

La investigación sobre el brote de legionella en la clínica de Tucumán busca responder cuatro interrogantes clave: por dónde viajó la bacteria, dónde pudo alojarse, qué sector común compartieron los afectados y cómo se contagiaron.

Según pudo saber Clarín, la mayoría de los pacientes infectados estaban distribuidos entre las salas de internación del cuarto piso y el sector de terapia intensiva que funciona en el primero. Esto podría sugerir que no hubo un solo foco infeccioso o que la bacteria pudo viajar por las instalaciones.

El ministro de Salud de Tucumán, Luiz Medina Ruiz, le dijo a Clarín que están "investigando todas las posibilidades". Y precisó: "En varios pacientes se confirmó la bacteria que habitualmente está en las cañerías, conductos de agua y sistemas de refrigeración. Esto es lo que debemos analizar".

El funcionario confirmó que la clínica está cerrada y los pacientes fueron trasladados al Hospital Centro de Salud Zenon Santillán como parte del plan sanitario de contingencia. "El sábado hicimos un Zoom con expertos de la OPS y de la Argentina para no dejar ningún sector sin evaluar", señaló el ministro a este diario.

Según fuentes de la investigación, la sospecha principal es que el agente infeccioso se haya propagado a través de las instalaciones del centro de salud tras haberse alojado en las cañerías o en el sistema centralizado del aire acondicionado de la institución sanitaria donde ocurrieron los casos.

"La exposición de las personas afectadas se podría haber producido más probablemente por inhalación por vía aérea de partículas vaporizadas que contenían la Legionella", dijo a Clarín Gustavo Costilla, infectólogo vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro del comité de expertos que investiga el caso.

En la primera inspección a la institución médica, el Ministerio de Salud detectó tanques de agua que no contaban con su tapa correspondiente, en otros estaban cubiertos con bolsas de nylon y advirtieron que no se habían hecho los controles. Sin embargo, todavía no confirmó si esta condición se vinculó o no con los 11 casos confirmados por legionella.

Penélope Canónico

# La vacunación Covid para bebés y niños viene lenta y piden acelerarla

Hay cierta reticencia de los padres. Pero los pediatras insisten con que los chicos deben ser vacunados.

Con un tibio arrangue, hace un mes se distribuyeron en Argentina las primeras dosis de la vacuna pediátrica contra el coronavirus del laboratorio Moderna, que tiene entre sus principales indicaciones iniciar y completar esquemas en los niños y niñas de 6 meses a 5 años.

Desde entonces, con un lote de 2,7 millones de dosis que llegaron a fin de julio, el ritmo de vacunación de la población de hasta 3 años (la que se sumó ahora a la campaña de inmunización) parece no haber entrado en calor.

Como en el Monitor Público de Vacunación no está la cifra federal de estos pinchazos en los bebés -y desde el Ministerio de Salud de la Nación dijeron a Clarín que sólo es porque ya no se discrimina por edad sino por tener o no factores de riesgo-, los expertos entrevistados en esta nota no pueden hablar, técnicamente, de un ritmo "lento" o "moderado". Pero marcan el termómetro de por qué no hay filas para vacunarlos. Además, hay algunas cifras frías entre las jurisdicciones más populosas.

Solo el 2% de los menores de 3 años fueron vacunados en Santa Fe. Así lo aseguró el subsecretario de Promoción de la Salud provincial, Sebastián Torres. "Son alrededor de 4.000 niños de 180.000 posibles", confirmó.

En la Ciudad de Buenos Aires, el empadronamiento para chicos de 6 meses a 2 años comenzó el 29 de julio. Los primeros turnos se otorgaron el miércoles 3 de agosto. Hasta el 31 de agosto inclusive, se registraron 4.955 empadronamientos para este rango etario. Los vacunados son 2.905.

"En términos relativos, el avance del empadronamiento y vacunación transcurren acordes al tamaño del universo poblacional indicado", dicen a Clarín desde el Ministerio de Salud porteño.

Desde el comienzo de esta semana, la vacunación pediátrica contra el coronavirus es libre en toda la provincia de Buenos Aires. No hay que anotarse. Son 9.540 los bonaerenses de hasta 3 años ya vacunados, en un universo de 500.000. ¿Cómo ven el ritmo? "Se incrementa, no tan rápido como en otras etapas. Pero no se detiene", dicen a este diario desde el



Campaña. El país recibió en julio un lote de 2,7 millones de dosis de Moderna para los más chicos. REUTERS

#### **PARTE SEMANAL DE LA PANDEMIA**

#### Hubo 10.614 casos y 57 muertos más

En los últimos 7 días se registraron en la Argentina 10.614 nuevos casos de coronavirus y se reportaron otras 57 muertes por la enfermedad respiratoria pandémica, según datos que publicó ayer el Ministerio de Salud en su habitual parte sanitario.

Estas cifras representan una fuerte caída en la cantidad de contagios confirmados: son un 46% menos que los 19.834 infor-

mados hace una semana. También bajó la cifra de nuevos fallecidos, aunque en menor medida (un 12%).

Con estos datos, el país acumulada 9.688.839 infecciones detectadas y 129.768 muertes desde del inicio de la crisis sanitaria, en marzo de 2020; y se ubica 15° y 14° entre los más afectados del mundo, según cifras recopiladas por el sitio Worldometers.

Ministerio de Salud de la Provincia.

En el interior del territorio gobernado por Axel Kicillof, Lucrecia López, directora asociada de Región Sanitaria III, que abarca a ocho municipios del noroeste bonarense, remarcó que hasta el momento se observa un muy bajo nivel de inscriptos. "Tenemos un total de 340 niños anotados sobre una población objetiva estimada en 12.175, lo que representa apenas un 2.7%", dijo. En Junín, por ejemplo, la población de esa edad susceptible de vacunarse es de 4.331 y hasta el momento hay 131 anotados.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que tiempo atrás expresó reparos que fueron subsanados con la política sanitaria, prefiere ahora no hablar de si se vacuna poco a los bebés. O al menos no hacerlo "hasta que tener más datos sobre si hay reticencia o no". Que, por ahora, no lo saben.

"Mi beba tiene 10 meses, todavía no la vacuné contra el Covid porque nos contagiamos hace menos de 90 días y estamos esperando. El pediatra no fue enfático en la recomendación. Creo que porque era muy reciente y todavía contábamos con la inmunidad por haber tenido. Después de cómo la pasó (tuvo mucha fiebre y decaimiento por tres días), pienso dársela seguro, porque no quiero que volvamos a pasar por algo así", dice Natalia a Clarín.

Esa pregunta que hizo, "¿Vacuno o no a mi bebé?", es la que más se escucha hoy en los chequeos pediátricos. Aunque no haya habido contagio previo. En este tercer año de pandemia, es muy reciente la vacunación de los argentinos más jóvenes. Y las dudas son las mismas en todo el mundo.

¿Hay reticencia de parte de los médicos? "La recomendación de vacunarlos es muy reciente. Hay estudios en Estados Unidos que muestran que hay reticencia de parte de las madres. Eso siempre ocurre, sobre todo en los primeros seis meses, que los niños reciben varios pinchazos, tienen 11 vacunas diferentes", explica a Clarín Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE).

"Lo voy a vacunar después del año. Lo que nos hace dudar es verlo sufrir con los efectos secundarios. También la imposibilidad para explicarle que ese dolor es pasajero", dice otra mamá, Adelina.

Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, cree que recién se está instalando el tema. "Las sociedades científicas están saliendo a aclarar este tema, como la SAP, que hizo un documento. Los datos de vacunados no están disponibles v no sabemos si está más lento que en otra franja etaria. Lo importante ahora es hablar de lo importante, que es que se vacunen", puntúa.

El infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Gutiérrez, también aclara que no se puede saber cuán retrasada está la vacunación pediátrica contra el Covid porque Salud no lo publica. "La indicación de vacunarlos con Moderna fue aprobada por la FDA de Estados Unidos y por Canadá. Es una recomendación útil para los pediatras de Argentina. Mi recomendación es que los vacunen", sostiene.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

36 | SOCIEDAD LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Vehículos especiales. Tienen doble comando. Algunos tienen caja manual y otros, las automáticas. Llevan cámaras de control. Luciano THIEBERGER

Sacar el registro. Desde que la prueba se hace en la calle, la mitad no la superó, en uno o dos intentos. No acomodar los espejos o estacionar mal, lo más repetido.

# Los errores más comunes de los que fallan el examen de conductor

Nora Sánchez

nsanchez@clarin.com

El examen en la calle para obtener la licencia de conducir es más exigente que el que se toma en circuitos cerrados. Entre el 17 de agosto, cuando se implementó el sistema en la Comuna 12, y el miércoles 31, más de la mitad de los 68 aspirantes que rindieron no pasó la prueba en el primer intento. Hubo 21 que volvieron a presentarse, 10 de los cuales fallaron nuevamente.

Los datos fueron suministrados a Clarín por la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad. En uno o dos intentos, el 65% de los que rindieron el examen práctico en condiciones reales de tránsito lo aprobaron y un 35% fracasó. En pista cerrada, reprobó el 25%.

En los primeros 15 días desde el inicio del sistema, se tomaron un total de 89 exámenes, entre primeros y segundos intentos, el 51% de los cuales terminaron en "bochazos".

Hasta ahora, el práctico en la calle para sacar el registro solo se toma en la Comuna 12 (Holmberg 2548), con un circuito en Villa Urquiza. A partir de

hoy se sumará la Comuna 5, donde la prueba se hará en las calles de Boedo. Y en las próximas semanas el sistema se extenderá a 8 sedes comunales más.

El test tiene tres partes: un reconocimiento de los comandos del vehículo; una prueba de maniobrabilidad en el lugar y, luego, de circulación en el tránsito, y por último, estacionamiento en paralelo al cordón.

Los aspirantes son evaluados mediante un sistema de puntos. Hay fallas leves, como circular por debajo de la velocidad mínima sin necesidad o estacionar en más de 3 maniobras, que suman un punto cada una. Mientras tanto, cada falla deficiente baja, por ejemplo que se apague el motor o no conducir con ambas manos sobre el volante, vale 2 puntos.

Por otra parte, las fallas deficientes altas, como no acomodar los espejos retrovisores antes de arrancar o no cederle el paso a peatones y ciclistas, suman 3 cada una. Para aprobar no se pueden reunir más de 7 puntos.

También existen 18 fallas consideradas graves y que son eliminatorias: cada una vale 8 puntos y cometerlas equivale a un "bochazo". Algunas son obvias, como no reconocer la pedalera o no saber manipular la caja de cambios. Otras son vicios arraigados entre algunos automovilistas, como adelantarse por la derecha.

En los exámenes tomados en la calle hasta ahora, según explican desde Atención Ciudadana y Gestión Comunal, los que desaprueban lo hacen sobre todo por una acumulación de faltas o errores. Los más habituales al inicio de la prueba, son no reconocer el instrumental del automóvil o no acomodar los retrovisores.

"Al momento de salir, la falta más común es no poner la luz de giro para anunciar la maniobra de incorporarse al tránsito. Otras faltas muy cometidas son un arranque brusco o a saltos; no conducir con ambas manos sobre el volante, salvo que haya que accionar algún comando, y no circular correctamente por el carril correspondiente", explican fuentes del Gobierno porteño.

En la tercera etapa del examen, las faltas más frecuentes son no poner las balizas para estacionar, hacerlo en más de 3 maniobras (alinearse; girar y retroceder, y posicionamiento), o rozar el cordón con la rueda.

¿Cuáles son las 18 fallas eliminatorias?

1- No reconocer la pedalera. Hay que ubicar el embrague, el freno y el acelerador o, en el caso de los autos automáticos, el freno y el acelerador.

2- No saber manipular la caja de cambios. Con el motor apagado, hay que manipular e identificar las marchas del vehículo. Si el auto es manual, pi-

Desde hoy, la Comuna 5 tendrá su circuito callejero en Boedo. Se sumarán otras 8 sedes.

sando el embrague, hay que colocar las cinco marchas diciendo su número en voz alta y, por último, la marcha atrás. Si es automático, pisando el freno hay que mover el selector desde Park (P) a Reversa (R), Neutro (N) y Drive (D), y luego a Low (L), la posición que se usa en las subidas. Al finalizar,hay que dejar la palanca en punto neutro o D.

 No colocarse el cinturón de seguridad o quitárselo durante el examen. Hay que ponérselo antes de arrancar el vehículoy recién se lo puede quitar después de apagar el motor.

4- Subirse al cordón, golpear o derribar los elementos de delimitación del cajón de estacionamiento. Hay que dominar el auto y usar los espejos laterales.

5- No obedecer órdenes e indicaciones de la autoridad de control de tránsito. Hay que obedecer a los agentes del Cuerpo de Control de Tránsito, la Policía de la Ciudad, el personal de obra en los tramos de la calzada donde estén trabajando.

6- No seguir las indicaciones de seguridad del examinador. Sus órdenes deben seguirse bajo cualquier circunstancia.

7- No respetar la indicación de marcha durante la primera cuadra. Los primeros cien metros deben recorrerse sin superar los 30 km/h. En los autos manuales, hay que hacerlo con la 2° marcha puesta. En los automáticos, en Drive(D).

8- No mantener el control del vehículo. Perderlo o no saber cómo reaccionar ante situaciones del tránsito es otra falla eliminatoria.

9- Realizar maniobras temerarias que generen riesgo vial o incidentes de tránsito. No son toleradas las maniobras peligrosas.

10- Circular por vías, carriles exclusivos o sentidos no permitidos. Hacerlo por una ciclovía, un carril para colectivos o en contramano.

11- Cruzar con el semáforo en rojo. Al llegar a la bocacalle, si el semáforo está en rojo no se puede trasponer la línea de detención, senda peatonal o, si esta no existe, la intersección o encrucijada. 12-Superar la velocidad máxima. Hay que conocer los topes para cada calle o avenida.

13- Utilizar dispositivos que afecten la atención de la conducción. No se puede manipular el celular o tablets ni usar auriculares, reproductores de video o cualquier otro dispositivo.

14-No ceder el paso a los vehículos de emergencia. Hay que maniobrar para dejar pasar ambulancias, patrulleros o cualquier otro vehículo de emergencia con las balizas o sirena encendidas o tocando la bocina.

15- No respetar la demarcación horizontal que prohíbe el sobrepaso o cambio de carril. Una línea blanca continua pintada sobre la calzada indica que no se puede pasar a otro vehículo ni pasarse a otro carril.

16-Sobrepasar por la derecha o en zonas prohibidas. Debe hacerse por la izquierda. Por la derecha solo está permitido cuando el conductor que va adelante indica con las luces de su vehículo su intención de girar o detenerse sobre la izquierda. También cuando, en un embotellamiento, la fila sobre el carril izquierdo no avanza o la circulación es más lenta que sobre el derecho. Además, está prohibido adelantarse en una intersección, curva, puente, túnel, paso a nivel o lugar peligroso señalizado.

17- Estacionar en más de dos intentos. La maniobra de estacionamiento en paralelo al cordón debe hacerse de manera fluida.

18- Finalizar la maniobra de estacionamiento por fuera de la segunda delimitación. Hay que usar los espejos laterales y calcular las distancias para ubicar el vehículo dentro de las marcas que delimitan el cajón de estacionamiento. Si una de las dos ruedas derechas queda a más de 50 centímetros del cordón, se reprueba. ■

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

SOCIEDAD 37

EL PRIMER PASO PARA EL REGRESO A LA LUNA

### El lanzamiento del cohete Artemis I se volvió a cancelar y pasaría para octubre

Lo informó la NASA. Siguen encontrando pérdidas de hidrógeno, el combustible que usará la nave.

La NASA anunció que el inicio de la misión lunar no tripulada Artemis, que tuvo que suspenderse el sábado debido a un problema técnico, no tendrá lugar hoy ni mañana sino más adelante en una fecha que se determinará a comienzos de semana.

"Lo más probable es que sea después de la partida de la misión Crew-5, lo que significa en la segunda mitad de octubre", señaló la NASA en un mensaje en Twitter.

"La seguridad es lo primero de la lista", dijo el administrador de la NA-SA, Bill Nelson, quien restó importancia a la suspensión del lanzamien-



A la espera. El Artemis I, en la plataforma de Cabo Cañaveral. AFP

to de este sábado diciendo que los intentos fallidos forman parte de los programas espaciales.

La cancelación del lanzamiento se debió, según la NASA, a que "los equipos encontraron una fuga de hidrógeno líquido mientras cargaban el propulsor en la etapa central del cohete Space Launch System (SLS)".

Los "múltiples esfuerzos" para solucionar el problema mediante la recolocación del sello no sirvieron, como se comprobó al volver a bombear el combustible hacia el cohete, por lo que "el director de lanzamiento canceló el intento previsto para hoy", señaló la agencia espacial en un mensaje en la web de la misión Artemis.

Según detallaron desde la NASA en el blog de la misión Artemis, durante los próximos días, los equipos establecerán el acceso al área de la fuga en la plataforma de lanzamiento 39By, en paralelo, realizarán una evaluación del cronograma para proporcionar datos adicionales que informarán una decisión sobre si se debe realizar el trabajo para reemplazar un sello en la plataforma, donde se pueda probar en condiciones criogénicas, o dentro del Edificio de Montaje de Vehículos. Es decir, aún resta definir si al cohete lo van a revisar en la plataforma de lanzamiento donde está ubicado ahora en Cabo Cañaveral o tiene que volver al hangar.

A la vez, explicaron que debido a la compleja mecánica orbital involucrada en el lanzamiento a la Luna, la NA-SA habría tenido que lanzar Artemis I antes de mañana como parte del período de lanzamiento actual. Por ese motivo, ahora la misión se retomaría en octubre.

El objetivo de la primera misión Artemis es poner a prueba las capacidades del SLS y de la nave Orión antes de un viaje tripulado a la Luna previsto en principio para 2024, al que seguirá un tercero en el que por primera vez desde 1972 astronautas estadounidenses pisarán la superficie lunar.

Nelson subrayó en la rueda de prensa que la misión no se va a iniciar "hasta que no esté todo bien" y que está descartado hacerlo en este periodo de lanzamiento, cuya última fecha es este martes.

El siguiente periodo se inicia el 19 de septiembre, pero el más probable es el que comienza el 17 de octubre.

Los directivos de la NASA que acompañaron a Nelson en la rueda de prensa, Jim Free y Mike Sarafin, dijeron que todavía no está decidido si el enorme cohete SLS con la nave Orión en la punta será revisado en la plataforma de lanzamiento o si será llevado hasta el edificio de ensamblaje de vehículos en el complejo espacial de Cabo Cañaveral (Florida).

El de este sábado fue el segundo intento fallido por lanzar el cohete que llevará al espacio a la nave Orion para que orbite la Luna en una misión de 37 días, 23 horas y 53 minutos.

El primero fue el 29 de agosto y tuvo que ser cancelado por un fallo en uno de los 4 motores del cohete, que mide 98 metros y costó 4.100 millones de dólares. ■



38 | SOCIEDAD CLARIN LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

### Un hincha fue asesinado a cuchillazos durante un partido en Mendoza

Tanto la víctima como el agresor tendrían antecedentes penales. Anoche, el atacante permanecía prófugo.

MENDOZA. CORRESPONSALÍA

Otra vez la violencia en las canchas de fútbol. Un hombre de 36 años fue asesinado a puñaladas durante un partido entre El Porvenir y Deportivo San Luis, de la Liga Sanrafaelina de Fútbol. El agresor huyó corriendo delante de todos los espectadores, de los jugadores y los árbitros. Toda la escena quedó grabada.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, en una cancha ubicada en calles Libertadory Los Sauces, en la ciudad de San Rafael, a unos 230 kilómetros al sur de la capital de la provincia de Mendoza.

Durante el entretiempo se produjo una riña entre hinchas del El Porvenir que estaban detrás de uno de los arcos. En medio de la pelea, Lucas Miranda (36) sufrió una puñalada en el abdomen, tras lo cual el agresor escapó del lugar.

El encuentro contó con unas 200 personas, solo hinchas locales, porque ya había antecedentes de violencia en esa cancha. El partido se detuvo cuando Miranda recibió una puñalada a la altura del abdomen du-





Escena. La huida del agresor quedó registrada en grabaciones de video. Lucas Miranda tenía 36 años.

rante una pelea de barras detrás de uno de los arcos.

Las imágenes del medio local Fútbol y Pasión SR, que cubría el encuentro, muestran al agresor corriendo para escapar de la Policía durante más de 100 metros a lo largo de la tribuna este del estadio.

Al llegar a la pared que da al sur, el homicida saltó y logró alcanzar la calle por la esquina de El Libertador y Los Sauces, mientras era perseguido por un oficial de policía.

La escena del escape del agresor fue observada por la mayoría de los asistentes al partido, incluidos los jugadores y los árbitros. Pero logró evadir a los policías y escabullirse.

De acuerdo con información policial, a pocos metros de la pared por donde huyó el atacante fue encontrado un cuchillo tipo tramontina con el que habría apuñalado al hincha.

Se trata de una de las pruebas con las que cuenta la fiscal Andrea Rossi, que investiga el caso.

Personal médico de una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistió a Miranda y ante la gravedad de la herida, lo trasladó hasta el Hospital Schestakow de San

Miranda ingresó a la guardia y le realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y, a pesar del esfuerzo del personal médico, falleció a los pocos minutos a causa de las heridas sufridas.

En tanto, los investigadores trabajaron en la zona con el objetivo de determinar la mecánica del ataque y dar con el autor del hecho, que continúa prófugo.

Las imágenes y la declaración de testigos han permitido identificar a un sospechoso con antecedentes penales y quien es intensamente buscado. Según información policial, Miranda murió por la agresión de Paul Fuentes, un hincha quien había salido de la cárcel hace una semana. Ambos pertenecen al barrio Nihuil.

Sobre los motivos del crimen algunas versiones indicaban al Diario San Rafael que se había tratado de una pelea entre hinchas del equipo local, mientras que otras afirmaban que el homicida ingresó al estadio, buscó a Miranda y lo apuñaló.

La Fiscalía de turno informó que Miranda contaba con antecedentes desde 2010 a 2018 por narcocriminalidad, resistencia a la autoridad y lesiones leves, entre otros delitos, dijeron los voceros judiciales.

Comunicada la muerte del espectador, la Liga Sanrafaelina de Fútbol decidió suspender todo la actividad prevista para ayer.

VIOLENCIA JUVENIL

### Bahía Blanca: un adolescente apuñaló a otro en una matiné

Una matiné en un boliche de Bahía Blanca terminó de manera abrupta por una batalla campal entre dos grupos, aparentemente enfrentados por integrar distintos equipos de fútbol. El resultado fue un chico de 14 años, que quedó internado en terapia intensiva por una puñalada en el abdomen. Y el agresor, de 15, alojado en un instituto de menores.

Los investigadores apuntan a determinar si la pelea fue promovida en las redes sociales. Lo concreto es que hubo varios adolescentes que se enfrentaron a golpes, a las 23 del sábado, en la discoteca "Chocolate", ubicada en la calle Fuerte Argentino al 800, en la zona conocida como el paseo de las Esculturas de Bahía Blanca.

"En medio de la gresca uno de los menores le propinó un puntazo a otro cuando había otros participando de la matiné", indicó una fuente a la agencia Télam.

Según las versiones, todo se inició porque los protagonistas de la batalla campal pertenecen a distintos



Prueba. El arma del agresor.

#### equipos de fútbol de la zona.

Los integrantes de la seguridad privada del local tuvieron que separar a los dos grupos mientras alertaban a policías del destacamento Palihue y

de la comisaría segunda, con jurisdicción en la zona.

En poder del sospechoso de 15 años secuestraron un cuchillo con mango y una hoja de 13 centímetros, del tipo utilizado para el asado.

Por su parte, desde el Hospital Municipal indicaron que la víctima se encontraba "en terapia intensiva pediátrica por una herida de arma blanca en la región subcostal derecha".

"La herida le provocó laceraciones pequeñas en el hígado y en el riñón, sin indicación quirúrgica por el momento, continua en observación con controles ecográficos", agregaron.

Si bien su evolución era positiva, había que esperar 72 horas para confirmar cómo sigue su estado de salud.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal del Fuero Penal Juvenil de Bahía Blanca, que ordenó que el agresor sea trasladado al instituto de menores Valentín Vergara en el marco de la causa caratulada como "lesiones".

MATARON A UN HOMBRE Y A UNA MUJER

### Doble crimen en Rosario, que llega a 199 homicidios

Dos delincuentes armados mataron ayer a un muchacho de 31 años en la zona sur de Rosario. Durante el ataque hirieron a una mujer que estaba con familiares en una plazoleta cercana. La segunda víctima también murió en el hospital y así ya se sumaron 199 homicidios en lo que va del año en la ciudad de la provincia de Santa Fe.

De acuerdo a la primera hipótesis que plantearon los investigadores, los delincuentes fueron en busca de Jonathan Nicolás Schneider en inmediaciones de la calle 543 al 6600. Cuando lo encontraron, abrieron fuego 15 veces y dos proyectiles impactaron contra el cuerpo de Graciela Carrizo (57).

La balacera ocurrió a las 16 y los agresores consiguieron escapar. La versión preliminar indica que atacaron a la primera víctima cuando iba en bicicleta con un pariente. Esta segunda persona huyó del lugar luego de la emboscada.

Schneider fue trasladado en estado gravísimo al Hospital Roque

Sáenz Peña, el principal centro de salud del sur de Rosario. Poco después de su ingreso, murió por las lesiones que sufrió.

En cuanto a Carrizo, voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detallaron que también falleció poco después de haber sido atendida por los médicos. En este caso, la llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde detectaron que recibió un balazo en el cráneo y otro en el cuello.

A partir de la denuncia, la policía montó un operativo en la escena del crimen para recabar evidencia. Lo más relevante para la causa fue el secuestro de 15 vainas servidas calibre 9 milímetros.

A partir de este episodio, en el departamento Rosario se registraron tres muertes violentas en las últimas 36 horas. La madrugada del sábado, un chico de 16 años fue asesinado en Villa Gobernador Gálvez,

al sur de la Ciudad.

Rosario. Corresponsalía

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW





el reino infanții

## CANCIONES OEL

UNA COLECCIÓN CON TODOS

LOS PERSONAJES

CUENTOS PARA DIVERTIRTE

CON LOS MÁS CHICOS



### GRAN LANZAMIENTO

00

ENCONTRÁ LAS PRIMERAS DOS ENTREGAS

7DE SEPTIEMBRE

EDICIÓN ESPECIAL A \$2.299\*\*





RESERVÁ LA PRÓXIMA ENTREGA EN TU KIOSCO

Rita, la jirafa a \$1499 90 ¡Coleccionalos!

O coleccionesclarin ClarinColecciones

Bajo licencia de Leader Music S.A © 2022. Todos los derechos reservados.

OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 07/09/22 AL 08/02/23 O HASTA AGOTAR STOCK DE 128.600 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*) CAJA Y FIGURAS DEL ZOO: ORIGEN CHINA

40 | SOCIEDAD LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MAÑANA ARRANCA EL PROCESO CONTRA LOS TRES ACUSADOS

### "No sé por qué lo mataron", dijo antes del juicio la esposa de un colectivero asesinado

El homicidio de Pablo Flores fue en 2020 en Virrey del Pino. Los criminales se habrían equivocado de persona.

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

Pablo Flores y Lorena Cáceres se conocieron en 2005 en el boliche "Jesse James", en Isidro Casanova (La Matanza). No se separaron más. Hasta el 1 de octubre de 2020, cuando él fue asesinado a balazos mientras manejaba un colectivo de la línea 218. Todavía no saben por qué lo mataron.

La principal hipótesis del crimen, según los investigadores, es que los atacantes fueron a matar a otro chofer. Ese día, Pablo, de 37 años, reemplazó a un compañero, quien habría sido el objetivo del ataque pero zafó porque no estaba en el asiento del conductor del interno 75, de la empresa Almafuerte.

Eran las 21.45 cuando Pablo frenó en el semáforo, en la esquina de las calles Río Orinoco y Fernández, a la altura de la rotonda del barrio San Javier, de Virrey del Pino.

"Todo quedó como un ajuste de cuentas para la persona que manejaba ese colectivo. No hay indicios que fuera para Pablo, que no tenía problemas con nadie. Él ni siguiera se dio cuenta, ni atinó a defenderse. Llevaba seis años en ese trabajo", recuerda Lorena, que hace pocos meses le festejó los 15 años a su hija mayor, en era un laburante y lo asesinaron sal-

una noche de repleta de emociones por el recuerdo a su papá.

Cáceres tiene otro hijo, que cumplió 14. "Los tengo a los dos con tratamiento psicológico, mi nena no puede dormir. Se complica bastante", dice la mujer, de 36 años.

Según la instrucción del caso, a cargo del fiscal Federico Medone, dos hombres pararon el colectivo, se acercaron por el lado izquierdo a la ventanilla del conductory dispararon varias veces: tres balazos de una pistola Taurus calibre .45 dieron en la cabeza y otro en el abdomen del chofer, que murió en el acto. Los atacantes escaparon en un Peugeot 504 blanco.

Tras el homicidio, circularon videos en las redes sociales, filmados con celulares, donde se veía a la víctima muerta en su asiento. "Fue muy duro para nosotros", agrega Lorena.

Mañanaarrancará el juicio oral contra los detenidos Néstor Fabián Marone (57), su hijo Adrián Alberto Marone (38) y Oscar Ezequiel "Boli" Vega (28), por "homicidio calificado por el uso de arma de fuego, por ser cometido con el concurso premeditado de más de dos personas y con alevo-

Está previsto que el debate se desarrolle al menos hasta el jueves en el Tribunal Oral Criminal (TOC) 5 de La Matanza, a cargo de los jueces Matías Deane, Eduardo Sbriz y Gabriela Rizzuto. La fiscal de juicio será Karina

"No sé por qué lo mataron, porque no hablan", lamenta Cáceres. Su abogado Fernando Soto, apunta: "Pablo

vajemente. Hay pruebas suficientes. Pediremos condena a perpetua por homicidio agravado por alevosía".

La mujer recuerda a Pablo como un "hombre sano", que "no se metía con nadie". Esa noche se mandaron mensajes hasta las nueve de la noche, poco antes del homicidio, ya que trataban de mantenerse en contacto por la inseguridad. Lo último que recibió de él fue un pedido: que sacara las milanesas de freezer así las cocinaban cuando llegara, ya que terminaría el turno en breve, a las 22.30.

"Nosotros teníamos más miedo cuando él volvía del trabajo, que se tomaba un colectivo y caminaba cinco o seis cuadras de madrugada hasta casa. Un par de veces se salvó, a veces los choferes de otros colectivos lo reconocían por la campera y lo traían", comenta.

De acuerdo a la investigación, Vega era el dueño del Peugeot 504. Marone padre sería quien facilitó y luego resguardó la pistola. Y Marone hijo fue señalado como el que disparó. Vega declaró que esa noche estaba jugando al fútbol con amigos.

"Por Dios. Acá está tirado. Alguien que ayude por favor. No hay ningún policía. El muchacho está tirado acá, lo mataron", gritaba un pasajero que grababa un video con su celular apenas ocurrió el asesinato.

De fondo, todavía sonaba la música que el chofer escuchó hasta el final. Era fanático del heavy metaly el hard rock, siempre con su guitarra y viendo los partidos de Independiente. E inseparable de su familia, hasta que se topó con un inesperado e inexpli-



Víctima. El colectivero Pablo Flores en una foto que le sacó su esposa.



Familia. El reclamo de justicia de la esposa y los dos hijos de Flores.

LOS LLEVABAN A UN CAMPO EN ENTRE RÍOS

### Desbarataron una secta que reclutaba jóvenes en el Conurbano

Bárbara Villar bvillar@clarin.com

"Es el propósito de Dios", les decían a sus víctimas. Bajo esa excusa, los reclutadores de una secta religiosa desbaratada por Gendarmería Nacional-captaban a adolescentes de entre 17 y 18 años para explotarlos laboralmente en un campo de la provincia de Entre Ríos. Por el hecho detuvieron a los líderes.

Todo sucedía en una casa de El Redomón, un paraje rural con menos de mil habitantes a casi 500 kilómetros de Buenos Aires. Allí, 12 jóvenes que estaban incomunicados y eran sometidos a trabajos de fuerza y lim-

pieza fueron rescatados en el marco de un gran operativo.

Se trata de chicas y chicos, en su mayoría en situación de vulnerabilidad, que residían en la zona sur del Conurbano y que habían sido llevados a dicho predio convencidos por un grupo de supuestos pastores que les prometían ayudarlos.

"Las víctimas sufrían problemas familiares o con la droga. Primero los ingresaban en la Iglesia y una vez que se sentían mejor comenzaban una misión emananda por Dios, la cual ellos les inculcaban. Ahí eran convencidos para viajar a internarse en el campo", explicaron ante la consulta de Clarín fuentes allegadas a la investigación, que llevaba más de 90 días.

A la vivienda los trasladaba la organización. Debido a la ubicación del campo, era difícil de regresar para las víctimas. Una vez ahí, los jóvenes eran supervisados por otro grupo, que les secuestraban sus DNI y celulares y los obligaban a realizar trabajos no remunerados como labores rurales y venta de ropa en ferias.

"A los chicos les lavaban la cabeza, les hacían creer que Dios les había dado un propósito, y que toda su vida dependía de él. No les dejaban usar los celulares para contactarse con sus familiares, les decían que tenían que enfocarse en servir a Dios", señalaron algunos testimonios. Y añadieron:

"Permitían visita de familiares, pero esporádicas y solo cuando los 'pastores' las autorizaban. Los encuentros eran bajo supervisión de los líderes, que impedían el diálogo privado".

La desarticulación de la red comenzó con la denuncia de un padre hace más de tres meses. "Sospechó al pedir cosas básicas de limpieza la hija y por su cambio de actitud frente a querer estudiar", dijeron a este diario.

Se inicio una gran investigación en la que un grupo de agentes simularon interés en las actividades de la organización y aportaron información acerca de los movimientos de los responsables, su modus operandi y la cantidad estimativa de víctimas.

El operativo se aceleró cuando dieron con los líderes: una pareja de la zona sur del GBA que fue apresada mientras subía a un avión con destino a España. "Era un matrimonio que, al ser detenido, se le secuestró una importante suma de divisas extranjeras", informaron las autoridades sin revelar sus identidades.

Al mismo tiempo, otra brigada allanó cuatro domicilios en Florencio Varelay Berazategui, donde detuvieron a los supuestos "pastores" que reclutaban a las víctimas.

"Con los cabecillas ya bajo custodia, la Gendarmería Nacional irrumpió en la madrugada del jueves en otras tres viviendas ubicadas en la ciudad de Concordia. Ahí fueron rescatadas 12 víctimas, incluyendo mujeres y menores de edad, y también se detuvo a otros miembros de la organización que los custodiaban", agregaron al respecto del operativo.

Los jóvenes liberados fueron asistidos por personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de víctimas damnificadas por el delito de trata de personas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Los funcionarios secuestraron una carabina, 163 municiones, un cargador, celulares, pendrives, memorias, chips, disco externo, folletos de la supuesta iglesia, medicamentos, cuadernos, documentación y anotaciones", detallaron las fuentes.

Los responsables están detenidos y deben declarar ante la jueza Federal de Concordia, Analía Ramponi.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

SOCIEDAD 41 LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Narcotráfico. El hecho fue el 31 de julio en José C. Paz y tuvo como víctima a una chica de 22 años. Las bandas copan puntos clave en las villas del Conurbano.

## Le advirtieron que "la plata del jefe no se toca" y le balearon las manos

**Nahuel Gallotta** 

ngallotta@clarin.com

El turno de "D", mujer, vecina de Villa Ballester, San Martín, de 22 años, acababa de terminar. Y como cada madrugada "el gatillero" la buscó y le pidió la recaudación por la venta de drogas. Luego le dio la primera orden: "Ahora va a venir un auto. Te van a llevar a tu casa". "D" siguió las indicaciones. Caminó hasta el primer pasillo y observó el auto en cuestión. Era el mismo que la banda usaba para transportar armas y drogas.

Antes de subirse, "el gatillero" comenzó a los gritos. Al parecer faltaba dinero. "¿Viste que la plata del jefe no se toca? Vos te querés quedar con un vuelto", le recriminó. Para después apuntarla y obligarla a arrodillarse. "El gatillero" agarró una de las manos de "D", le gritó "abrila" y le disparó. Luego hizo lo mismo con la otra.

"El gatillero" escapó en el auto. "D" fue abandonada en Viena y Esmeralda, José C. Paz. Un vecino la auxilió y la llevó hasta el hospital Mercante en la madrugada del 31 de julio.

Como cada vez que un herido de bala entra a un hospital, "D" fue interrogada por un policía. No mintió. Dijo que llevaba "tres días trabajando mediante amenazas", que un auto la había pasado a buscar por su casa de Ballester y la trasladó hasta el pasillo de José C. Paz, que durante su turno de venta de drogas la acompañaron el que hacía de "gatillero", cuatro hombres más y un restante al que le estaban mostrando el trabajo para co-



Escena. En esta esquina de José C. Paz le dispararon a "D". Hay tres detenidos y una prófuga de la Justicia.

menzar a vender en cualquier momento. Todos, aclaró, eran de San Martín. En ese momento intervino la UFI 20 de Malvinas Argentinas, departamento judicial San Martín.

Antes, en abril de este año, se había difundido un pedido de búsqueda de "D". En redes sociales el anuncio decía: "Buscamos a D. Tiene 22 años. Vive en XX".

Por último agregó otro dato importante: por lo que había escuchado el grupo respondía a dos personas que Paz. Tenía armas y 5 mil dosis.

se encontraban en penales bonaerenses. A uno lo apodarían "Mencho" y estaría detenido por el secuestro y asesinato de un policía. Y al otro, "Paisa", quien sería Joaquín Aquino (33), el narco paraguayo detenido y señalado (en un principio) de ser uno de los posibles dueños de la droga adulterada de Puerta 8 por la que murieron al menos 23 consumidores. Cuando lo detuvieron, en febrero pasado, lo encontraron en una vivienda de José C

Esa misma tarde un grupo operativo de la Sub Delegación de Investigaciones José C. Paz recorrió el pasillo. Lo hicieron sin uniforme. Hablaron con vecinos. "Está viniendo gente de San Martín", les contaron. "De la villa Loyola y del barrio 18 de septiembre". Otra información aportada fueron los nombres de algunas de las personas identificadas por "D".

A uno lo apodan "El Paraguayo". "Son los que les guardan las drogas y las armas cuando llega la Policía",

aseguraron los vecinos. El kiosco de drogas funcionaba las 24 horas. La mercadería llegaba todas las tardes entre las 18 y las 21.

En las tareas de campo describieron el lugar del hecho y el punto de drogas, que siguió funcionando. Otros domicilios descubiertos fueron los de vecinos que guardaban droga y armas. Los policías marcaron casas y una gomería con un cartel que dice "El parche loco".

El fenómeno de "copamiento" es muy propio de bandas de San Martín. Se trata de grupos que pasaron de vendedores a "mayoristas" de la villa. Todos los dealers cobraban un dinero fijo y las ganancias eran de ellos. Más adelante el objetivo fueron otras villas, aunque siempre de San Martín. Llegaban, echaban a la fuerza a los vendedores locales y se instalaban con la estructura compuesta por "gatilleros", vendedores, esquineros, bolseros. Hay antecedentes de narcos peruanos que hacían lo mismo en la Ciudad y el conurbano.

Hace tres o cuatro años esos grupos cruzaron fronteras del municipio. Se apropiaron de lugares de venta de Fuerte Apache, Pilar, Merlo, Ezeiza y ahora José C. Paz, entre otros destinos. La organización que se "especializa" en esta modalidad sería la de Blas Gómez y Max Ali "Alicho" Alegre, que tendrían vinculación con "Paisa" y están enfrentados al capo Miguel Angel "Mameluco" Villalba.

El 1 de agosto cinco policías de la Sub Delegación de Investigaciones José C. Paz volvieron a la zona. Entraron por Viena y observaron a tres varones y una mujer. Como las fisonomías de los hombres eran semejantes a la descripción de "D", los agentes, de civil, bajaron del auto no identificado y gritaron: "Alto Policía".

Los cuatro detenidos afirmaron ser vecinos de San Martín y no supieron explicar qué hacían allí. El más grande tiene 33 años, se llama Gustavo Aguiary es de los monoblocks del barrio Güemes. Dos son menores, de 17 años; vivían en la villa Loyola y Billinghurst. La mujer cumplió 25 años y también es de Loyola. La mujer, Araxi Nerea Espel, fue liberada por falta de mérito. Cuando la volvieron a buscar, ya no estaba. Y sigue prófuga.

LA JOVEN HABÍA IDO A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO EN MENDOZA

### La autopsia de Agostina Trigo confirmó que fue violada

Agostina Trigo (22) salió de su casa con la ilusión de conseguir trabajo. pero la entrevista laboral terminó siendo una pantalla. La joven fue hallada asesinada a golpes y puñaladas en un galpón en San Martín, Mendoza, el 6 de julio pasado. Recién el viernes, la autopsia reveló que había sido violada y que la causa de su fallecimiento fue "multicausal": cada una de las cuatro puñaladas que recibió en el tórax podrían haberla matado.

Por eso, es que no se sabe cuál de todas las heridas fue la que la mató. A su vez, la joven-madre de un nene de cuatro años-recibió un fuerte golpe en la base craneal. Los peritos forenses confirmaron que Agostina fue

víctima de abuso sexual.

Los fiscales del caso, Martín Scattareggi y Oscar Sívori, investigan si otra persona ayudó a cometer el crimen a Diego Armando Caballero (35), el único detenido.

La hipótesis de que no actuó solo surge por algunas pistas que fueron descubriéndose durante los peritajes. Desde el informe preliminar del Cuerpo Médico Forense se supo que la víctima tenía heridas infringidas después de que falleció. Esto prueba el ensañamiento del o los asesinos.

"Un macheo exitoso de las pruebas de ADN nos permitió encontrar al autor material del crimen". Así explicó el procurador de Mendoza, Alejandro



Víctima. Recibió 4 puñaladas.

Gullé, el hallazgo de la compatibilidad genética entre los rastros encontrados en las uñas de Agostina y Caballero, que tenía antecedentes de abuso sexual y estuvo en contacto con la víctima.

El sospechoso fue detenido en su casa y la Policía comenzó a seguirlo tras ser detectado luego de una triangulación por un rastro tomado desde el Facebook de la víctima días después del hallazgo del cuerpo.

Gullé aclaró: "La investigación continúa abierta para saber si puede haber otra persona implicada".

El ministro de Seguridad mendocino Raúl Levrino comentó que al caso lo abordaron desde el área de Delitos Tecnológicos: "Localizamos que el radio de investigación estaba en el municipio San Martín, donde ocurrió el asesinato. Y cuando alguien entró a la cuenta de Facebook de Agostina, hicimos un cruzamiento de datos".

La información señala que una amiga de Trigo advirtió que su perfil de Facebook aparecía conectado y le escribió a través del Messenger. La chica se sorprendió cuando le res-

pondieron desde esa cuenta y le aportaron información sobre el caso.

"Al detenido -dijo el ministro- le encontramos elementos probatorios, el nombre de Agostina, el teléfono de ella y la captura de ella cuando solicitaba trabajo como niñera".

Caballero tiene antecedentes de 2011 cuando fue condenado a cinco años de prisión por robo agravado con uso de arma con privación ilegítima de la libertad, condena que ya cumplió. Además, tenía otra causa de abuso sexual simple.

Por la sospecha, el Ministerio Público extrajo muestras genéticas del individuo y estas coinciden con los rastros de pelo, piel y semen que se hallaron en el cadáver de la víctima.

El femicida había utilizado varios perfiles falsos en redes para engañar a jóvenes ofreciéndoles trabajo.

Agostina fue vista por última vez con vida el domingo 3 de julio, el día del cumpleaños de su hijo, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista laboral como niñera. Buscaba trabajo de manera desesperada para poder aumentar sus ingresos.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

### **SPOT**

#### Diego Jemio

Especial para Clarín

Allá lejos y hace tiempo, la televisión argentina era un restaurante con platos variados. Había noticieros, unitarios, tiras, telenovelas, periodísticos... En fin: un menú para todos los gustos; en algún caso, un plato gourmet, con alguna osadía. En los últimos meses, ante la falta de ficción local por la crisis y en un escenario agravado de post pandemia, los canales de aire echaron mano a viejas fórmulas.

Esas viejas recetas son, básicamente, los ciclos de preguntas y respuestasy los realities. Estos últimos pueden ser de convivencia o como concurso de talentos, en casi todos los casos con formatos extranjeros.

De alguna forma es volver al boom de los '90 con los juegos-aunque existen desde finales de los '50-y a los primeros años del reality en el inicio del siglo, cuando Gran Hermano hizo su aparición en 2001, en Telefe.

Para comprobar ese tendencia -ese aire de cosa ya vista-, basta con hacer un zapping por los principales canales de aire. Los tanques de los canales más vistos son dos realities de canto: La voz Argentina (Telefe) y Canta conmigo ahora (El Trece).

El programa que conduce Marley tiene más de siete horas semanales de aire, mientras que el de Marcelo Tinelli suma seis.

Los realities están muy lejos de ser cosa del pasado y serán cosa del futuro, al menos del más cercano. Este año, aún sin fecha confirmada, Telefe pondrá al aire una nueva versión del ciclo pionero en este tipo: sí, vuelve Gran Hermano.

El próximo lunes también llegará a esa pantalla ¿Quién es la máscara?, con Natalia Oreiro como conductora. En ambos casos se trata de productos de Endemol. Pronto, El Trece hará lo propio con la segunda versión de El hotel de los famosos, cuya primera edición ganó Alex Caniggia.

Jugar desde casa. Intentar adivinar antes que el participante. Ganar aunque no ganemos, sentados frente a una pantalla. Eso parece lo que motoriza los programas de juegos.

Los 8 escalones del millón (El Trece), el programa conducido por Guido Kaczka, es quizás una demostración fiel de la penetración de los ciclos de juegos. Mide bien -algunos días es lo más visto del canal- y tiene presencia en la pantalla en horario vespertino y nocturno.

En charla con Clarin, el conductor intenta encontrar las razones de tantos programas de este tipo.

"En mi experiencia, y después de tanto tiempo de hacerlo, creo que los programas de preguntas y respuestas funcionan por dos razones. Por un lado, la interactividad. No sólo mirás y apostás con el corazón por los participantes, sino que también podés ir jugando al lado de ellos, a diferencia de otros donde quizás son más de destreza", explica.

"Otra cosa-agrega- puede ser el hecho de estar dirigidos genuinamente a la familia. Después, con el tiempo, cambian las estrategias. Pero, si a eso le agregás buenos premios e historias de vida interesantes, tenés un formato que viene funcionando desde hace décadas".

En Telefe, la lista de programas de



Por duplicado. "Los 8 escalones del millón" tiene dos emisiones diarias en El Trece. ARIEL GRINBERG

### Televisión abierta

## Los realities y los programas de juegos coparon la pantalla

Como en los '90, la crisis económica relegó a la ficción, mientras los concursos acaparan la programación y el rating.



Se viene. "¿Quién es la máscara?", con Natalia Oreiro, empieza el lunes.

juegos continúa y hay para todos los gustos. El "Pelado" Guillermo López invita a los vecinos a jugar desde sus barrios en Juego chino (viernes a las 23.45). Los sábados y domingos a la noche, por el mismo canal, Pasapalabra sigue la misma lógica, con preguntas y respuestas desde el estudio y hay también una versión famososcon la conducción de Iván de Pineda.

En El Trece (lunes a viernes, a las 18.30 y con un especial famosos los domingos), 100 argentinos dicen apela al sentido común con la conducción de Darío Barassi. A ese se suma Bienvenidos a bordo, que antiguamente conducía Kaczka y ahora está en manos de Laurita Fernández.

Elnueve intenta sumar rating con Vivo para vos (sábados y domingos, a las 20), con la conducción de Carolina Papaleo y un especialista en los juegos de la tele: Julián Weich. Una apuesta aún más fuerte y concreta por el género lúdico es La hora exacta (lunes a viernes a las 22), un programa en el que Teté Coustarot y Boy Olmi juegan con los participantes a partir de recuerdos y archivo del canal.

El actor vincula el boom de los programas de juegos al desánimo que se vivió por el Covid. "La pandemia generó un agujero en el alma de la gente, que todos tratamos de sanar de distintas maneras. La ficción no desapareció, porque la gente consume muchas series. Pero la televisión de aire, quizás por una sobredosis de información, generó una necesidad de

distraerse de otra manera", dijo Olmi.

"El espectador-agregó-se siente involucrado adivinando y participando. Es un pensamiento rápido que no requiere continuidad. En el programa, nosotros intentamos ir más allá de la evocación y reflexionar sobre la guerra, el amor o la ciencia. Queremos hacer también un trabajo emotivo e intelectual".

Aunque está ajena a la competencia más exigente por el rating, la TV Pública también se hace eco de la tendencia con ¿Quién sabe más de Argentina? (lunes a viernes a las 20), que comenzó en 2020. El programa pone en juego los conocimientos sobre la historia argentina, conducido por Roberto Funes Ugarte.

"Los programas de preguntas y respuestas distienden y separan un poco a la gente de la realidad que se vive en la Argentina. Creo que se sostienen porque los formatos van mejorando año a año; se modernizan y se hacen más contemporáneos, incluso con el uso de las nuevas tecnologías. Es el primero que conduzco. Y me encantaría, por ejemplo, conducir un reality", dice Robertito.

La señal estatal también tiene otro con juegos llamado Noche de mente (lunes a viernes a las 22), pero está

#### El Trece suma 30 horas semanales de contenido de este tipo, mientras Telefe roza la docena.

más enfocado en los juegos mentales -uno de los conductores es el divulgador científico Diego Golombekque en el clásico de preguntas y respuestas al estilo Odol pregunta.

De los cinco canales de aire históricos, América parece ser el único un poco al margen de la tendencia, con más foco en los noticieros y magazines. La excepción, que tiene algunos juegos, es La noche del domingo, el clásico de Gerardo Sofovich reversionado ahora por Mariano Iúdica, pero son más de destrezas: el jenga y el clásico corte de manzanas.

Net TV y Bravo TV, las dos señales abiertas que su sumaron al quinteto histórico de aire, están armando sus grillas a base de latas extranjeras, magazines y noticieros.

En total, si sumamos las horas por semana, El Trece supera las treinta de programas de preguntas y respuestas y realities, mientras que Telefe roza la docena. Y sólo contando los dos canales líderes.

En la lucha por el rating, los programas de este tipo-en especial los realities de canto-también copan todo. De hecho, el prime time se enciende a diario con el mano a mano entre La voz Argentina y Canta conmigo ahora, ya que suman alrededor de 24 puntos, tomando los 14 de promedio del ciclo de Telefe (suele ser lo más visto del día) y los 10 de Tinelli.

La tele abierta hace frente al escenario post pandemia con concursos lúdicos, de talento o de interés general. La ficción, por ahora, se reduce a las novelas enlatadas de Brasil y Turquía y otros rincones del planeta. ¿Se acuerdan del "Somos actores, queremos actuar" de hace casi dos dé-

cadas? Hoy parece una quimera. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

### Cine

FESTIVAL DE VENECIA SIGUE LA COMPETENCIA OFICIAL

### El día de la bella Penélope Cruz y la bestia Brendan Fraser

La española hace de una madre coraje en "L'Immensità". Él es un hombre que pesa 270 kilos en "The Whale".

#### Pablo O. Scholz

VENECIA. ENVIADO ESPECIAL

Ayer se realizó la Regata Storica (Regata histórica), que paraliza a Venecia. Tiene lugar el primer domingo de septiembre de cada año, y siempre coincide con el único domingo del Festival de Venecia.

Los vaporettos, las embarcaciones de transporte público, se cancelan tres horas antes del inicio de la regata. La escena se puebla de barcos del siglo XVI decorados, los gondoleros vestidos con trajes de época y familias remando por el Gran Canal, durante las cuatro carreras cuya meta es frente al Palacio Foscari.

Y de este lado de la laguna veneciana, que separa a Venecia del Lido, fue un domingo de carreras, pero para ver a las películas y las estrellas. Fue un domingo estelar en Venecia.

Estuvieron Penélope Cruz -en 2021 ganó la Copa Volpi a la mejor actriz por Madres paralelas, de Pedro Almodóvar- con L'Immensità, del italiano Emanuele Crialese; y Brendan Fraser, con su personaje de 270 kilos en The Whale, del aquí siempre mimado Darren Aronofsky (El cisne negro).

¿Se puede filmar una película prácticamente sin salir de un departamento? ¿Y si el lugar es lúgubre? ¿Y si el protagonista pesa 270 kilos? ¿Y si lo interpreta Brendan Fraser?

Bajo el poco sutil título de The Whale (La ballena), Aronofsky sacó del olvido al actor que fue George de la selvay se lució en La momia, ahora como un profesor de inglés que da clases online y padece una insuficiencia cardíaca.

Charlie no para de comer por el dolor de perder a quien considera fue el amor de su vida, un alumno con el que mantuvo una relación tras dejar a su mujer y a su beba. Ahora, Charlie intenta conectarse con Ellie, su hija, encarnada por Sadie Sink, estrella de Stranger Things.

Por momentos controvertida, es probable que Fraser escuche su nombre en las nominaciones en la próxima temporada de premios por este filme de Aronofsky, que desde hacía cinco años (con ¡Madre!) no filmaba.

En la conferencia de prensa, Fraser contó cómo hizo para actuar con todo lo que pesaba: "Tuve que aprender a moverme de una manera nueva... Desarrollé músculos que no sabía que tenía", dijo. "Incluso sentía vértigo al final del día cuando me quitaban to-



Regreso. Penélope Cruz volvió a la Mostra, donde en 2021 fue mejor actriz por "Madres paralelas". EFE

dos los aparatos", continuó, y lo comparó a cuando descendió de la lancha en Venecia: "Esa sensación de ondulación. Comprendí a los que tienen cuerpos así. Tenés que ser increíblemente fuerte, mental y fisicamente, para habitar ese ser cuerpo". Además de una prótesis, para engordarlo se apeló a CGI (imágenes generadas por computadora).

Penélope Cruz regresó al Lido para componer a Clara, una española que se casó con un italiano, vive en Italia, y tiene tres hijos. La mayor, la adolescente Adriana, se siente varón.

En L'Immensità es una madre excepcional: juega con sus hijos al poner la mesa, se saca los zapatos en la calle para correr y gritar con Adri. También soporta que su marido se acueste con cuanta mujer le plazca, pero son los años 70, y la definición sexual de Adri, que adora a Raffaella Carrà, es aquí lo central.

Más que lo que dijo la actriz de Volver, en la conferencia de prensa fue el director, Crialese, quien mantuvo la atención de la prensa, al declarar "Nací biológicamente como mujer".

"En el mundo especificamos entre mujeres y hombres... Soy lo que soy y mantengo en mí las dos polaridades. Nunca voy a ser como cualquier otro hombre. Nací biológicamente como mujer, pero no quiere decir que no guarde una gran parte de mujer en mí, que además creo que es la mejor parte de mí", se sinceró.

La película de Crialese-que estuvo en la Argentina rodando Mundonuevo, en 2005- es políticamente correcta, pero a la que la falta de emotividad



Rescate. Tras años de olvido, Fraser vuelve a los primeros planos. AP

le resta poder y trascendencia.

La tercera película en competencia fue Les enfants des autres, de Rebecca Zlotowski-llevó al Bafici Grand Central- y que protagoniza Virginie Efira. Aquí es Rachel, una profesora de escuela que se lanza con todo, a todo. A defender a un alumno para que no pierda la escolaridad, y también con su nueva pareja (Roschdy Zem), que tiene una hija de cuatro años y una ex (Chiara Mastrioianni).

Ella se adapta a todo lo que puede en su nueva relación, pero cuando sus necesidades de ser madre estén en peligro, revaluará todo, pero más como respuesta que como protagonista de su decisión. Una de esas películas que podría no estar en la competencia y nadie lo lamentaría demasiado. Correcta, y punto.

Ya el sábado, luego de que los argentinos no quisieran abandonar la Sala Grande, Sigourney Weaver entregó el León de Oro a la carrera al siempre activo Paul Schrader. Weaver llenó de elogios a quien fuera el guionista de Taxi Driver y Toro salvaje, de Scorsese, y que dirigió, entre otras, American Gigoló.

Y se proyectó Master Gardener (Maestro jardinero), en la que la actriz de Alien y Avatar compone a la dueña de una mansión de cuyos jardines se encarga el personaje que encarna Joel Edgerton. Fuera de competencia, es un Schrader menor, comparado con todo lo que supo dar hasta hace apenas unos años el director de Días de furia.

#### **DE LA CRÍTICA ESPECIALIZADA**

#### Elogios para "Argentina, 1985" y Ricardo Darín

Tras sus proyecciones oficiales en el Festival de Venecia, Argentina, 1985, de Santiago Mitre, con Ricardo Darín, Peter Lanzani y Alejandra Flechner, despertó elogios en los medios internacionales.

Y muchos hablan de Darin como fuerte candidato a la Copa Volpi al mejor intérprete, el mismo galardón que hace seis años ganó Oscar Martínez por El ciudadano ilustre.

Quizá la crítica más elogiosa fue la de Deadline. Stephanie Bunbury habla de "excepcional thriller político", considera a Darín "uno de los mejores actores del mundo", y promete que muchos espectadores "derramarán lágrimas".

"Lo que distingue a esta película de otras sagas políticas es la destreza con la que Mitrey su coguionista Mariano Llinás han entretejido la urdimbre de la lucha política con la trama de la lucha humana. Su alcance es amplio, sus complejidades legales claramente explicadas, pero Darín lleva Argentina, 1985 de una escena a la siguiente en lo que sin duda es la mejor actuación de su carrera. Tiene la habilidad de pasar de la comedia irónica a la intensidad dramática con un golpe de látigo degaucho. Es notable".

Uno de los mejores críticos ingleses de cine, Peter Bradshaw, escribió en The Guardian: "Hay un poco de emoción hollywoodense en este drama judicial de la vida real, pero está manejado con un estilo fantástico y un compromiso sincero, y Darín ofrece una maravillosa actuación en el papel principal: ingenioso, irónico, preocupado pero idealista". Y cierra: "Es una película franca, musculosa y potente".

Guy Lodge, de Variety, escribió: "Argentina, 1985 es, muy apropiadamente, una película popular sobre la justicia popular, que equilibra una catarsis histórica desgarradora con toques de comedia doméstica graciosa". Y agrega: "Es un testimonio de la atractiva calidad de estrella de Darín, quien convierte a Strassera en un cruzado noble y digno de alegría en un modo clásicamente heroico, pero con una peculiaridad cálida y desaliñada". Y del alegato final de Strassera, dice que es "una de las escenas de discursos más fascinantes y espeluznantes del cine reciente".

En Screen Daily se lee que el filme es "un conmovedor thriller judicial. Con una actuación comprometida y digna de premios de Darín, esta película tensa, largay divertida se destaca entre lo mejor del género".

### Cultura

Ariadna Castellarnau. La escritora española presenta su nuevo libro

### Cuando el amor de la familia o la paz del campo dan susto

"La oscuridad es un lugar" propone relatos que atraen y movilizan conjugando el género fantástico con el terror.

#### **S**Entrevista

Héctor Pavón hpavon@clarin.com

No confiemos en los lazos familiares ni en la naturaleza. Una conclusión posible después de leer los estremecedores cuentos que contiene La oscuridad es un lugar (Emecé), el volumen que escribió la escritora española Ariadna Castellarnau. Estos textos atraen y movilizan en cada línea recorrida por el terror, lo fantástico y la inquietud. También pueden angustiar al exhibir mundos y situaciones que no quisiéramos experimentar.

La autora vive en Barcelona, pero entre 2009 y 2016 se estableció en Buenos Aires. Fueron años vividos a pleno: aquí escribió y, a pesar de su mirada crítica de los vínculos familiares, armó una estructura afectiva con pareja e hija. Desde una España calurosa, y en medio de sus vacaciones, habló por videollamada con Clarín de este libro.

#### -¿Qué elementos y condimentos del exterior y de tu interior influyeron para crear estos cuentos y sus climas?

-Quería que fueran historias que exploraran las relaciones familiares, mi obsesión, pero no desde una perspectiva realista, sino con un filtro que a mí me sirve para tomar distancia y establecer un vínculo diferente con lo que llamamos "real". Ese filtro está teñido por elementos del fantástico y del terror que se mezclan entre sí y dan una mirada extrañada sobre ese mundo. Son historias con foco en las rela-

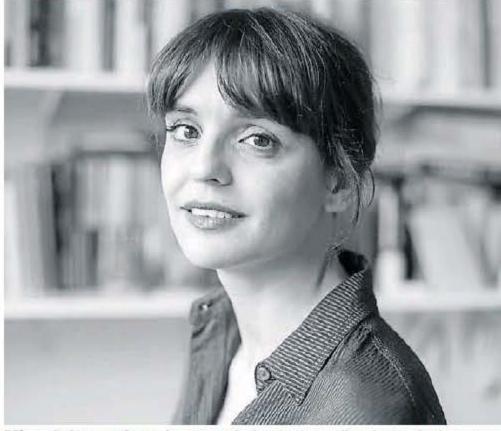

Mirando las sombras. La autora indaga en aquello a lo que le tememos.

ciones familiares, en lo que tienen de monstruosas o en sus vínculos de asfixia. Un dato, la palabra familia viene de famulus, que es el conjunto de esclavos...

#### -La oscuridad como lugar... ¿A dónde te lleva esa imagen?

-Ese título es una versión libre de un verso de Dylan Thomas, que dice lo contrario: "La oscuridad es un camino y la luz un lugar". La oscuridad es algo que se recorre y la luz es un lugar al que llegar. Lo invertí. El libro trabaja mucho con los lugares, los paisajes y se vuelven personajes. Para mí, la oscuridad es un lugar al que se puede ir y que a veces puede ser, la casa de la infancia. Te remite a recuerdos quizás no tan agradables, o a esos sitios que te llevan para atrás, para esos recuerdos que has tratado de borrar toda tu vida y que de repente afloran.

-Hablás de lo extraño, de lo monstruoso, es casi una estética del peligro o tensión permanente.

-Los cuentos están poblados por ni-

ños y adolescentes. Es una idea de la infancia y de la adolescencia a la intemperie. Es una etapa fascinante, latente, todo está ahí, en potencia. Se ve mucho en los cuentos de hadas, donde hay familias disfuncionales y tremendas. Es una época en la que te pueden pasar cosas horribles. El psicoanálisis dice que, como adultos, se trata de superar esos momentos que no recordamos absolutamente nada porque sino enloqueceríamos. Es el momento del nacimientoy de la separación del útero y esas primeras horas, días. Todo esto permea estos cuentos: niños que están expuestos a un peligro, a un riesgo. Aquí se expone esa realidad, esa vida destechada, con el desamparo absoluto en el que viven. O a veces también los adultos, porque ahí se invierten los términos, como en el caso del cuento "Calipso", donde el victimario se convierte en víctima, por obra de esta niña que es un ser que no se acaba de definir muy bien. Algo tremendo

#### Castellarnau Básico

#### El oficio de contar

Lleida, 1979. Es licenciada en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Entre los años 2009 y 2016 vivió en Buenos Aires, donde trabajó como periodista cultural. También ha publicado crónicas periodísticas para las revistas Anfibia (Argenti-

na) y Etiqueta Negra (Perú). Como escritora, sus cuentos forman parte de las antologías Panorama Interzona (Interzona) y Extrema Ficción (Antologías Traviesa) y su primera novela, Quema, fue galardonada con el Premio Internacional Las Américas a la mejor novela hispanoamericana de 2015.



La oscuridad es un lugar Ed. Emecé 160 páginas \$2.500 (papel) \$439,99 (e-book)

está a punto de pasar todo el tiempo. La vida entraña un riesgo enorme, a pesar de que nos quieren hacer creer lo contrario con la idea de que con esfuerzo y sacrificio vas a generar certezas y seguridades. Este mundo capitalista te propone pensar en el futuro, algo que sabemos que es una ficción porque este mundo se puede ir a la mierda y probablemente se vaya en breve, ¿no? Vivir es un riesgo y está bien asumirlo.

-Volviendo a esta idea de lo monstruoso, en tu cuento "Marina Fan" vemos algo que nos espanta, ese hermano que es una atracción de

#### circo. Nos asusta también y también funciona como un espejo...

-Lo que más nos espanta, y lo que más rechazamos, es siempre lo reprimido y por eso nos atrae tanto, todo eso que, desde el lado consciente, diurno, y de seres bienpensantes, anulamos. Es lo que aflora en los sueños y en las fantasías que también procuramos reprimir, todo lo que escapa al control. Esa seguridad la conseguimos a un alto precio, que es no sólo de restar libertad, sino de matar el deseo, la fantasía y esa cara oculta, donde Carl Jung decía que estaba la sombra. Sí, el hermano monstruo es todo lo que el otro desearía ser. Es monstruoso, pero resulta ser súper interesante, y nos lleva a querer ser este ser deforme. Eso que tanto nos ofende, a veces es lo que más deseamos.

 En todo el libro, la naturaleza, el campo, contradicen esa impresión que a veces tenemos de lugares apacibles, tranquilos, seguros. Como en "De pronto un diluvio", por ejemplo. ¿Esos sitios naturales tienen tanto o más peligro o tensión que los urbanos?

-Hay algo de lo que aprendí en la Ar-

gentina. Tenéis esos campos que nunca se acaban, a mí me desesperaba ir por la ruta y no ver nada. Yo le decía a mi pareja "pero bueno, no hay una colina, un relieve, algo que ponga a la vista un límite". Eso me parecía muy intimidante, quizás ustedes lo tienen muy naturalizado, pero para un europeo es una experiencia muy fuerte porque acá hay un pueblito y luego una colina, siempre hay esos límites, y te sientes un poco más cobijado. Creo que no puede existir la idea de una naturaleza bucólica en Latinoamérica, eso es un invento del romanticismo europeo, una naturaleza como espacio bucólico o de paseos ensoñados. El paisaje y la naturaleza latinoamericana existe de otra forma, exige otra forma de estar en ese paisaje, no es que te podés pasear con un libro en la mano ensoñando, como románticos alemanes, porque siempre hay un riesgo latente, un peligro acechando. No es un paisaje para ensoñar, no es un paisaje bucólico, es un paisaje, un lugar hostil para conquistar y dominar. En Europa está todo dominado desde hace muchísimo tiempo, no hay ninguna conquista que hacer. Eso para mí fue un descubrimiento y cambiaron mucho mis paradigmas sobre la relación del hombre con la naturaleza.

### Horóscopo

#### ARIES

Plensa con un criterio realista frente a situaciones atípicas. Lograr definiciones es liberarse de exigencias desmedidas.

#### **TAURO**

Utilice su Influencia y logrará el resultado deseado, los ejemplos de colegas lo enriquecen. Se apoya en un discurso elocuente.

#### **GÉMINIS**

Esfuerzos que benefician, haga con-

tacto con lo nuevo y plantee desafios. Crecen afinidades con el entorno y supera diferencias.

#### CANCER

Convoque a la imaginación para iniclar proyectos y continúe sus planes. Incorpore rutina y logrará la organización necesaria.

#### LEO

Comprométase con las actividades en las que se siente bien. Caen prejulcios del pasado, relaciones libres

de preconceptos.

#### VIRGO

Aclara situaciones confusas y deja atrás rencores. Proyecta sus Ideas con naturalidad para encontrar soluclones concretas.

#### LIBRA

El Intercambio cultural acelera cambios laborales importantes. Movimientos ajenos lo obligan a reordenar tareas cotidianas.

#### **ESCORPIO**

Estímulos para un momento de renovación, buenas propuestas e Interesantes debates entre colegas. Combina reflexión y acción.

#### SAGITARIO

Asume nuevos desafíos, elabora estrategias que fundamentan sus proyectos. Se ubica en un lugar apropiado para generar cambios.

#### CAPRICORNIO

Una mirada autorizada le asegura

buenas relaciones. Genera una nueva metodología de trabajo y conserva los recursos proplos.

#### **ACUARIO**

Propone renovaciones en sus planes actuales. Exprese con libertad las propuestas que lo Incentivan, transita el camino real.

#### **PISCIS**

Trate de encontrar equilibrio entre deseos y responsabilidades. Eluda conflictos que restan energía.



CLARIN LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Streaming

"LOS ANILLOS DE PODER" POR AMAZON PRIME VIDEO

### El desafío de sostener el mito

Los primeros dos capítulos de la precuela de "El señor de los anillos" son excesivos, pero invitan a mirarla.

Christian Sánchez Especial para Clarín

Después de casi un lustro desde que se anunció, Amazon Prime Video estrenó finalmente los dos primeros capítulos de El señor de los anillos: Los anillos de poder, la serie más esperada y ambiciosa de la plataforma, basada en el universo creado por J. R. R. Tolkien y filmado por Peter Jackson.

Más de dos décadas pasaron desde que el director jugó todo a un pleno que parecía imposible: llevar la novela épica del escritor británico al cine, mientras la industria lo miraba más o menos como a un delirante. Pero contra todos los pronósticos lo logró, construyendo ese mundo fantástico alrededor de la obra.

Y en esa herencia es donde está el mayor desafío de El señor de los anillos: Los anillos de poder, porque no cuenta ni con Jackson ni con Tolkien. Este último porque la serie no está basada en un libro sino en apéndices del autor, donde describe la Tierra Media antes de los sucesos de La comunidad del anillo y El hobbit.

Encarar la precuela de una franquicia de estas dimensiones es un desafío monumental, lo que queda reflejado en el presupuesto de casi quinientos millones de dólares solo para la primera temporada.

Al no contar con textos completos del autor, los guionistas Patrick McKayy JD Payne se encargaron de reconstruir la historiay completarla con sus ideas; tremenda responsabilidad que podrá depositarlos en la



De todo. El comienzo tiene romance, acción, humor y guiños. EFE

cumbre o en el último de los subsuelos. Se verá con el correr de los capítulos si estuvieron a la altura o no.

La dirección de los primeros dos episodios recayó en Juan Antonio Bayona, que consiguió mantener la atmósfera creada por el director neozelandés; apoyado en batallas, personajes célebres y asombrosos escenarios, como las Minas de los Enanos, el mar y las Tierras Imperecederas.

Sobre este último punto, vale resaltar que los ocho episodios de la primera temporada se rodaron justamente en Nueva Zelanda, igual que la trilogía original, aunque la segunda se grabará en el Reino Unido.

Otro aspecto que ayuda a mantener el ADN de las películas originales, es la música del canadiense Howard Shore, quien fue el encargado de hacer lo propio en las dos trilogías previas. El trabajo en La comunidad del anillo y El retorno del rey le valieron dos Oscar.

Sobre la trama de Los anillos de poder, buena parte recae sobre el personaje de Galadriel (Morfydd Clark), la heroína elfa interpretada en la trilogía original por Cate Blanchett. También hay otros conocidos: Elrond, Isildury Sauron, y unos cuantos nuevos: Bronwyn, Arondir y la hobbit Nori.

Para quienes no sean seguidores de la saga (aunque también para algunos que lo son), los dos capítulos disponibles -sobre todo el primeropodrán parecerles lentos y algo confusos.

Hay muchos personajes en varias ventanas con historias paralelas que, por el momento, son inconexas. Aunque, para ser justos, plantear una historia de estas dimensiones, que podría tener cinco temporadas, difícilmente pueda hacerse a otro ritmo.

Por otro lado, se nota demasiado la intención de contener a todo el público posible desde el comienzo, algo entendible porque no solo de la calidad viven las plataformas, pero es una búsqueda que resulta un tanto forzada. En las primeras dos horaspara bien o para malhay de todo: acción, referencias y personajes para los conocedores, algo de romance, bastante para chicos y unos cuantos gags, algunos de ellos innecesarios.

Todo está dado para que El Señor de los anillos: Los anillos de poder sea un éxito: presupuesto millonario, el halo de una franquicia clásica y años de producción. Pero el tiempo lo dirá; como reza la primera frase de la serie: "Nada es malo al principio". ■

### Series para ver en la semana

#### Cobra Kai

#### DESDE EL VIERNES EN NETFLIX

Llega la quinta temporada de la serie secuela de "Karate Kid". Mientras Terry Silver (Thomas Ian Griffith) conduce a Cobra Kai hacia un nuevo régimen, Daniel Larusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) y un viejo aliado se unen en una batalla que va más allá del dojo.

#### Entre bodas

#### DESDE EL JUEVES EN STAR+

Serie británica de ocho episodios que combina la comedia romántica y el thriller de acción. Katie (Rosa Salazar) y Stefan (Gavin Drea) comienzan un romance a pesar de que ella está comprometida. El día de la boda de Katie, su esposo y toda la familia de él son asesinados. La Policía piensa que fue Stefan. Stefan piensa que fue Katie. Y nadie sabe con certeza qué sucedió.

#### Tierra Incógnita

#### DESDE EL JUEVES EN DISNEY+

Serie original de Disney producida integramente en Latinoamérica. Sigue a Eric Dalaras (el argentino Pedro Maurizi), un adolescente que descubre un parque escalofriante mientras busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición de sus padres, ocurrida ocho años atrás. Mora Fisz, Toto Kirzner, Silvia Kutika y Lautaro Delgado son parte del reparto de esta ficción de ocho episodios.

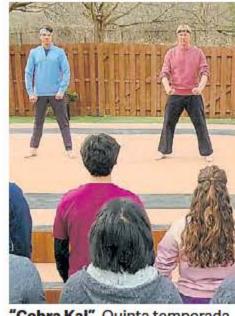

"Cobra Kai". Quinta temporada.

#### Narcosantos

#### DESDE EL VIERNES EN NETFLIX

Serie surcoreana basada en hechos reales. Un empresario común y corriente participa en una misión secreta del Gobierno para capturar a un narcotraficante coreano que opera en Sudamérica. Con Park Hae-soo, de "El juego del calamar".

#### Central Park

#### DESDEEL VIERNES EN APPLETV+

Tercera temporada de la serie musical animada. Mientras Bitsy continúa su incansable búsqueda para comprar el parque, Owen se embarca en una nueva campaña promocional para hacer que más personas se enamoren de él, y Paige está muy ocupada pero firma un contrato por su primer libro.



### Jeep

#### FCA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS ANUNCIA SU

### ACTO DE ADJUDICACIÓN N° 300 FONDOS AGOSTO

(09/09/2022)

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de comunicarles que el ACTO DE ADJUDICACIÓN correspondiente a Fondos **AGOSTO/2022** se llevará a cabo el día 9 de septiembre de 2022 en Carlos M. Della Paolera 265 P.21, de la Ciudad Autónoma de Bs.As.

#### Día: 09-09-2022

•08:30 Horas: CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS DE LICITACIÓN para todos los grupos participantes.

•08:35 Horas: APERTURA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN.

Grupos participantes: 12354 a 16352

En virtud de la Resolución General Nº 21/20 de la Inspección General de Justicia, publicada el **05/05/2020**, las ofertas de licitación deberán realizarse ingresando a **www.fiatplan.com.ar** y **www.jeepplan.com.ar** 

El acto será transmitido vía streaming a través de dichas páginas web.

Con relación a las ofertas realizadas con Carta Compromiso, tendrán como fecha máxima para reemplazo por efectivo hasta el día 19-09-2022 (sin excepción).

Los resultados estarán disponibles en las páginas web mencionadas a partir del día 12/09/2022.

Para aclaraciones o información adicional, por favor contactarse con su concesionario, o llamar gratis a FIATPLAN 0810-222-3428/JEEPPLAN 0810-333-5337

FIAT PLANTJEEP PLAN: FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. CARLOS MARÍA DELLA PACLERA 265 PISO 22, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. PLANES APROBACIÓN POR RES. L.G.J. Nº 398/97 Y 717/04 EN EL EXPEDIENTE Nº 47:508 PLANES DE AHORRO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS MARCAS FIAT Y JEEP POR SORTEO O LICITACIÓN. SUJETO A APROBACIÓN DE CONCICIONES CREDITICIAS. LAS CUDTAS DEL PLAN DE AHORRO NO CONTIENE INTERESES Y SUS CUDTAS SIGUEN LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES. EL TITULAR DE LOS DATOS FERSONALES TIENE LA FACULTAD DE EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A LOS MISMOS EN FORMA GRATLITA EN INTERVALOS NO INFERIORES A SEIS MESES SALVO QUE SE ACREDITE UN INTERÉS LEGÍTIMO AL EFECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART.14 INCISO 3 DE LA LEY Nº. 25.326. LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DATOS PERSONALES. ÓRGANO DE CONTROL DE LA LEY Nº. 25.326. TIENE LA ATRIBUCIÓN DE ATENDER LAS DENUNCIAS Y RECLAMOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA ENTREGA DE AUTOS IMPORTACIOS QUE SE ADJUDIQUEN PODRÍA VERSE DEMORADA POR LA LIMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. FOTO NO CONTRACTUAL

## Clasificados

1 VENTA

G



### Inmuebles

DEPTOS G

ZONA BARRACAS

BOCA

CONSTITUCIÓN MONSERRAT

P. PATRICIOS **POMPEYA** 

**VENTA** 

**DEPARTAMENTOS** 

CALL CENTER (Interior)

0810.222.8476

interior del país. Medios de pago:

Lunes aviernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el

Tarjeta de crédito o transferencia

Registrate y publicá tu aviso lineal las

www.receptoriaonline.

24 hs. en todos los rubros

Pago sólo tarjetas de crédito

(excepto Legales)

clarin.com

S.TELMO 3amb 70 m2 9 de Julio e

Indep. Al frente vista panor Amplio LC 2 Dorm c/plac bño compl lav cub luz, sol Impecable u\$\$90.000 Hoy 0800-666-0975 / 4509-1949

SAN CRISTÓBAL SANTELMO

clasificados.clarin.com

| IND   | CE | DE | RU | В | <b>ROS</b> |
|-------|----|----|----|---|------------|
| - 100 |    |    |    |   |            |

| DEPTOS D      | 1 ALQ.OF |
|---------------|----------|
| ZONA          | ) D      |
| CABALLITO     |          |
| FLORES        | ,        |
| P. CENTENARIO |          |
| P. CHACABUCO  |          |



OFRECIDO ALQUILER

DEPARTAMENTOS

FLORES 3amb sin garantia 3 años de trabajo minimo 1557384833

ZD

#### Clarin

RECEPTORÍAS

### Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA.

en Clarín

Para publicar acercate a cualquier

Consultá el listado en el interior del

www.clasificados.

receptoría de nuestra red.

clarin.com

Medios de pago:

/receptorias

Efectivo o tarjeta de crédito

Clasificados

Cómo publicar

1 VENTA

S.TELMO 2amb Venezuela y 9 de Julio Semip Antig Est Fte L-C 1dor Bñ compl Coc Comod Galeria Luz y Sol 52 M2 MB Oport! u\$s57.000 Hoy 0800-666-0975 / 4509-1949

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

NEGOCIOS Y FONDOS DE COMERCIO

**VENTA** 



(+54) 3854-89-8328

ZG

PRÉSTAMOS, HIPOTECAS Y OTROS

CREDITOS s/Proyectos al 3,5% anual en Dólares 15-2612-2030



AUTOMOTOR

AUTOMOTORES 15 VENTA

**AUTOMOVILES** NACIONALES

**VENTA** 

#### HONDA

**QUERÉS UN CRÉDITO** PORQUE **QUERÉS** UN AUTO?

**RUBRO 14** 

Servicio con turnos

**11 26532903** 

(0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

Se ofrece trabajo en relación de dependencia en la calle Independencia

1000 LES VIENE MAL

2

MI ESPOSA ESTÁ EN UNO DE ESOS DÍAS TAN ESPECIALES OUE TIENEN LAS MUTERES EN QUE

ENIRE

**EMPLEOS** 

**EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

CAJERA yREPOSITOR Miranda 4263

EMPLEADA Administrativa p/Cadena de Camicerías c/conoc. conta-bles, ofic z/Temperley Envia CV al 11-6361-0245

EMPLEADO Para carniceria sin exp.Hasta 30añosAlmagro enviar cv c/foto granjaslodepilo@gmail.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

EMPLEADOS,

R26 VENDEDORES YOTROS

PEDIDO

REPOSITOR exp 1138599099 Cap

VENDEDOR de 20 a 30 años para Levi's Outlet. Presentarse con CV: Avda Córdoba 4630 Cap.

COMERCIAL 26 PEDIDO

VENDEDORES p/FERRETERÍA c/exp y movilidad propia p/CABA y GBA Enviar CV: synthu\_sa@hotmail.com

**PROFESIONALES** 

**PEDIDO** 

MODELISTA C/Exp.en Punto y Plano (Mujer, Hombre, Niño). P/Impor. Empr Indumentaria. Conocim. Sist. OPTITEX Full-Time. CV: isabel@oxysrl.com.ar

OPTICO / CONTACTOLOGO/A: Buena presencia Ingreso inmed CV+sueldo pret a: pomerone1954@gmail.com

PERSONAL AUXILIAR DE CASAS Y OTROS

**PEDIDO** 

DOMESTICA Llame al 1531448472

Subi tu curriculum a

www.empleos.clarin.com

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE AUTOS YABASTECIMIENTO

PEDIDO

CHOFER taxi & remise spin a cargo contrato leasing 1144185198 solo

CHOFER Buscamos conductores de omnibus de larga distancia con ex-periencia. Enviar su CV por what-sapp al 11-6368-2586.

C.U.C.I.C.B.A. N° 5604 - C.M.S.I. N° 5712

### Oportunidades en transportes logísticos

Empresa de transportes de carga y logística internacional



Importante flota de 120 camiones de larga distancia, tanques cisterna, tolvas, bateas y utilitarios. Cumple con habilitaciones locales e internacionales para carga. Posee cartera de clientes locales e internacionales. Certificación de Normas ISO 9001 para sus actividades. Cód. 242.

Importante emprendimiento de transporte en la costa atlántica



Cuenta con oficinas en Mar del Plata, Pinamar y Buenos Aires. Realiza transporte de mercaderías o de pasajeros. Entre vehículos de transporte de pasajeros y mercaderías consta de 50 unidades. Cód. 323.

Importante empresa logística de transporte, en Pcia. de Bs. As.

Concesionario Oficial



Empresa de camiones en José León Suárez. Importante cartera de clientes. Flota de vehículos en gran cantidad. Ofrecen traslado y almacenamiento de cargas para corta y larga distancia. También cuenta con grúas y equipos hidráulicos. Cód. 233.

Importante empresa de repuestos para automotores



Cuenta con sucursales en Ciudad de Buenos Aires (Av. Warnes) y en Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires. Posee varias marcas comerciales registradas y distribución directa de fábrica de varios proveedores. Cód. 334.

Empresa de transportes ubicada en Pcia. de Bs. As.



Transportes p/productos refrigerados y cargas generales (corta y larga distancia). Cuenta en su flota con más de 40 unidades para transporte logístico. Cód. 308.

Importante industria metalúrgica, fábrica de maquinarias agrícolas



La empresa cuenta con importante cartera de clientes a nivel nacional. Dicha planta posee una superficie de 17.000 m2 y 4.000 m2 de naves. Cód. 293.

### Adrián Mercado<sup>®</sup> Comex

www.grupoadrianmercado.com • (+54) 11 3984-7400

El objetivo de Adrián Mercado Comex es promover el crecimiento de las economías regionales, fortaleciendo los sectores productivos y exportadores, creando contactos comerciales locales e internacionales.

pressreader

SERVICIOS

36 PEDIDO

CHOFER c/auto3-4puertas.Pago semanal.1158798539

CHOFER taxi a cargo 116604-7923

CHOFER Turismo Bus/Minibus c/LINTI Pasajeros CV c/refer com-prob a: trafico1@turismoriho.com.ar

CHOFERES Cabify Profesional, Exelentes condiciones, Whatsapp al 1157393747.

CONDUCTOR Cabify Profesional, Exelentes condiciones, Whatsapp al 1157393747

**OCUPACIONES VARIAS** 

#### **PEDIDO**

especializado Obra Pte. Saavedra TE.: 1153895238

APARADOR Sandalias 1534455437

APRENDIZAS Costureras para Fábri-ca de camisas 154047-3227

AYUDANTE /BACHERO 1170025449

CARNICERO c/exp Av.Boedo 1711

CARPINTERO, durlero, albañil, herrero, plomero, lustrador, técnico electricista, técnico electromecán electricista, p/reparación de máquinas y tareas grales de mantenimiento industrial. Preferentemente viva en zona mata-deros y alrededores. Enviar CV y pretensiones: mfempleo@gmail.com

CARPINTERO de losa Thames 2474

SERVICIOS

COCINERO c/ CV Av. Boedo 845 Cap

37 PEDIDO

COLOCADORES INSTALADORES de pisos de madera de calidad con o sin movilidad c/exp y herramientas. Presentarse c/referencias compro-bables Lunes y sig a partir 7hs en Fco Bilbao 5970 Mataderos Cap

#### COSTURERA /O Rect-Over Sanabria 2039 8-15 hs WsAp 1173670783

COSTURERAS /OS Rectistas/os y TALLERISTAS para Fábrica de cami-sas y pantalones 154047-3227

EMPLEADA panadería at.mostr c/ exp y ref. Pres San Luis 2499 Cap

EMPLEADO con/sin experiencia. Local Gastronómico.Full time.Pres c/ CV y 1 remera blanca. p/Locales CABA/GBA. Lima 27 CABA 11-14h

LAVAAUTOS \$2000 Av.Garay 4190

LAVAAUTOS C/Exp. 1164964858

MECANICO 1/2 Oficial o APRENDIZ Presentarse en Caldas 52 Chacarita

MECANICO Automotor II.64245329

MECANICO of zsur 1144722037

OFICIAL chapista aut 1136980603

OFICIAL pintor aut 1136980603 OFICIAL PINTOR AUTOS c/exp z/Quilmes Centro 11-4072-9792

OPERARIO P/METALURGICA C/EXP. COMP. SOLDADORA MIG. G.B.A. ZONA OESTE Enviar CV a:

rrhhbksrl@gmail.com

SERVICIOS 37 PEDIDO

PELUQUERO Colorista unisex aseg \$70.000 V.del Pque 115465-1985

PERSONAL Seguridad p/Boliches CABA c-exp altura/estruct fisica im-port datos x Whtspp 11-3105-8883

PINTOR Autos prepar. ½ oficial (2) c/DNI y ropa. Serrano 745 Cap.

PIZZERO y minutero con experien-cia zona Boulogne 1122870677

PLAYERO para garage, turno noche. Jubilado joven sepa manejar. Pre-sentarse de 10hs a 13 hs Alfredo r. Bufando 1256 CABA

REPOSITOR para supermercado J.Cubas 2770 Cap 11-5942-7404

REPOSITOR CAJERA 155569-1555

REPOSITOR p/super San Lorenzo 2754 San Andres 11-3192-6988

REPOSITOR para super C.Larralde 3991 Cap Whapp 11-6788-8678

REPOSITOR y CAJERA c/exp super Larrazabal 646 Cap 11-6291-9829

REPOSITOR y CAJERA para SÚPER H.Yrigoyen 2182 Cap 1139092970

SEÑORITA 40añ priv 112656-8216

SEÑORITA para priv de 20 a 35 años. Z/Tribuanles 1137970378

ZAPATERO ARMADOR 1540741177 ZAPATERO OFICIAL-EMPAQUIS-TA-1141795477-L,MIRADOR

Automáticos

10

37 PEDIDO

ZAPATERO SUELERO ZAPATO MU-JER. CON EXPERIENCIA. CONTAC-TARSE AL 1140859212

SERVICIOS

ZAPATERO Taller moldes y escala calzado z/CABA 11-5458-9374

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com



#### SERVICIOS

MUDANZAS, FLETES YLOGISTICA

CAMIONETAS incorp Sprinter/Duca-to/Fiorino/Kangoo similar con/sin frio p/distribuc en Caba y GBA con-tamos c/cargas todos los dias Jor-nada 4 y 8h pagos a: 7,15,30 dias Inf: 113818-2339 ó 115717-7770

CHASIS incorporamos de 8 y 10 pallet solo con frio, preferent modelos menores a 10 años, lugar de carga zona Mte Grande destinos directos y repartos a CABA y GBA todo el año Contactar al Sr Aguirre cel. 11-3249-4938 11-5717-7770

MUDANZAS 39 OFREC.

EMPRESA incorpora 15 unidades, jomada corta a partir del mediodia, tipo Partner, Fiorino, Kangoo. - Pa-gos a 7, 15, 30 dias Informes: 15-38182339 / 11-5782-3627

CONSTRUCCIÓN R41 YMANTENIMIENTO

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

CONSTRUCCION piletas obras ter-minada lozas todo tipo II76566973

i ENCONTRA EL CRÉDITO PRESTAMO. O HIPOTECA QUE BUSCAS!

**RUBRO 14** 

**AUTOMOTORES Y CHOFERES** 

AGENCIA 0000 S.MARTÍN INCORP. AUTOS \$120KM TURN CORTOS/LAR GOS DOM+ FER.LIBRES 4753-7879

SERV.AUTOM. 43 OFREC.

AGENCIA AUTOINSTAR incorpora 20 unid Exc recaudac 11-3987-5425

AGENCIA Remis en Avellaneda toma auto \$150 el km. Buena recau-dacion. Llamar al 4222-7666/7

EMPRESA necesita Fiorino Ducato o

**PROFESIONALES Y** 

ABOGADO jubilacion 4502-3500

SALUD Y BELLEZA

SEÑORA Anai I-s 9-20 II59658676 SEÑORA Jenny 32añ 1161158466

OFERTAS PARA TODO EL PAÍS 🥆

Enviá foto, año y modelo y lo cotizamos en el acto

Retiro a domicilio odo el país!

Todos los modelos, con o sin deuda. chocados o con faltantes

15-3046-001

Manuales Entregamos en todo el país obermatic® 11-6105-7786

## 11-2360-2171

EN 12 DIAS COMPLETA Bordes Filtro Escalera

\$**900.00**0 TARJETAS DE CHEULTO ~~~~ TRABAJAMOS EN TODO EL PAÍS Boulogne Sur Mer 2292/94, Don Torcuato 21170481 - 1134190163 - 15-6243-4881

UINARIA, MERCADERÍA Y PRODUCTOS EN GENERAL

CONTADO

COTIZACION SIN CARGO o pennuta por contenidos de mi interés

 Asesoramiento ·Todo el país 1-4986-8818

#### haga segura su banera PACIL En 3 hs, sin obra ni gastar de más AHORA **№**15-5668-2566 GARANTIA 3 AÑOS www.facilacceso.ar





*CUALOUIER* ESTADO! <u>915-5870-8640</u>

### TODO PARA TU TECHO

VENTA Y COLOCACIÓN DE INSUMOS

Ormiflex Polacrin. MEGAFLEX BERTECH

TECHOS DE TEJAS/CHAPAS - TINGLADOS - MEMBRANAS AISLANTES · MADERAS · ZINGUERÍA · PINTURAS

TECHO TECH especialista en techos

Av. J.M. de Rosas 866, Lomas del Mirador 4699-0029 | 4699-0508 · www.techotech.com.ar Lun-Vie 8 a 13 hs y 14:30 a 18 hs | Sab 8 a 13 hs

REALIZAMOS REPARACIONES Y TECHOS A NUEVO TRABAJOS CON 10 AÑOS DE GARANTÍA OFERTAS EN COLOCACIÓN MEMBRANA MEGAFLEX CON ALUMINIO COLOCACIÓN MEMBRANA GEOTEXTIL MEGAFLEX + IMPRIMACIÓN SUPERIOR

PISCINAS \$1.600.000

Incluye materiales, Vereda, Pintura, Equipo de Filtro PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD

🕒 15-3015-2624 zulmarpiscinas.com.ar



muebles de oficina



(011) 4454-6084



www.su-office.com.ar J.M. Rosas 266 / L. del Mirador



**ENVÍOS** A TODO EL PAÍS

F100 para reparto de lun a vier. WTS 1163817847

**EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA Recolet II68594818

SEÑORA 40 z/once 1127111234

Publiqué sábado, domingo y lunes SIN CARGO: 15-3046-0012

PressReader.com +1 604 278 4604 COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

pressreader

**NEGOCIOS Y SOCIOS** 

SOCIO busco SRL o SA II23537245

ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS **ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE Union parejas II68500I90

VIDENTE NATURAL Retornos Inme-diatos No Falla Jamas 470I-2527

#### AMARRES FUERTES PARA EL AMOR EN EL ACTO

"ATRAE UNE Y AMARRA" A NOVIOS - PAREJAS - A MANTES O ESPOSOS SEPARADOS EN HORAS

Basta nombre, foto o prenda Experta en casos imposibles Hechizos de Amor con Magia Negra Para Atraer y Dominar al Ser Amado Amarres para el mismo sexo En el acto y en presencia suya Doblego mente y corazón de el o ella

¿Cansado de sufrir por amor? **NO LLORE NI SUFRA MAS** Amarres Fuertes con efecto al inst. Soluciono todo tipo de problemas PASTEUR 550 3"D" ONCE 4951-6004 Lun a Dom 24Hs ASTROLOGIA

ASTROLOGIA Y TAROT

#### **ESPIRITISTA ABELARDO**

55 OFREC.

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Aleiado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto Daños Sanaciones. Discreción

© 011-6450-2473

**Amarres Fuertes** Para El Amor

La Más Grande Mentalista de América Mariana de la Fe

Amarres Poderosos para el Amor Unión de Parejas en 72 horas Liberación de Energías Negativas de casas campos negocios empresas El antiguo arte de Tirar las Cartas Destruye daños maleficios ataduras Alto Poder Mental y Parapsicología

Realiza trabajos a corta/larga distancia Absoluta Reserva y total privacidad Av.Corrientes 2589 3°P of 12 4951-7608 / 011-3913-1716 Mariana De La Fe

mariana de la fe

CONTACTOS

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

**AGRADECIMIENTOS** 

GRACIAS Espiritu Santo-MAG/COA

GRACIAS Santa Marta. K.G.

GRACIAS, Divino Niño Jesús!

ORACIÓN SAN ONOFRE. Glorioso San Onofre, a quien he escogido como mi Protector personal y en quien tendré absoluta confianza, concedeme que yo experimente los saludables efectos de tu poderosa intercesión con nuestro Dios. En tus manos deposito todas mis necesi dades, y en particular, la que hoy pongo bajo tu protección. Alcanza-me, pues, este favor y todas las de-más gracias necesanas para librarme de pecado y conseguir la salva-ción de mi alma. Amén. Gracias por el favor concedido. 09/22. MAHB.

#### Clarin Clasificados

DE LA PALABRA.



MIX

**R60 HOT CHAT** 

SRA de 56 y 60 Busca SEÑOR para RELACIÓN INFORMAL \* 4326-3165 \*\*\* WWW.CIELVINCULOS.COM \*\*\*

**INDUSTRIAS** OFICINAS, NEGOCIOS Y CONSULTORIOS

MAQUINAS Y OTROS MATERIALES PARA INDUSTRIAS Y NEGOCIOS

#### COMPRA

MINDUSTRIALES VENDA SU INDUSTRIA

En Block o Parcial TASACIONES SIN CARGO Resolución inmediata ADRIAN MERCADO S.A. (011) 3984-7400 www.grupoadrianmercado.com

MAQUINAS indus cpro 3984-7400

## % Legales

75 OFREC. CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE SOCIEDAD ANONIMA SAN FRAN-CISCO De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocamos a los señores Accionistas de la Compañía de Seguros EL NORTE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 1825, San Francisco (Córdoba) a las diez horas del día 30 de septiembre de 2022, en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para practic guiente Orden del Dia: 1) Designa-ción de dos accionistas para practi-car el escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 2) Lec-tura y consideración de la Memoria, Balance General, Estructura Técnica y Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Consejo de Vi-

75 OFREC.

CONVOCATORIAS

gilancia, del Auditor y Actuario e In-formación Complementaria correspondientes al octogésimo tercero pondientes al octogesimo tercero (83º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 3) Consideración y Análisis de la tarea individual y colegiada del Directorio y Gerencia General Colegiada. 4) Distribución de utilidades y remuneraciones del Directorio y Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos Sociales). 5) Elección por un ejercicio de Directores Titulares y Suplentes. Director Independiente y Suplentes, Director Independiente y Consejo de Vigilancia, E L D I R E C T O R I O. ART. 27º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder asister a las Asambleas, los accionistas deberán cumplimentar las exigen-cias del Art. 238, Ley Nº 19.550.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a los Señores Asociados de la Cooperativa de vivienda, Crédito y Consumo COMAC Limitada, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Setiembre de 2022 a las 10:30 horas en primera convocato-na y 11.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Dr. J. F. Aranguren 4170, de



### Casa Propia, sueño propio.

PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR) – LLAMADO A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR DE OBRA.

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar "PRO.CRE.AR", a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, llama a concurso de ofertas para la selección y contratación de Director de Obra, para las obras comprendidas en el presente Llamado, la cual consiste en la construcción de viviendas, espacios verdes, equipamiento, vialidades e infraestructuras complementarias de redes de servicios urbanos, las que se llevarán a cabo sobre los siguientes predios:

PREDIO: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN Dirección: Av. Manantial Sur Cnel. Zelaya Sur. Nomendatura catastral: Circunscripción: 1; Sección: 16; Manzana/Lámina: 7; 93M4, 93M5, 93M6, 93M7, 93M8, 93M10, 93M11, 93M12, 93M13. Coordenadas geográficas:

-26.861139, -65.249083. Cantidad de viviendas: 1658.

PREDIO: LUIÁN, PCIA. DE BUENOS AIRES Dirección: calles 317 Las Begonias y 316 Los Claveles. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6 Parcela: 1131-g. Coordenadas geográficas: 34°32'49.2"S 59°07'36.1"W. Cantidad de viviendas: 96. PREDIO: BARRIO TRANSPORTE, SANTA FE

Dirección: 9 de Julio, D Matheu, M. de Azcuénaga, 4 de Enero. Nomendatura catastral: Dpto.: 10, Dto.: 11, Pol: 04, Sec: 04, Mz.: 1373, P:1. Coordenadas geográficas: -31.593250, -60.694944. Cantidad de viviendas: 192.

PREDIO: ESCOBAR (CONSTITUYENTES), SANTA FE

Dirección: Constituyentes entre calle H. Yrigoyen y calle Islas Malvinas. Nomen datura catastral: Circ.: 9 Pc.: 1619A. Coordenadas geográficas: -34.45471843318128, -58.73557927382057. Cantidad de viviendas: 256.

Los términos y condiciones del presente llamado a concurso para la selección y contratación de Director de Obra, surgen del respectivo Pliego de Condiciones. La forma de acceso al mismo puede consultarse accediendo a la página: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados.

Las Ofertas deberán presentarse en las condiciones señaladas en el Pliego, en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 12 de septiembre de 2022 a las 11:00 hs. El acto de apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 de las Ofertas tendrá lugar en dicha oficina el mismo día, a las 12:30 hs.

Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO





Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat





### Casa Propia, sueño propio.

PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR) propia LLAMADO A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR DE OBRA.

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar "PRO.CRE.AR", a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, llama a concurso de ofertas para la selección y contratación de Director de Obra, para las obras comprendidas en el presente Llamado, la cual consisté en la construcción de viviendas, espacios verdes, equipamiento, vialidades e infraestructuras complementarias de redes de servicios urbanos, las que se llevarán a cabo sobre los siguientes predios:

PREDIO: COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Dirección: Av. Polonia 140, Calle Lavalle y Calle La Prensa. Nomendatura catastral: Circ.: 1 - Sector 17 - División: Manzana - 45, Parcela: Urbano - 2. Coordenadas geográficas: -45.88060091367221, -67.51617849074. Cantidad de viviendas: 96.

PREDIO: SAN ANTONIO DE ARECO, PCIA, DE BS. AS.

Dirección: Calle Burgueño y Carlos Merti. Nomenclatura catastral: Circ. I, Secc. B, Fr. 1, Pc. 1b. Coordenadas geográficas: -34.260438765608, -59.481051851901924. Cantidad de viviendas: 96.

PREDIO: LAVALLE, PCIA. DE MENDOZA.

Dirección: Calle Dorrego esquina Godoy Cruz. Nomenclatura catastral: 13-01-01-0034-000008-0000-3 y 13-01-01-0028-000003-0000-9. Coordenadas geográficas: -32.724141262511786, -68.59743910767767. Cantidad de

PREDIO: QUERANDÍES, CIUDAD EVITA, LA MATANZA, PCIA. DE BS. AS.

Dirección: Martín Miguel de Güemes y Coronel Espejo. Nomenclatura catastral: Circ. VII - Sección D - Mz 196/197 Mat. 197 187.348 a 187.364 - Mz 196 187.347 a 187.365 y 187.385 a 187.393). Coordenadas geográficas: -34.72428, -58.53224. Cantidad de viviendas: 218.

PREDIO: VILLA DOMÍNICO, PCIA. DE BS. AS.

Dirección: Lindero c/ calles Matanza, Chascomús, Lafuente y Crisólogo Larralde. Nomenclatura catastral: Circ. II - Sec. I - Fracción II - Parcela 1. Coordenadas geográficas: -34.70535, -58.339022. Cantidad de viviendas: 106

Los términos y condiciones del presente llamado a concurso para la selección y contratación de Director de Obra, surgen del respectivo Pliego de Condiciones. La forma de acceso al mismo puede consultarse accediendo a la página https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados.

Las Ofertas deberán presentarse en las condiciones señaladas en el Pliego, en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Gudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 14 de septiembre de 2022 a las 11:00 hs. El acto de apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 de las Ofertas tendrá lugar en dicha oficina el mismo día, a las 12:30 hs.

Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto.



PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO





Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat





75 OFREC.

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y Excedentes, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo. Anexos y Notas a los Esta-Patrimonío Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, Datos Estadísticos e Informe del Síndico y del Auditor, por el Ejercicio Económico finalizado el 30/09/2021, comparativo con el ejercicio finalizado el 30/09/2020 expresados en moneda homogénea, 3) Retribuciones a los Miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2022. 4) Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración durante el Iratamiento de la gestion del Consejo de Administracion durante el ejercicio iniciado el 01/10/2020 y finalizado el 30/09/2021. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. QUEDA A DISPOSICION DE LOS SENORES ASOCIADOS TODA LA DOCUMENTACION A SER CONSIDERADA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PUDIENDO ASIMISMO SER SOLICITADA AL MAII: asambleas@coope. TADA AL MAIL: asambleas@cooperativacomac.com.ar Sin otro particular y esperando vuestra participación, Saludamos muy atentamente. Matias Minerva, PRESIDENTE. Gonzalo A O'Lery, SECRETARIO. Angel Antonio Zampino, TESORERO.

CONVOCATORIA . La Asociación de Profesionales de la Salud Mental del Hospital Borda (Inscripción Gre-mial 2045) Convoca a los Afiliados mial 2045) Convoca a los Afiliados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 05 de Octubre del 2022 a las 11 hs. y 12 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la Sede sita en la calle Ramón Carrillo 375 CABA. ORDEN DEL DIA: Elección de Presidente y secretario de Actas de la Asamblea y de dos afiliados para refrenblea y de dos afiliados para refren-dar el acta. Lectura de la Memoria de las distintas secretarias y del Balance del ejercicio correspon-diente. Consideración y votación de la Memoria y Balance correspon-diente al ejercicio Nº 25 (1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022).

EL Consejo Directivo Provincial de la UNION DE DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (U-DOCBA) convoca a los Congresales al XIII Congreso Provincial Ordinario (Arts. 22 inc a, 23 y cc del estatuto de la entidad), que se llevará a cabo en la sede sindical, sita en calle Río Cuarto Nº1419, esquina Azara, del barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21/10/2022, a las 10:30 hs. en primer convocatoria y, de no reunirprimer convocatoria y, de no reunir-se el quórum estatutario requerido, a las 11:00 hs. en segunda convo-catoria, horario a partir del cual se-sionará con los congresales presen-tes y con el objeto de considerar el siguiente orden el día: a) La elec-ción de un (1) vicepresidente y dos (2) secretarios de actas para inte-grar la Mesa Directiva del Congreso; b) La elección de dos (2) congresa-les para refrendar el Acta; c) El acta del Congreso Ordinario anterior; d)
La Memoria, los Estados Contables
y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio económico Nº 26, iniciado
el 01/07/2021 y cerrado el
30/06/2022; e) La fijación de criterios generales de actuación Aleterios generales de actuación. Ale-jandro René Salcedo, Secretario

LOGISTICA 226 SA Numero correla-tivo IGJ: 1824676 Inscripto registro N.º 1432 del libro 47 de socieda-des por acciones CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo establecido en el Art. 236 y 237 de la Ley 19.550 y mod. y Arts. 10 y 11 del Estatuto Social, el Directorio, convoca a los señores Accionistas, a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día Miercoles 21 de Septiembre de 2022 a las 8:00 hs., en la sede de la sucursal Bolí-var sita en ruta 226 Km. 401 de la ciudad de Bolívar, para tratar el si-guiente: ORDEN DEL DÍA a) Desig-nación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. b) Designación de autoridades pará presidir el acta. c) Explicación de

CONVOCATORIAS 75 OFREC.

las causas que motivaron la realización de la Asamblea general ordinaria fuera de termino. d) Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Cuadros y Anexos y
Destino de los Resultados, correspondiente al Ejercicio Nº 12 finalizado el 30/11/2021 e) Distribución de Utilidades y Asignación a ción de Utilidades y Asignación a Directores. f) Modificación de la composición del directorio actual. NOTA: Estados Contables: Copias del Balance General, Estado de Re-sultados y Cuadros Anexo junta-mente con la Memoria, se encuentran a disposición de los accionis-tas en la sede de la sucursal Bolivar sita en Ruta 226 km. 401 de Bolí-var. Silvia Marcela Mastogiovanni



#### **LEGALES**

AVISOS AL COMERCIO

GRADEU S.A. Echevería 1333, 101 CABA (1428) Res. LOTBA Noctuma 27/08/22 Premio: 1º 784. Yamila Fernández D.N.I 31.009.409. Insc. Tº102 Fº452 C.P.A.C.F.

EDICTOS JUDICIALES

POR disposición del Juzgado de Pri-mera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Tercera Nominación de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a cargo del Dr. Eze-quiel M. Zabale, Secretaria Dr. Fequiel M. Zabale, Secretaria Dr. Federico Lema, sito en calle Balcarce 1651 de la ciudad de Rosario, comunica por cinco días que, dentro de los autos caratulados, "GYT Plus SA s/ Concurso Preventivo" 21-02937957-9, en fecha 24 de Agosto de 2022 por resolución nro. 370 se ha dispuesto lo siguiente: RESUELVO: 1.) Hacer lugar a la prórroga solicitada, extendiendo, por última yez, el periodo de exclusiviúltima vez, el periodo de exclusividad en los presentes autos, fijando su vencimiento el día 23/9/22, quedando fijada la audiencia informativa para el día 16/9/22 a las 10Hs. al día siguiente habil, y a la misma hora, si la fecha designada resultare fenado o inhabil, todo ello com al correa del résiman designada de la correa del résiman designada de la correa del résiman designada. con el cargo del régimen deinformación dispuesto para la concursada en el considerando 3ro de la pre-sente; 2.) Tener por admitidas las conformidades otorgadas después del 29/07/22, en las condiciones del considerando 5to de la presen-te, y sin pejuicio de la reuniones de retificación respecto de aquellos ratificación respecto de aquellos que hayan hecho uso de la facultad de formular aceptación de la oferta de forma no presencial, conforme el procedimiento del auto nº 302/22; 3.) Considerar meiorada uesta concursal formulada pol concursada no siendo necesaria la ratificación de los acreedores que ya prestaron su conformidad a propuesta anterior, debiendo sin perjuicio de ello, proceder a darse publicidad de dicha propuesta, conjuntamente con el contenido de esta resolución; 4.) Ordenar publiedictos haciendo conocer lo aqui decidido en el Boletín Oficial, en los Dianos La Capital, El Litoral y Clarin, debiendo poner copia de la presente en el sitio web del concurso. Insértese y hágase saber. - Dr. Ezequiel M. Zabale Juez.



SECRETARIA DE OBRAS E INSFRAESTRUCTURA PUBLICA LICITACIÓN PÚBLICA № 67/2022

OBJETO:

"COMPRA DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE OBRAS **PUBLICA** 

> SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

> > Valor del Pliego: 2.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 23/09/2022 14:00 hs

Fecha de Apertura: 27/09/2022 12:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES

LICITACIONES LICITACIONES



SECRETARIA DE OBRAS E INSFRAESTRUCTURA PUBLICA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 66/2022

OBJETO:

"PROVISION Y COLOCACION DE CESPED SINTETICO, POLIDEPORTIVO Nº 2"

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: 5.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 23/09/2022 14:00 hs

Fecha de Apertura: 27/09/2022 11:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES



9

SECRETARIA DE OBRAS E INSFRAESTRUCTURA PUBLICA LICITACIÓN PÚBLICA №65/2022

OBJETO:

#### "ADQUISICION DE PASTINA PARA CUADRILLAS DE VEREDAS'

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: 5.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 23/09/2022 14:00 hs

Fecha de Apertura: 27/09/2022 10:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES

### **Fúnebres**

#### Recordatorios

SARFATI, Graciela Virginia (Z'L) Otro cumpleaños sin vos te amo, Mamá,

SZPIC, Gabriel Alejandro Z'L. Querido hijo, a 12 años de tu partida estás siempre en nosotros con el mimsmo amor. Tu mamá junto a tus hijos, hija política, nieta, familia y amigos.



Un Adiós para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones

RECEPTORÍA COMO PUBLICAR

Tel. (011) 4240-2675 © 11-4037-4478

RECEPTORÍA VILLA LURO

Tel. (011) 4635-7007 (2) 11-5578-0224

RECEPTORÍA MARTÍN CORONADO Tel. (011) 4842-2856 © 11-2855-5657

Receptorías con horario extend.

de Lun. a Dom. de 9 a 19 hs.





#### LOCALES COMERCIALES Av. Santa Fe 1126/42 · PRENDAS de VESTIR y BIENES MUEBLES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 19 a cargo del Dr. Gerardo D. Santicchia, Secretaría Nº 38 a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, PB, C.A.B.A., comunica por dos días en autos "LEMERY S.A. S/QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA INMUEBLE AV. SANTA FE 1126/30/36y42, UF N° 33, 40 y 56° Expte. N° 3275/2013/8, que el martillero Adolfo N. Galante, Responsable Monotributo, Tel.: 15-4188-8664 rematará el día 20 de septiembre de 2022 a las 11:30 hs. en punto, en la calle JEAN JAURES 545, C.A.B.A. A: el 100% de los inmuebles destinados a LOCALES el dia 20 de septiembre de 2022 a las 11:30 hs, en punto, en la calle JEAN JAURES 545, C.A.B.A. A: el 100% de los inmuebles destinados a LOCALES COMERCIALES ubicados en la "Galeria Rustique" AV. SANTA FE 1126/30/36/42 (entre Cerrito y Libertad) C.A.B.A., UNIDADES FUNCIONALES: TREINTA Y TRES internamente N° 67 superficie total 18,41m2 Planta Baja y sótano; CUARENTA internamente N° 25 superficie total 22,84m2 Planta Baja y entrepiso y CINCUENTA Y SEIS internamente N° 33, superficie total 22,5m2 Planta Baja y entrepiso. Matrículas 20-1416/33, 20-1416/40 y 20-1416/56 respectivamente. B: PRENDAS DE VESTIR 20 cajas conteniendo camperas y pantalones talles chicos en regulares condiciones de uso. C: BIENES MUEBLES escritorios, CPU, monitores, impresora, etc. Todo conforme inventario. CONDICIONES DE VENTA: al contado y mejor postor. BASES: UNIDADES FUNCIONALES TREINTA Y TRES; CUARENTA Y CINCUENTA Y SEIS U\$S 18.000.- (dólares estadounidenses dieciocho mil) para cada una de ellas; Seña 30%, Comisión 3%, Arancel 0,25% y sellado de ley 1%. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 580 del CPCCN, considerándor responsable de la disminución real del precio que se obtuviera en la nueva subasta, de los interses acrecidos, de los gastos ocasionados y de las costas causadas de la disminución real del precio que se obtuviera en la nueva subasta, de los intereses acrecidos, de los gastos ocasionados y de las costas causadas Tanto la seña como el saldo del precio, podrán ser cancelados en pesos teniendo en consideración la paridad existente a la fecha en que se efectúe el pago conforme a la cotización del llamado "dolar solidario y ahorro". PRENDAS DE VESTIR \$ 40.000,- BIENES MUEBLES \$ 15.000,- ambos pago total en el mismo acto del remate, comisión 10%, IVA 21% y arancel 0,25%. Queda prohibida la compra en comisión, así como la ulterior cesión del boleto que se extienda. Se deja constancia que las Unidades Funcionales N° 40, 56 y 33, registran deuda por expensas comunes devengadas que arrojan un saldo a la fecha de julio 2022 de \$ 669.797,88.-, \$ 642,755,60.-, y \$ 539,726,33.-; respectivamente. Asimismo, se informa que también existen las siguientes de julio 2022 de \$ 669,797,88.-, \$ 642,755,60.-, y \$ 539,726,33.-; respectivamente. Asimismo, se informa que también existen las siguientes de julio 2022 de \$ 669,797,88.-, \$ 642,755,60.-, y \$ 539,726,33.-; respectivamente. Asimismo, se informa que también existen las siguientes digital. deudas: deudas: AySA: \$ 830.470,72.- (fs. 164/241 del registro digital); inmobiliario y ABL: \$ 146.374,11.- (fs. 159 del registro digital). Los impuestos tasas y contribuciones devengados con posterioridad del decreto de quiebra el nuevo titular deberá atender el pago en caso de que los fondos obtenidos en el remate no alcancen a satisfacerlas. Queda prohibida la compra en comisión como así también la ulterior cesión del boleto que se extienda. Se recibirán posturas bajo sobre hasta las 10:00 hs. del dia anterior a la subasta. EXHIBICION: los días 13 y 15 de septiembre de 2022 de 11:00 a 13:00 hs. Para concurrir al remate público deberá inscribirse previamente en la web de la CSJN (Atención Ciudadana -central de turnos-) https://turnos.csjn.gov. ar/inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn. gov.ar) y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 PB, CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Buenos Aires, 26 de agosto de 2022. GERARDO D. SANTICCHIA Juez - EDGARDO ARIEL MAIQUES SECRETARIO. ADOLFO NORBERTO GALANTE • 15-4188-8664 • FOTOS y DEMAS en: www.rematexremate.com.ar |

El Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comercial Nº 17 a cargo del Dr. Federico A. Güerri, Sec. Nº 33 a cargo del Dr. Rafael Trebino Figueroa sito en la calle Marcelo T, de Alvear 1840 Piso 3º de CABA, comunica por tres días (3) en autos TOMASEVICH FEDERICO C/ CAVCON S.A S/ EJEC. HIPOTECARIA" Exp. 34817/2019 que los Martilleros Públicos Ricardo H. Nolé, CUIT 20043574273, y Alejandro D. Nagy, CUIT 20121835801, rematarán el día 14 de septiembre de 2022 a las 10:00 hs. (en punto) en el Salón de Subastas sito en la calle Jean Jaurés 545 de CABA los siguientes bienes: 1) Una FRACCIÓN DE CAMPO de titularidad de la fallida (CUIT 30-70089556-0) sita en el pdo. De Gral, Rodríguez, Pcia, De Bs. As., designada según plano 46-000034-2005 como PARCELA 77d, con frente por la calle Lujan Navarro, y con ingreso por un portón de caños y alambre sobre calle sin nombre asfaltada y lindera con el Barrio Bicentenario, NOM, CATAST.: Circ. Il parcela 77d, pda. Inmobiliaria 046-097529-8, Según constatación (fs. 3299/3301) es una parcela rural, con alambrado perimetral en parte y posee: 1) un obrador con vestuario y baños de mampostería y techo de chapa; 2) otra construcción que funciona como excusados, duchas y depósito con paredes de material, techo de chapa y pisos de cemento; 3) otra construcción pequeña y en mal estado; 4) otra construcción con habitación y baño en regular estado, y 5) un galpón con estructura de hierro y chapas, con dos portones, alero y piso de cemento, oficina con entrepiso ,todo en buen estado de conservación; Superficie de lote 11 has 27 as 28,52 cas .El predio se encuentra desocupado de personas; fotos a fs. 3303/07; Según título agregado el 10/07/18 como ANEXO X pte. 2 de 2 del expte. ppal. posee restricción dominial por resolución de ENAGAS Nro. 2095/01 que afecta a las parcelas 77c y 77d; BASE: U\$S450.000; 2) Los siguientes bienes que se encuentran depositados en el inmueble a subastar: vehículos, maquinaria y accesorios (fs. 3413/15) (títulos de vehículos agregados el 10/7/18 en ANEXO X pte. 2 de 2 del expte. ppal.): 1) Toyota HiluxAB504HE año 2017, base \$ 3.800.000. 2) Volvo Rural HJZ286 año 2008, base \$ 1.400.000. 3) Renault Logan LYV046 año 2012, base \$ 590.000. 4) Gol Country LSE año 2012, base \$ 720.000. 5) Toyota Hilux GGU945 año 2007, base \$ 1.700.000. 6) Volvo FSW788 año 2006, base \$ 3.300.000. 7) Camión M. Benz c/dorm KRC948 AXOR 1933 año 2011, base \$ 8.000.000. 8) Acoplado Bianchi FII4 año 2005, base \$ 1.500.000. 9) AUDI A6 AB241 VD año 2017, base \$ 8.000.000; M1) Cargadora Retroexcavadora Carterpillar Modelo 416E año 2012 CMF24 Base \$ 7,000,000, M2) Cargadora Carterpillar Modelo 246B BB500, Base \$ 21,000,000, M3) Aserradora Pavimento Target, base \$ 450,000; 3) los siguientes bienes cuyo detalle, Loteo y cantidad consta a fs. 3418/20 agrupados: Rubro CONSTRUCCIÓN, Lote 40: torre grúa de 8 pisos BASE \$ 4.000.000; lote 39: módulos tráileres BASE \$ 3.600.000; lote 29 y 30: BASE: \$ 4.500.000; lote 33: báscula INGAPSA BASE \$ 50.000; lotes: 20,31,32,34,41,49,50,51,52,53,54,76,80,81, BASE \$ 3,250,000. HERRAMIENTAS. Lote: 22, 37, 45, 24, 23, 25, 35, 48, 57, 72, 73, 106, 101, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5, 96, 111, 43, 74, 75, 100, 102, 103, 104, 105, 123, 124, 125, 126, 127, BASE \$ 1.450.000. ABERTURAS. 03, 16, 47, 98, 109, 5, 6 BASE \$ 1,250,000, FERRETERIA 07, 08, 21 y 107 BASE de \$ 3,200,000, PISO/ BAÑO/COCINA 9, 10, 17, 44, 55, 56, 82, 83, 114, 119, 11, 12, 13 y 14 BASE \$ 1.000.000. CAÑERIAS VARIAS de PVC. 77, 78, 79, 84, 85 y 86 BASE \$ 3.200.000. ILUMINACIÓN. 26, 27, 28, 108, 112, 115, 116, 120, 121, 128, 36, 113, 117 y 118, BASE \$ 300.000. VARIOS. 4, 110, 99, 18, 19, 46, 42, 70, 122, 130, 129 y 131 BASE de \$ 550.000. DESCARTE O CHATARRA. 15, 97 y 58 BASE \$ 30.000. CONDICIONES DE VENTA: SEÑA 30% del precio de venta a la firma del boleto, en efectivo en el acto de la subasta, con más la comisión de práctica (inmueble 3% más IVA, y bienes muebles 10% más IVA); IVA sobre los bienes muebles 10,5%; arancel Ac. 0,25%; sellado de ley. La totalidad de los gastos que por cualquier tipo irrogue la toma de posesión de los bienes y su traslado, correrán por cuenta y riesgo del adquirente en subasta, sin asumir la quiebra responsabilidad alguna al respecto. Queda prohibida la compra en comisión ni la ulterior cesión del boleto. Habiéndose publicitado debidamente la subasta para informar los datos identificatorios de los bienes no se admitirán reclamos sobre su estado físico y/o jurídico. El saldo de precio deberá abonarse a los cinco días de aprobada la subasta sin necesidad de interpelación ni intimación alguna, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso (art. 584 CPCCN). La posesión de los bienes se hará conf. resolución de fs. 3274 pto. 3.10. Las sumas adeudadas por tasas, impuestos o contribuciones, agua corriente y otros servicios serán a cargo del adquirente a partir de la toma de posesión. Se hace saber a los interesados que, sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto de subasta contenido en el presente resolutorio, a los fines de tomar certero conocimiento de las condiciones de venta y otras cuestiones vinculadas a los bienes a enajenar, deberán concurrir por Secretaría a consultar las constancias del expediente, previa solicitud del correspondiente turno. Exhibición: 8 y 9 de Septiembre de 2022 en el horario de 14:00 a 16:30 hs. para concurrir a los remates el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ir a Oficina de Subastas-Tramites: turnos-registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaurés 545 PB., CABA., con el formulario que indica el sitio aludido. Buenos Aires, agosto de 2022. FEDERICO A. GÜERRI Juez - RAFAEL TREBINO FIGUEROA SECRETARIO

RICARDO H. NOLE: 15-5471-6718 • ALEJANDRO D. NAGY: 15-5802-0870

#### Claringrilla Nº 19.486 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Lucio Apuleyo.

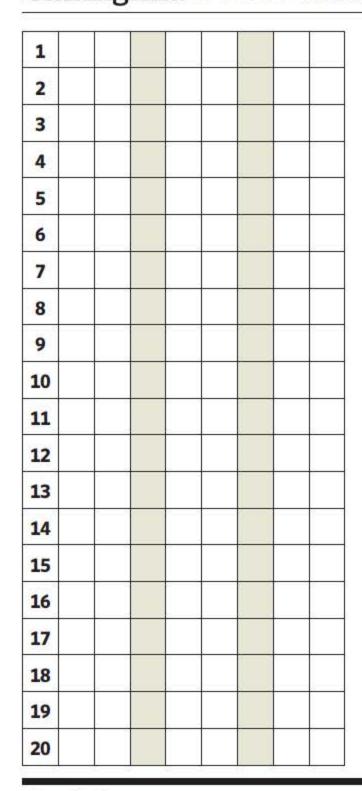

#### **Definiciones**

1 Lluvia repentina, impetuosa y de poca duración; 2 Declarar la verdad obligado por las circunstancias; 3 Adoptar, recibir como hijo, con los requisitos legales al que no lo es naturalmente; 4 > Fig. Que hace vanidad de su nacimiento o de otras circunstancias que le distinguen; 5 ▶ Cuarto o pieza de una casa: 6 ▶ Partidarios del zar o del zarismo: 7 Mujer que tiene por oficio llevar o vender agua: 8 ► Propio y característico del poeta Dante (1265-1321); 9 Muestra de disconformidad vehemente; 10 Que no produce o no transmite sonido; 11 ► Med. Estado morboso debido a oxigenación insuficiente de la sangre; 12 Compartimiento reducido que hay en los barcos para poner las camas o literas; 13 Farm. Trozo que se hace de la masa de ciertas preparaciones medicinales; 14 > Habitante de una meseta; 15 > Poner los cimientos de un edificio; 16 Recinto circular con asientos, generalmente ubicado en un jardín; 17 Durar mucho, subsistir, mantenerse en un mismo estado; 18 Volver la puerta o la ventana hacia el marco sin cerrarla del todo; 19 Antiguo habitante de origen griego, en la Magna Grecia; 20 Dep. Persona que practica la modalidad de carrera con vallas.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a-a-a-a-ca-ce-ci-cis-co-co-co-con-dan - do - do - du - en - fe - glo - gua - gua - hi - i - in - jar lio - llis - ma - me - men - mia - nar - no - no - ño - pe - per - po - pro - pro - ra - rar - rie - ris - ro - ro - ro sar-se-sen-so-ta-ta-ta-ta-ta-tar-tas-tete-tes-tes-to-tor-tro-tu-va-xe-za.

#### Sudoku Nº 6.179

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico | ) |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   | 9 | 2 |   |   |   |   |
|       |   | 2 |   |   |   | 9 |   | 3 |
|       |   | 3 |   | 8 | 5 |   |   | 6 |
|       | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2     |   |   |   |   | 9 |   | 3 |   |
| 5     |   | 7 | 4 |   |   |   |   |   |
|       | 7 |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 4 | 9 | 1 | 7 |   |   |   |   |
|       |   | 6 |   |   |   | 1 | 8 |   |

#### Avanzado 3 1 9 7 4 5 9 3 9 8 1 4 7 8 6 4 7 9 5 8 4 3

#### Trivialidades Nº 2837

| ro | eres era la diosa<br>mana de la Agricultura<br>ue en astronomía dio<br>ombre a un |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| _  | Satélite de Júpiter                                                               |

| r |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

| Asteroide     |
|---------------|
| Planeta enanc |

| Plute | ón, rebajado a planeta |
|-------|------------------------|
|       | o, tiene un satélite   |
| casi  | tan grande como él,    |
| aue s | e llama                |

| Caronte |
|---------|
| Hidra   |
| Estigia |

| Hidra   |
|---------|
| Estigia |
| Cerhero |

| Hay plane   | etas con  | días muy |
|-------------|-----------|----------|
| largos y o  |           |          |
| entre tod   | os ellos, | los de   |
| l'initer de | uran      |          |

| A SECTION OF THE PROPERTY. |
|----------------------------|
| Unas 17 horas              |
| Apenas 10                  |
| 243 días                   |

Casi dos meses

| 357 |
|-----|
| 457 |
| 687 |

El día en la Tierra y en Marte tienen duración

parecida. Pero el año

marciano es de ...

287 días

#### Autodefinido Nº 6.792

Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| OROPÉNDOLA                                                    |                                         | MINERAL TE-<br>RROSO, DELEZ-<br>NABLE, DE CO-<br>LOR AMARILLO | 1                                           | RELATIVO<br>A LA<br>POESÍA              | •                            | CER ALGO CON | CAMPO,<br>TIERRA DE<br>LABRANZA |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| ARROPE<br>CON ZUMO<br>Y MIEL                                  | •                                       | X.                                                            | •                                           | TONTO                                   | •                            |              | 130                             |
| MASA DE HIELO<br>DESGAJADA<br>DEL POLO                        | •                                       |                                                               |                                             |                                         |                              |              |                                 |
| PREPOSICIÓN                                                   |                                         |                                                               |                                             |                                         |                              |              |                                 |
| •                                                             |                                         |                                                               | BISONTE<br>EUROPEO<br>EXTINTO<br>HACIA 1627 | DIOS<br>ESCANDINAVO<br>DEL<br>TRUENO    | -                            |              |                                 |
| (¿450-370?<br>A.C.) FILOSOFO<br>GRIEGO<br>NACIDO<br>EN ABDERA | •                                       |                                                               | •                                           |                                         |                              |              |                                 |
| QUE                                                           | GENERAL, QUE                            | ADORNA                                                        |                                             | CALCIO                                  | <b>&gt;</b> :                |              |                                 |
| CULTIVA LA<br>ETNOLOGÍA                                       | LO COMPREN-<br>DE TODO EN<br>SU ESPECIE | ADORNA<br>CON<br>NIELES                                       |                                             | DICTE SENTEN-<br>CIA EL JUEZ<br>ARBITRO |                              |              | ABORRECER                       |
| <b>&gt;</b>                                                   | •                                       | •                                                             |                                             | *                                       |                              |              | •                               |
| PERCIBÍ<br>EL<br>SONIDO                                       | •                                       |                                                               | MOYIMIENTO<br>CONVULSIVO<br>HABITUAL        |                                         | NIETO DE CAM<br>RIO DE SUIZA | <b>&gt;</b>  |                                 |
| NATURAL<br>DE TETUÁN,<br>CIUDAD DE<br>MARRUECOS               | •                                       |                                                               | *                                           |                                         | Y                            |              |                                 |
| REGLA CON<br>PINULAS QUE<br>USAN LOS<br>TOPOGRAFOS            | •                                       |                                                               |                                             |                                         |                              |              |                                 |
| Lastimar<br>Magullar,<br>Herir                                | •                                       |                                                               |                                             |                                         |                              |              |                                 |

#### Soluciones

Sudoku Nº 6.178

#### Básico

| 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 |
|   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |

| 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 8 |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 |
| 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 |

#### Claringrilla Nº 19.485

...ama, se concluye por inundarle de injusticias (conclusión). Enrique Federico

| Am | iel. | Esc | rito | ryf | ilós | ofo | sui | zo. |   |
|----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|---|
| 1  | F    | A   | L    | A   | N    | G   | 1   | N   | A |
| 2  | E    | M   | P    | E   | D    | R   | A   | D   | 0 |
| 3  | C    | A   | R    | Т   | A    | G   | E   | N   | A |
| 4  | T    | S   | 0    | G   | R    | A   | F   | ſ   | A |
| 5  | S    | E   | M    | В   | L    | A   | N   | Z   | A |
| 6  | A    | C   | 0    | M   | E    | T   | 1   | D   | A |
| 7  | C    | 0   | M    | 1   | D    | 1   | L   | L   | A |
| 8  | E    | N   | C    | U   | E    | S   | Т   | A   | R |
| 9  | 0    | C   | A    | R   | Τ    | N   | A   |     |   |
| 10 | A    | L   | F    | 0   | N    | S   | 1   | N   | 1 |
| 11 | В    | U   | R    | U   | J    | Ó   | N   |     | • |
| 12 | A    | Y   | A    | н   | U    | A   | S   | C   | A |
| 13 | D    | E   | M    | 0   | S    | T   | R   | A   | R |
| 14 | A    | P   | 0    | S   | Т    | 1   | L   | L   | A |
| 15 | L    | 0   | N    | G   | 1    | N   | C   | U   | 0 |
| 16 | C    | R   | A    | S   | C    | 1   | Т   | A   | R |
| 17 | T    | 1   | R    | 0   | I    | D   | 1   | N   | A |
| 18 | A    | N   | Т    | R   | A    | С   | 1   | Т   | A |
| 19 | S    | U   | G    | E   | S    | Т   | 1   | ٧   | 0 |

#### Autodefinido Nº 6791

Horizontales. Inda, as, caimito, Acab, op, élitro, deroga, gula, adn, subsidio, dom, ron, oloroso. Verticales. Mica, escudo, nacer, bol, dialogismo, ambigú, taladro, Hator, adiós, sopor, nono.

#### Trivialidades Nº 2837

 Siempre llamó la atención la gran distancia relativa entre Marte y Júpiter respecto del resto de los planetas entre sí. Allí está el cinturón de asteroides, y Ceres, que está en esa zona, fue definido como planeta enano. Su masa estimada es de 1/3 la del resto de los asteroides. • Es Caronte que en relación con Plutón es el satélite más grande del sistema solar. Con Plutón, dios romano del Infierno, están relacionados los nombres de sus seis satélites. • Apenas 10 horas de las nuestras (exacto: 9 h y 50 m). Es el planeta que pese a su tamaño, rota más rápido sobre sí mismo. (El más lento, Venus, 243 días.) • Dura 687 días de los nuestros. (Mercurio, 88 días; Venus, 225; Júpiter, 12 años; Saturno, 29; Urano, 84; Neptuno, 165.)



#### Precio de los opcionales

Cocina Casera \$2,999,90- luminá tu casa \$1,499,90 - Peluches de Peppa Pig \$1999,90- Mundo dinos para colorear \$600.00-Horror y misterio \$599.90-Vida Sana \$499,90- El gran libro del tejido \$399,90- Recetas que nunca fallan \$799,90- My Pet Puppy \$1,299,90-Libros con sonido Peppa Pig \$1499,90-Peppa Pig Preescolar \$400,00-Audiocuentos de la Granja \$1.599,90 - Cocina rica y sana \$899,90 - Edición Especial Cocina ricay sana \$1.299,90 - Relanzamiento Cocina Práctica \$1,299,90- Historias que enamoran \$749,90- PYMES Edición especial (julio) \$600,00- Genios \$330,00- Jardin de Genios \$400,00-Revista Ñ\$320,00-Arquitectura \$270,00-ELLE \$600,00-ELLE Cocina \$500.

#### Edición del día

Edición de 64 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 64 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redaccióny Administración: Piedras 1743 (1140), Capital, Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.



pressreader PressReader.com +1 604 278 4604 COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

CARTAS | 51

**CARTAS AL PAIS** 

### "Cristina se olvidó de la AMIA y de los jubilados"

Yo sé que pedirle a este Gobierno decencia y honestidad es un chiste, pero creo que debieran cuidarse un poquito, ya que se les nota la desesperación.

Cristina Kirchner se olvidó de la AMIA. Pero bueno, también se olvidan de los jubilados por la mínima, las provincias que no tienen clases, los chorros -aprendices de kirchneristasque asolan la provincia y otras delicias.

Dicen algunas lenguas que a Alberto Fernández no lo dejan renunciar para que indulte a la señora. Creo que si esto fuera cierto debieran ir comprando pasajes para Kuala Lumpur o el Ártico.

Lo que le recomiendo a la señora Cristina Kirchner es que se acerque a los señores jueces, que muchos de ellos la han ayudado un montón, y les proponga un acuerdo.

Por ejemplo, que ella devuelva toda la fortuna robada a cambio de una pena reducida y luego

que pueda irse a cuarteles de invierno en El Calafate, con sus nietos, sabiendo que no podrá nunca más ejercer cargos públicos.

Deberá renunciar a la comandancia de La Cámpora y sus 40 ladrones. En el paraíso del Sur, hay actividades muy buenas como la observación de pájaros, trabajar para la preservación de la

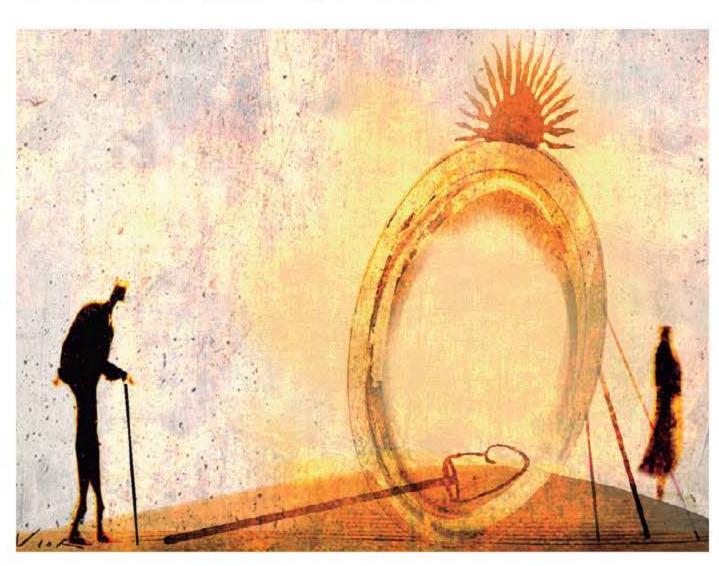

fauna autóctona y pescar truchas-no ayudar a la Ram.

La historia le absolverá, de pescar truchas, pero nunca de haber destrozado un hermoso país por codicia y sueños imperiales.

**Esteban Tortarolo** 

etortarolo@gmall.com

### Voces, reclamos y esperas de jubilados

 Leí un excelente artículo de Ismael Bermúdez en este diario que critica la manipulación de la verdad en los considerandos del decreto 532/2022 sobre el último aumento de las jubilaciones.

El decreto afirma que en el gobierno de Macri las jubilaciones "habían perdido un 19,5 % de su poder real de compra entre los años 2017 y 2019" y que por la nueva ley de movilidad jubilatoria de 2020 los haberes superaron la inflación a diciembre de 2021. Todo esto es mentira y quiero demostrarlo. Soy un contador viejo y jubilado así que en un sencillo Excel volqué la inflación mensual del IN-DEC y fui ajustando la jubilación mínima de enero de 2017 mes a mes, comparándolas con las realmente pagadas por la ANSeS. La diferencia a diciembre de 2019 entre ambas fue

de \$33,442,65 sobre los \$379.740,95 que se tendrían que haber cobrado por lo que perdieron sólo un 8,81 %. Pero desde enero de 2020 hasta julio de este año, con los dadivosos bonos del kirchnerismo, la pérdida del poder adquisitivo fue \$ 124,048,69 sobre \$ 935.669,50, es decir un 13,27% menos. Si la pérdida de estos dos años y medio la ajustamos a pesos de julio de 2022, significan \$183.154,19. El kirchnerismo le ha sacado a los que cobran la mínima cinco sueldos en dos años y medio y mucho más al resto. Expresados hoy a la cotización blue son US\$ 625. Multipliquemos por esos 4 millones de jubilados y eso nos da 2.500 millones de dólares menos. Que trepa a US\$ 5.000 millones si agregamos a los jubilados de las categorías más altas. Flor

Con el ajuste actual siempre perderemos en el día a día con la inflación porque cuando vamos al supermercado los precios no se ajustan como nuestros haberes cada tres meses y por la fórmula de la ANSeS. Y la inflación destructiva que sufrimos no es producto de ¡la guerra en Ucrania!, como afirma el decreto. Es consecuencia de la incapacidad de este Gobierno mentiroso, y además su gran negocio a nuestra costa.

#### Matías Aníbal Rossi

matlasrossi2014@gmail.com

 Argentina siempre ha sido un país agrícola ganadero. Se ha intentado industrializar, pero "manos negras", la castigaron con impuestos. Así se ha transformado en no competitiva, con otros países, que están desesperados por darles trabajo. Se comenzó con el dadivismo, subvenciones, se ha continuado en esa senda, apoyados por devaluaciones y así la moneda ha perdido más de 12 ceros en corto período de tiempo.

Desde el Estado han dicho: "Me he vuelto experta en agricultura y ganadería", "En 90 días produciremos 100 mil toneladas de carne engordando terneros de tambo" No tiene idea de lo que habla, y aparentemente sus asesores o no saben, o no lo pueden decir. La confianza, no se consigue de un día para el otro, hay que conquistarlo con ejemplos. Millones de jubilados están en la miseria, pero usan los fondos privados para actividades estatales.

#### Juan R. Bell

bell|uanroberto@yahoo.com.ar

 "Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así." No fue un lapsus, sí, un acto de alguien que, en vez de dar el ejemplo por su investidura, da vergüenza. Sólo el juicio político le cabe, nada más.

La Argentina pasando una zozobra inédita, y, quien debe poner un paño frío, le echa nafta al fuego. ¿Quién nos va a ayudar en este contexto?, nadie. No somos confiables y menos sí desde el poder se ataca a las instituciones o a otro poder. Un país que no da garantías jurídicas no es confiable. Menos confiable, si parte del pueblo y los políticos, se manifiestan en contra de las decisiones jurídicas y en defensa de funcionarios o personas juzgadas por presuntos ilícitos. Un acto propio de la obsecuencia e ignorancia. En estas marchas veo gente con necesidades extremas, jubilados etc., las clases sociales más discriminadas por este Gobierno y no concibo que defiendan a funcionarios del mismo, denunciados por presunta corrupción. Hay que despreciarse a sí mismo y al propio prestigio, para arengar a esta casta espuria, aun siendo humillados por la misma. Ni hablar de los agitadores de turno, pagos para cometer desmanes y defender a los reos.

Son los que ponen en riesgo la paz interna de ex profeso y bajo el paraguas del propio poder y los acusados. No hay que prestarse a este juego sucio.

#### Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmall.com

 Para ser atendido por un médico del PAMI hay que tener un médico de cabecera que el PAMI define según el domicilio indicado en el DNI. El problema es cuando un afiliado se traslada transitoriamente a una localidad distinta de la indicada en el DNI, con la imposibilidad de concurrir al médico de cabecera definido por el PA-MI. El PAMI fija como norma que, para ser atendido por un médico de cabecera de otra localidad, debe actualizar el DNI con el nuevo domicilio, aunque sea transitorio.

Esta decisión del PAMI me parece anticuada y no se condice con la adoptada para las especialidades médicas que se puede elegir cualquiera de las indicadas en la cartilla, sin obligación de que corresponda a la localidad indicada en el DNI.

#### **Eduardo Torreiro**

eftorrelro@gmail.com

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319

Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

# Empleos.clarin.com encontrá ese trabajo que estás buscando



MÁX 19°



MIN MÁX 19°

#### PASIONES ARGENTINAS

### Una mano solidaria en el norte cordobés



#### Cristian Sirouyan csirouyan@clarin.com

En 1992, una adivina de Cruz del Eje predijo una gran catástrofe, un cataclismo tal que borraría del mapa ese pueblo de Córdoba forjado por comechingones autóctonos y colonos venidos de Europa. Enseguida empezó a correr la falsa noticia de la rotura del embalse cercano y el pánico pulverizó la atmósfera. Fue suficiente para que los vecinos iniciaran un éxodo hacia las tierras más altas, a la espera de la catástrofe. Pero

el agua no salió nunca de cauce y todo resultó una broma con poca gracia. Cuando todo volvió a la normalidad, también las privaciones de los más necesitados retomaron su luga. Cuatro años más tarde, Vicente "Tito" Zappia llegó a Cruz del Eje como vicario de la parroquia Nuestra Señora del Valle. Desde un principio, el sacerdote comprendió que no había lugar para las bromas pesadas y tómo de las carencias de la sociedad que lo rodeaba. El Padre Tito puso el ojo en los chicos y jóvenes menos favorecidos y los ayudó a salir adelante desde la Delegación Episcopal de la Minoridad. Los frutos de su labor solidaria se replicaron en Villa de Soto-donde Zappia priorizó la atención de los chicos con capacidades diferentes-, la Sala Cuna-poblada de madres solteras que no podían dejar de trabajar para poder subsistir-y los barrios Los Altosy Perón, donde los menores con necesidades de apoyo recreativo, educación y alimento desdibujaron el perfil próspero que exhibía Cruz del Eje mientras funcionaban sus talleres ferroviarios. La labor misionera de Zappia fue reconocida por los concejales locales, que lo declararon "Personalidad destacada de Cruz del Eje". La figura del Padre Tito esfumó el recuerdo de aquella vidente y recuperó el legado de Enrique Angelelli, otro cordobés que dejó huella.

#### CRIST

YO, MATIAS Por Sendra Oferta









ESTA OFERTA PARATODA YA GAYAXIA. ESTOY OFRECIENDO FOR ESTA UNICA VEZ. ESTA LAPICEPA QUE LAFIRMA EVERTON ME HA ENTREGADO EN CALIDAD DE PROPAGANDA

4 PARA QUE PUEDAS COMPROBAR

QUE NUESTRA CIVILIZACIÓN ES MUCAO MAS ADELANTADA QUE LA VUESTRA, TRAIGO



DIOGENES Y EL LINYERA Por Tabaré









ES LO QUE HAY (REALITY) Por Altuna\*





